Wiñazki IDEAS AL PASO La batalla de Chiqui Tapia vs. el Zorro. P.2



Roa DEL EDITOR Milei corta un curro viejísimo. P.3



Cantelmi

PANORAMA INTERNACIONAL

Viaje desde la cornisa al

refugio del centro. P.32



Cruz EL REVÉS Y EL DERECHO Hitler ya no vive aquí. P.33



Clarin

Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos

Sábado 13 de julio de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA, AÑO LXXVIII, Nº 28.240, PRECIO: \$ 2.800,00 EN CABA Y GBA - RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 62

### La inflación de junio tuvo una suba leve y el Gobierno festejó

El índice de precios dio 4,6%, frente al 4,2% que había marcado en mayo.

Las tarifas de los servicios públicos aumentaron 8,7% y los precios regulados se encarecieron 8,1%. Eso arrastró hacia arriba al promedio general de la inflación, que por primera vez desde que llegó Milei no siguió la escalera descendente que se produjo desde diciembre. El Presidente celebró el número y cargó contra los pronósticos de los economistas: "Otra vez le erraron". P.4

#### **NERVIOS EN EL MERCADO**

El dólar sigue sin techo y el blue tocó los \$ 1.500, un nuevo récord



### Un mes sin Loan: se fue el ministro de Seguridad de Corrientes

Hoy se cumple un mes desde que desapareció el chico correntino de 5 años luego de un almuerzo en la casa de su abuela. La investigación sigue empantanada, a pesar de que hay varios detenidos desde hace varias semanas. Esa demora en la causa hizo renunciar a Buenaventura Duarte, el responsable político de la Policía correntina. Ayer se supo que la Justicia mandó a peritar restos de ropas quemadas que fueron secuestradas en los allanamientos en la casa en 9 de Julio del ex capitán de navío retirado Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal. **P.40** 

### Apuran el canje de los bonos que dispararon la pelea de Milei con el Macro

Son los títulos públicos con cláusula put que obligaron al Banco Central a emitir 1,8 billón de pesos por la venta que hizo el banco de Brito. El BCRA ofrecería un canje por papeles sin esa opción. Es una de las condiciones que puso el Presidente para poder abrir el cepo. Los bancos dudan porque temen que quedarían más expuestos y podría afectarlos patrimonialmente. Economía quiere resolverlo este mes. P. 10

### A treinta años del atentado contra la AMIA, declaran a Hamas como grupo terrorista

El Gobierno incluyó a la organización que gobierna la Franja de Gaza en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento. Hamas atacó a Israel en octubre del año pasado y generó la guerra con ese país. El Presidente refrendará la decisión con un decreto que saldrá publicado la semana que viene, cuando se cumplen treinta años del atentado a la AMIA. P. 18

### Escándalo en la Bonaerense: detienen al jefe antidrogas de Mar del Plata

La Justicia metió preso al comisario Carlos Pontoriero, que asumió hace dos meses como jefe de la Departamental de Drogas Ilícitas de Mar del Plata. Lo implicó un audio de un policía que admite que tenía que repartir con él lo que robaban en los allanamientos a narcos. Cuando allanaron la comisaría encontraron 650 mil pesos. P.46

Sumario CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

### El Chiqui Tapia frente al Zorro, la batalla del momento





Miguel Wiñazki mwinazki@clarin.com



n sujeto que primorosamente seca la sudoración de la nuca del Chiqui Tapia, caudillejo del fútbol. Una pañoleta rojiza absorbe, ay; duele decirlo, las gotas que se deslizaban por la rotunda cabeza del Chiqui, un casquete de pelo muy bien recortado en la cúpula de su cráneo, y un rotundo style casi al ras en la nuca humedecida.

Se posaba esa franela con cuidado y delicadeza en la nuca febril, y el Chiqui, el amo, se dejaba hacer desde su trono, empotrado en el trono, como si los tronos fueran justos.

Pero tiene un enemigo declarado: El Zorro, a quien el presidente calificó de "anarcocapitalista".

El Zorro mileísta según la versión oficial, Mileí mismo en rigor, galopará con su corcel, "Tornado", contra toda la casta y promoverá las sociedades anónimas en el fútbol, y la radical desregulación de todo, y cambiando la máscara por la peluca o por ese vendaval que cubre su cráneo, marcará la Z en el prominente vientre del Chiqui.

O quizás no y todo sea una ficción. Detrás de todas las teatralizaciones

### está la historia.

Hay una continuidad desde 1816 al presente; la crueldad.

Zumban conurbanos disparos envenenados en una siniestra baraúnda, y un chico de 10 años cae muerto en el acto en Wilde.

Otra criatura más.

De Loan a Bastian Escalante no hay distancias.

Los más inocentes son las víctimas dilectas y directas de la maldad y de la radical irresponsabilidad que nunca cesa.

Francisco Narciso de Laprida declaró la independencia de éstas crueles provincias y asesinado tiempo después por los montoneros de Aldao señaló conjeturalmente según Borges: "Me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano..."

Javier Milei logró la firma del Pacto de Mayo, sellado en Julio, entre la iluminación lúgubre de una noche helada: ex presidentes en el gélido aire libre.

Uno de ellos, el inefable Adolfo Rodríguez Saa fue presidente sí, pero durante una semana temblorosa para él, en la que su único "logro" fue declarar un default unilateral aplaudido por el Parlamento de pie y alborozado.

Las consecuencias las pagamos todos. Milei, entre Elon Musk y millonarios que lo esperan en Idaho, y el zarandeado barro del toma y daca con la casta maldecida y requerida para negociarlo todo.

Es curioso y no lo es: la Argentina premoderna, feudal, letal, y sin embargo naciente entonces, no difiere en un punto con la Argentina posmoderna, digital, disparatada, y desregulada (según las intenciones declamadas).

El pasado intrusa al presente. Y el pasado reciente permanece os-

curo.

Se cumplen 30 años del atentado en la AMIA.

Sangre en las calles, la demolición continúa.

#### La impunidad triunfa. No hubo justicia.

No la habrá.

Los muertos están muertos y las familias destruidas.

Es tarde para todo.

Aquellos minutos de estruendo continúan.

La explosión sigue explotando.

No se conjura el horror, esquivando permanentemente la rectitud de la ley.

Aunque se pretenda juzgar ahora a los responsables en ausencia, ausentes están, y libres.

Apenas perpetrado el masivo asesinato de la AMIA, las imágenes eran desmesuradas de locura.

No.

No eran imágenes.

#### La explosión de la AMIA no fue virtual, sino terrorificamente real.

A veces el tiempo borra la verdad de lo real, y lo transfigura en expedientes embusteros, en farsas y en alianzas con lo peor.

Por los cordones de las veredas sísmicas atronando de gritos, corría sangre humana, fluía la sangre entre alaridos, de dolores y de cuerpos destrozados.

Éste cronista lo observó cubriendo in situ. Como tantos otros.

Esa sangre sigue desangrando a una sociedad sin respuestas frente a tanta barbarie.

También hubo solidaridad, ayudas

heroicas, bomberos, médicos trepidantes en el Hospital de Clínicas. Manifestaciones multitudinarias bajo la lluvia en favor de la vida y en contra de la ferocidad padecida.

Pero todo se contaminó en tribunales tramposos.

Y hasta se firmó un pacto de impunidad con Irán, la potencia agresora, y eso también fue aprobado por un Parlamento verticalizado.

Amarrados al pasado, el lado oscuro de la Argentina nos enlaza a una reiteración funeraria y violenta.

Como si todo fuera un ataque de pánico perpetuo.

Y también ocurre lo contrario: un voluntad renacentista. Renacer de todas las cenizas.

"Hay viento, y hay cenizas en el viento..."

El viento de la historia gira de pronto sin brújula en un ir y venir, en donde a veces es muy difícil detectar si se avanza o si se retrocede, para no ir finalmente a ningún sitio.

¿Cómo exorcizar las antiguas cenizas teñidas de sangre?

Hay un trauma profundo. La flagelación voluntaria aureolada de obsecuencias que sólo ponderan jefaturas que no deben discutirse y que nos esclavizan a dogmas de un color o de otro.

La democracia no es un sistema de subordinaciones, sino de discusiones críticas si son bienintencionadas.

No hay jefes.

Quien gobierna, gobierna, y no se exhibe como el salvador de todos.

Pero el Zorro quiere dominar el imaginario entero.

Y el Chiqui necesita mantener su servidumbre, para protegerse la nuca.

El Sargento García pesadamente, camina muy desconcertado.

Y Bernardo, el sirviente mudo del Zorro, otra vez y como siempre, se queda sin palabras.



EL SEMÁFORO

#### Guillermo Kellmer gkellmer@clarin.com

**Buenaventura Duarte** 





#### La renuncia

Hoy se cumple un mes de la desaparición de Loan Peña, el chico de cinco años que vivía en 9 de Julio, en el interior de la provincia. Y el caso ya le costó el puesto al ministro Duarte, principalmente por la actuación policial. Uno de los siete detenidos es el ex comisario Walter Maciel. Sociedad.

### **Luis Caputo**

Ministro de Economía

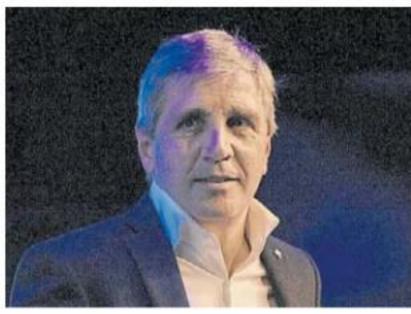

### Más señales de alerta

La inflación de junio fue del 4,6%, una leve suba respecto a la de mayo. Y así se frenó una baja de cinco meses consecutivos en el índice, acumulando 80% de inflación en el primer semestre. Al mismo tiempo, los mercados se muestran intranquilos y el dólar "blue" llegó a tocar los \$ 1.500. El País.

### María Rosa Lojo

Escritoria

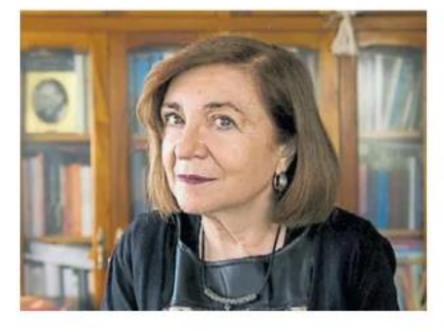

#### Un duro testimonio

"Diario de una escritora argentina desde Ucrania" es el texto que publica hoy en Clarín, después de integrar la delegación con académicos y periodistas, organizada por el Centro Pen en Ucrania. Lojo denuncia la secuela de destrucción y sus consecuencias sobre la cultura, que provoca la brutal invasión rusa a Ucrania, que se prolongó esta semana con el bombardeo a un hospital. Spot



Sumario Sumario

### Milei corta un viejísimo curro mientras Karina y Caputo copian a La Cámpora

DEL EDITOR

Ricardo Roa rroa@clarin.com



aras y cecas. Mientras nueve diputados elegidos por el mileísmo, yendo en contra de lo que Milei prometió y busca, que es reducir el Estado, votaban con Kicillof crear una nueva empresa provincial de ambulancias, en la Nación un discreto decreto, publicado sin ruidos, metió bisturí en otro gran curro en la más que poco transparente operatoria de las obras sociales con las prepagas.

El curro es el sistema de triangulación para pasar de una obra social a una prepaga. Viene de lejos y para entenderlo hay que remontarse a los 90, cuando el menemismo desreguló las obras sociales y permitió la libre elección. Pero había gato encerrado: una escandalosa cabina de peaje, como las de los brokers de Seguros Fernández. De paso: ese curro está denunciado, pero el decreto de Fernández sigue vigente. Castamente.

Volvamos a lo de salud. Cualquiera puede afiliarse a una prepaga, pagando la cuota. Unos dos millones lo hacen. Pero el doble, más de cuatro millones, entra a una prepaga derivando aportes de la obra social que le toca. Claro que la cosa no es tan directa. Está obligado a afiliarse a otra obra social, de las habilitadas para el curro y que funciona como los brokers de la corrupción: sin dar ningún servicio salvo el de generar una enorme caja negra.

Entonces aparecen estas cosas:

 Un Centro de Comisarios Navales, que tiene su obra social, Osocna (se verá que nombres así de impronunciables abundan), con cuatro-comisarios-cuatro en actividad pero unos ¡161 mil afiliados! Obvio, son de otras obras sociales que paran obligados en esa cabina de peaje antes de llegar a la prepaga. Y claro que no gratis.

 Otra: Serenos de Buques (obra social SSSdeB). Tiene ocho empleados para 60.000 afiliados. Una gran productividad la de estos ochos empleados.

Una más: Técnicos de vuelos (OSTVLA).
 Dieciséis empleados, 81.976 afiliados.

### Un decreto metió el bisturí en la operatoria de las obras sociales con las prepagas.

Y otra: Estibadores portuarios (Oscep).
 Catorce empleados, 71.897 afiliados.

 O esta otra: Ospaña, en principio una obra social para residentes españoles en la Argentina (¿cuántos quedarán?) que, recibe de la embajada 100 euros mensuales, no por cada anotado, sino por residente. Pero apareció el curro del peaje y amplió la masa de asociados: 85.225.

Por supuesto, en la lista, siguen y siguen las firmas aunque las que cortan el bacalao son poco más de veinte. En total embolsan 168 mil millones de pesos por mes. Por si no quedó claro: 168 mil millones de



EL "NIÑO" RODRÍGUEZ

pesos por mes. Y en estas estaciones de peaje se queda entre el 3 y el 7% de esa montaña de plata. O sea, esa intermediación parasitaria cuesta, nos cuesta a todos, **unos 8.400 millones de pesos mensuales**.

¿Qué hay, más caras o más cecas?

 - Árbitros deportivos, de Guillermo Marconi: recauda \$1.200 millones por mes. Tiene siete empleados.

 Capitanes de Ultramar. \$3.650 millones y 35 empleados. Muchos. Aquí debería meterse Sturzenegger.

 Obra Social de la Cámara de Empresarios de Agencias de Remises. Otro sello de goma. Junta \$5.500 millones y tiene 63 empleados.

 Ospoce, del personal de organismos de control. En manos de Hugo Quitana, antiguo y famoso recaudador. Tenía el Sanatorio Norte, en Belgrano, con el que se quedó su amigo Claudio Belocopitt.

¿Qué hace ahora el gobierno? Autoriza a las prepagas a recibir directamente los aportes: 3% que ponen empleados más el 6% patronal. Chau a las obras sociales puente. La plata del peaje se volcará al sistema. En principio y en teoría. ¿Fin de una locura de la que muchos sabían que así lo era, pero que, como tantas otras, seguía y seguía? Ojalá.

La regulación del Estado mantenía bastante secretas estas cajas. Ahora les piden a las prepagas que presenten cada mes el padrón completo de afiliados: los directos y los derivados.

Pero toda moneda tiene una ceca. La vice Villaruel le pidió a los nueve-diputadosnueve elegidos por La Libertad Avanza que votaron a favor de la empresa estatal de ambulancias Kicillof que devolvieran sus bancas. Tiene sus complicadas lecturas. Una, que Villaruel, pese a que se sube a los tanques con Milei, hace todo lo que puede para ser y parecer ella y no una concesión del presidente al género femenino y a la fórmula presidencial. Se sube a los tanques y se baja de la firma del Pacto de Mayo. Y pasa el mensaje de que esos nueve diputados entraron en las listas mileístas por acuerdo de Karina Milei con Massa. Como con las prepagas, otra transparentización. Pero del lado oscuro.

El jefe de todos es el senador Sergio Vargas, ex marino, funcionario de la Aduana con Echegaray y sobre todo amigo de Guillermo Michel, mano derecha de Massa. A través de Michel, Massa le pagó a Karina Milei, entre otras cosas, la impresión de boletas electorales en New Press, de Luis Alvarez, también cercano a Echegaray. Mientras en el discurso la casta política era lo peor de lo peor, Karina incoporaba a candidatos de Massa en las listas libertarias. Son los libertarios massistas que votan con Kicillof.

Y más de la casta: copiando a La Cámpora, Karina, el multitasking asesor Santiago Caputo y los Menem, a quienes Milei reivindicó el apellido, construyen desde el poder una fuerza propia, apalancada en el PAMI y la ANSeS, que han reaparecido como herramientas políticas. Arman su Cámpora convirtiendo en funcionarios a militantes que captan en las provincias y a otros, que enganchan del desmadre del peronismo, los radicales y el Pro.

Como van las cosas, tal vez no tendría por qué sorprender que Karina haya firmado

### Karina, Santiago Caputo y los Menem se apalancan en el PAMI y la ANSeS.

el Pacto de Mayo como si fuera un gobernador más. Macri (al igual que Adolfo Rodríguez Saa, únicos ex presidentes), fue dejado afuera, relegado al papel de mero asistente. ¿No será demasiado?

A Milei, en la política no parece irle mal, sino al contrario. Pero supuestamente fuerte en su materia preferida, la economía, al menos con el dólar no le va nada bien, aunque con la inflación a la baja, más bien pareciera que va empardando. Pero volviendo a las prepagas: ¿qué tal si a Tapia se le hubiera dado por crear la obra social de los secanuca? ¿Hubiera sido algo raro?

### La marcha de los precios



En mayo había dado 4,2% y de este modo el IPC registró la primera suba desde diciembre. En el año acumula un incremento de 79,8%. El Gobierno había anticipado una pausa en el descenso.

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

En junio, la inflación cortó la tendencia de cinco meses consecutivos a la baja y mostró un aumento del 4,6%. Así, acumula 79,8% en lo que va del año y llega al 271,5% en la medición interanual, según el indice de precios al consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (IN-DEC). En mayo, los precios habían aumentado 4,2%, el nivel más bajo desde 2022.

Los datos oficiales del mes pasado mostraron que la división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14,3%), por las subas en las tarifas de electricidad y gas y en alquiler de la vivienda. Le siguieron restaurantes y hoteles (6,3%) y educación (5,7%) por subas en todos los niveles de enseñanza", explicó el INDEC.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas marcaron una suba de 3% en junio. Sin embargo, acumulan un aumento del 285,1% en el último año, es decir por encima del nivel general de la inflación.

Entre las subas del mes pasado, también se alinean el transporte que aumentó 3,9% el mes pasado; salud 4,7%; comunicación 5,3% y recreación 5,6%. Por el contrario, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio fueron bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%).

El rubro que este mes lideró el top de los aumentos, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, marcó un alza mayor en el área de Gran Buenos Aires 11,7%. En otras zonas fueron aumentos mayores: Noreste 19,4%, Noroeste 20,2% y Cuyo 21,5%. El promedio de este rubro dio 14,3% porque en la Patagonia el aumento fue del 15% y en la región pampeana 14,7%.

Crónica de un dato anunciado

El día anterior, en una entrevista radial, el ministro de Economía Luis Caputo había adelantado que la inflación de junio iba a estar por debajo de 5% en concordancia con el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires -conocido hace dos días que dio 4,8%, también por encima del 4,2% del mes anterior.

### En Economía justificaron la suba por la recomposición de las tarifas en junio.

"Yo espero que el índice general dé menos de 5. Esa es la expectativa. Y la inflación núcleo debería empezara con 3", dijo Caputo, y remarcó que la economía estaba en una etapa de "recuperación" y se había salido de una "terapia intensiva".

En junio, la inflación nucleo -

variaciones estacionales- aumentó 3,7%. Si bien fue un numero igual al del mes pasado, hace seis meses que se mantiene por debajo de la inflación general. Para algunos economistas se trata de un dato auspicioso.

El presidente Milei, por su parte, había anticipado también un número de inflación para junio más alto el mes pasado: "Va a hacer una pausa en su descenso". Y adelantó que los ítems que más golpearon al IPC fueron los precios regulados como las tarifas de luz y gas.

Precisamente, después de conocerse el indice de junio, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que explicó que "la suba en la inflación general respecto de mayo (que fue el mes con menor inflación desde enero de 2022) se explicó plenamente por la recomposición en las tarifas de electricidad y gas natural, que se encuentran dentro de los aquella que no toma en cuenta las componentes regulados del índi- chantas" porque, según dijo, pre-

ce", señaló.

Según la misma fuente, "la dinámica de precios volvió a ubicarse por debajo de lo esperado por el consenso de los analistas participantes en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA. En los relevamientos de mayo y junio, la mediana de la expectativa de inflación esperada para el mes pasado fue de 5,5% y 5,2%, respectivamente".

Por caso, la consultora PPI estimó que el IPC de junio mediría 5,8%. Según Econométrica, la inflación total de junio estaría en 5,2%. C&T calculó un 4,9%, mientras que Libertad y Progreso la proyectaba más elevada: un 5,4%. El economista Orlando Ferreres se escapaba del resto, con un 5,6%.

Por eso, al tener el dato de la inflación por debajo del 5%, Milei no desaprovechó la oportunidad para criticar las previsiones de los analistas a quienes tildó de "econo-

El País CLARIN – SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024



vieron números más altos.

Si bien las previsiones de las consultoras para julio, indican que la inflación puede llegar a bajar nuevamente respecto de junio, la reciente suba del dólar blue a \$1.500 amenaza con trasladarse a los precios minoristas. En este sentido, el economista de Alphacast, Luciano Cohan publicó en la red social X: "Feos los nuevos datos de inflación. La suba del blue ya llegó a la góndola". Para Econviews los precios en los súper subieron 3,7% en la segunda semana de julio.

Según la consultora LCG, aún con la estabilización de la inflación núcleo, la inflación de los próximos meses va a estar "más cercana a la de junio que a la de mayo. En julio computarán los aumentos de naftas, prepagas y agua (en la provincia de Buenos Aires) y quedará definir los aumentos postergados de electricidad y gas", recordó.

"Además, el mes comenzó con cierta volatilidad cambiaria y la suba en el precio de los dólares libres podría volver a traccionar aumentos preventivos. No obstante, la demanda en niveles bajos pone límites a estas correcciones de márgenes", opinó LCG. ■

### Los precios regulados por el Estado explican la suba del IPC

En los primeros seis meses la inflación promedio fue 79,8% y la de los precios regulados 141%, observándose un proceso de corrección en el año.

#### Ismael Bermudez

ibermudez@clarin.com

Los precios regulados por el Estado y los servicios siguen siendo los que más vienen impulsando la inflación en el año. En junio, con una suba promedio de los precios del 4,6%, los precios regulados se encarecieron 8,1% y los de los servicios (regulados o no) un 8,7%.

"La división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14,3%), por las subas en las tarifas de electricidad y gas y en alquiler de la vivienda. Le siguieron restaurantes y hoteles (6,3%) y educación (5,7%) por subas en todos los niveles de enseñanza", señaló el informe del INDEC. Y "las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio fueron bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%)".

### El impacto del ajuste en las tarifas no fue mayor porque se postergaron alzas.

En los primeros seis meses, la inflación promedio fue 79,8% y los precios regulados de 141%. De aquí se desprende que los aumentos de los precios y las tarifas reguladas por el Estado o las Provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, son los que más están afectando a la clase media. Y el impacto no es mayor porque el Gobierno estuvo postergando aumentos tarifarios y en los combustibles con la vista puesta en que el índice de inflación promedio no supere el 5% mensual.

Por su parte, los precios de los servicios (regulados o no) tuvieron un alza aun mayor: 8,7% que también impactan más en la clase media. Sin estos incrementos de los precios regulados y de los servicios, la inflación del mes pasado se hubiese ubicado por debajo del 4% y la del semestre hubiese sido inferior al 70%.

Los precios de los alimentos (3% en junio y 70,5% en el semestre) se ubicaron por debajo de la inflación promedio, rubro que cada vez



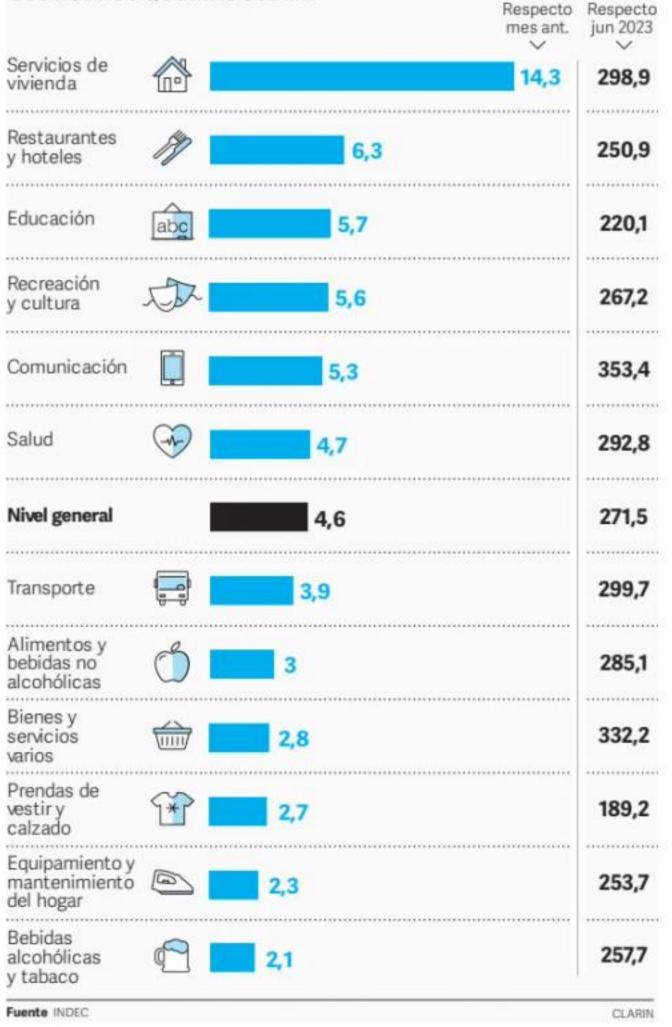

tes del poder de compra de la población.

Una novedad fue que pese a las medidas del Gobierno, las cuotas

junio con un acumulado en el semestre del 134,2%, por arriba de la inflación promedio (79,8%).

Otro dato del informe oficial ha más pierde impulso por los limide la prepagas subieron 5,5% en sido que Capital y GBA fueron las el año", finaliza el informe. ■

regiones con el mayor incremento promedio de los precios (82,2%) por la mayor incidencia de los servicios.

La consultora ACM señaló que "desde diciembre de 2023 se observa un proceso de corrección de precios relativos. En el mes de análisis, se destaca una significativa reanudación de esta corrección. con los precios de las tarifas de servicios públicos liderando las alzas del mes. Comparando el incremento de precios desde 2019, todavía se nota una disparidad entre los distintos segmentos de precios, aunque menor en comparación a las "radiografías" previas". Esto anticipa que los precios regulados seguirán impulsando la inflación hacia arriba.

Es lo que señala consultora LCG. "En julio computarán los aumentos de naftas, prepagas y agua (en la provincia de Buenos Aires) y quedará definir los aumentos postergados de electricidad y gas. Además, el mes comenzó con cierta volatilidad cambiaria y la suba en el precio de los dólares libres podría volver a traccionar aumentos preventivos".

#### **EXPECTATIVAS**

"El mercado y los analistas de la city, aunque con divergencias, están de acuerdo en algo: la inflación no bajaría tan rápidamente como en el pasado", señaló ayer un informe de la consultora GMA Capital Research sobre las perspectivas de los precios.

Por otro lado, "el relevamiento de precios de LCG ya acumula un 2,3% de inflación en alimentos y bebidas en las dos primeras semanas, 0,8 puntos más que en junio. Seguimos diciendo que el verdadero test para ver si entramos en un régimen de inflación mensual más bajo deberá hacerse con la actividad repuntando, sumado a salarios recortando la caída de los últimos tiempos. En ese momento podremos ver si las expectativas inflacionarias están realmente ancladas a la baja".

"Desde LCG esperamos inflación en torno al 160% anual medida a diciembre, lo que implicaría un 235% promedio anual en todo







### DEL SABADO 13 AL MARTES 16



BENEFICIO EXCLUSIVO EN SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y TRATAMIENTOS CAPILARES

PRESENTANDO NUESTRA TARJETA COMUNIDAD COTO

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 



Babysec



STEELS



BREWING CO-





**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 

























TOALLAS HUMEDAS

EN LEGUMBRES<sup>[1]</sup>

DE DESCUENTO

**EN PRODUCTOS** DE LAS SIGUIENTES **MARCAS** 

























Balance









CHOCOLATE







Trollymin











Festa



**CREMAS** 

**SMUDIS** 

JUGOS

Magg



RECIENTO



**QUESO UNTABLE** 



CLÁSICO

YOGURES

citric



Kamar



QUESO UNTABLE



DESODORANTES

WHITE



Santa Clara



Plusbelle

**JABONES** 

DE TOCADOR













PATAGONIA

Teatrical.





**Protex** 















### EN VINOS FINOS, **ESPUMANTES Y** CHAMPANAS

COMBINALOS COMO QUIERAS

TE REGALAMOS LA UNIDAD DE MENOR VALOR

**DE DESCUENTO** 

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 

















Milkaut

**DULCE DE LECHE** 



La Paulina

**OUESO UNTABLE** 

**F888 W** 

**MOKSHA** 



**QUESO UNTABLE** 



YOGURES SACHET



Swift

PATÉ Y PICADILLO



**PREFRITOS** 

DE POLLO

BEEFEATER

















POTES

STELLA ARTOIS















BRIGHTON

NOT



JAMESON.

TOM



BUHERO

**NEGRO** 









### EN ESPONJAS®Y GUANTES DE LÁTEX

**DE DESCUENTO EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 



Lechera

LECHE EN POLVO



LECHE EN POLVO





Bonne Maman.

**MERMELADAS** 



**LECHE EN POLVO** 

0



Tonadita.

QUESO FETEADO



JABÓN LÍQUIDO Diluible









**IGUAL MARCA Y VARIEDAD** 



Actime!



beldent



Rhodesia

enthopius









**EN JUGOS EN POLVO** 

**IGUAL MARCA Y VARIEDAD** 







"SALÓN": OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 13/07/2024 HASTA EL 16/07/2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE Y EN COTO DIGITAL (COTODIGITAL). LEGALES. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

El País CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

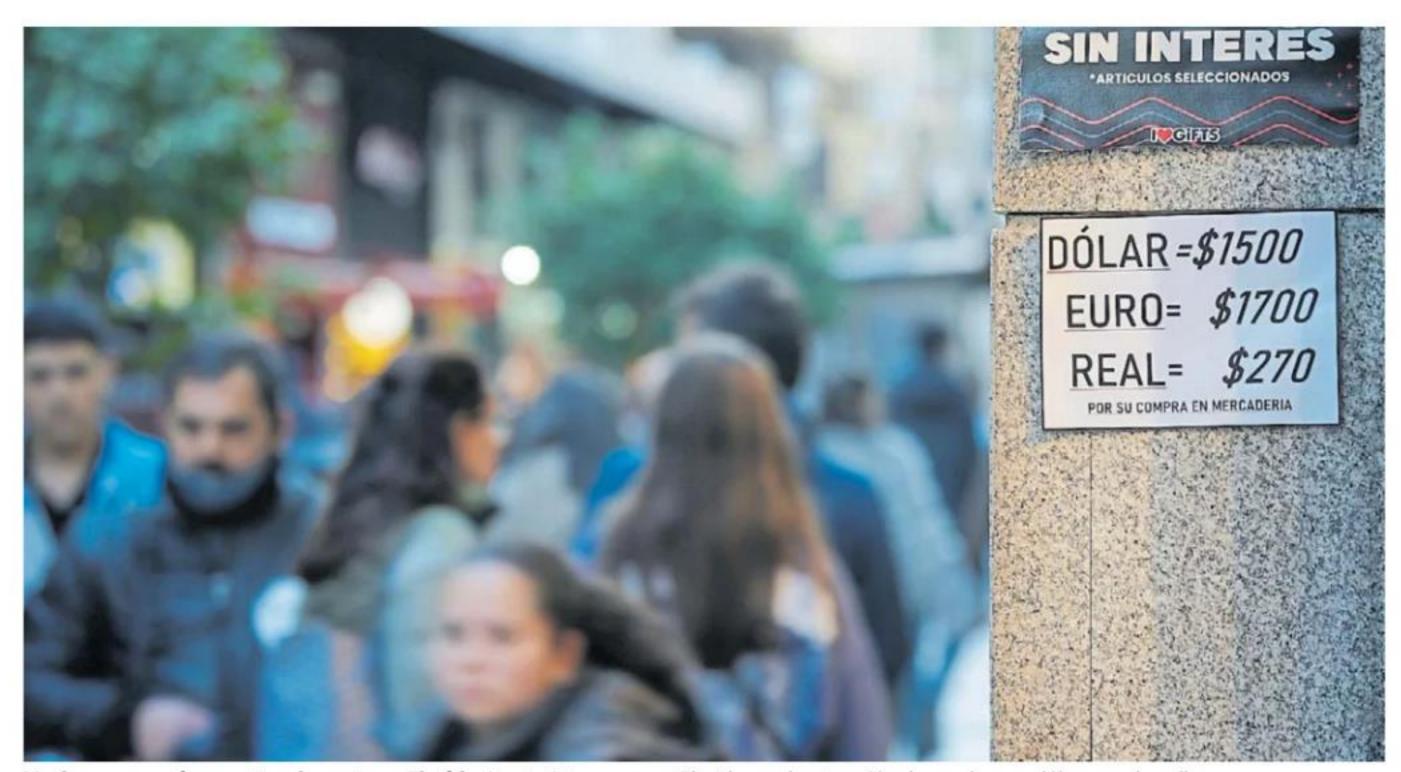

Vuelve a convenir reventar el canuto en Florida. Los turistas ayer por Florida con la atracción de vender sus dólares en la calle.

### El blue no encuentra techo: subió \$35 y ya está en \$1.500

El Banco Central logró comprar en la rueda del viernes US\$ 43 millones y ya suma US\$ 277 millones, tras un saldo negativo en junio de US\$ 54 millones.

#### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

El dólar blue sigue sorprendiendo y en esta rueda mostró que aún no encuentra techo. Dio un salto de 35 pesos en la apertura y llegó a \$1.500, un precio récord a nivel nominal.

En lo que va de junio escaló 95 pesos, equivalente al 6%, por lo que se va disociando tanto de la inflación del mes-estimada en 4% para julio por los analistas privados, ras el 4,6% de junio-como de los dólares financieros, que hoy cotizaron por debajo de los \$1.430. El contado con liqui terminó en \$1.428 y el MEP en \$1.416.

Con esto la brecha cambiaria se fue al 63% para el blue y a 56% para el contado con liqui.

¿Por qué el blue sigue subiendo si la inflación se desacelera?

Son varios los motivos. El primero es que venía muy retrasado respecto de la suba de la inflación, que en el primer semestre llegó al 80%, mientras el informal, aún contando la suba de esta semana, escala 50%.

Entre febrero y abril los dólares alternativos estuvieron planchados por la caída de la actividad y la pérdida de poder adquisitivo, que llevó a muchos ahorrista a tener que vender el "canuto" de dólares ahorrados para poder pagar las cuentas.

Este escenario empezó a revertirse en abril, cuando el Banco Central inició una brusca baja de tasas que hizo que cualquier colocación en pesos tanto en los plazos fijos como en los fondos comunes de inversión y en las billeteras virtuales

pasaran a tener un rendimiento negativo. Así, comenzó una migración de los ahorristas hacia el dólar, que se potenció en las últimas semanas por la combinación del cobro de aguinaldo con una cierta recuperación de los salarios frente a la inflación, lo que le volvió a dar a una parte de la sociedad algún poder de ahorro que se canalizó en la divisa.

Esto se potenció con un escenario macro que hace ver tanto a los analistas como a la gente común que **el dólar está atrasado,** por lo

que pese a que el Gobierno se empeña en negarlo, persiste la idea de que habrá alguna corrección en el mediano plazo. Con esa expectativas, los argentinos prefieren estar cubiertos en moneda dura.

Aunque suben menos, los dólares financieros también vienen repuntando, por las mismas razones que el blue, sumado a que la incertidumbre de los operadores se potencia con la débil performance del Banco Central en materia de reservas.

El equipo de Santiago Bausili llegó a comprar US\$ 17.300 millones en el mercado desde el cambio de gobierno, apoyado en la baja demanda por las restricciones a las importaciones y la persistencia del cepo. Pero este ciclo positivo empezó a revertirse en junio, cuando se abrió la canilla para los importadores.

A la vez esto se combinó con una menor oferta porque ante una cosecha más alta, los productores liquidan los mismos montos del año pasado y prefieren esperar a ver qué ocurre con el tipo de cambio y aprovechar la baja de las tasas.

Este viernes el Central compró otros US\$ 43 millones y ya suma US\$ 227 millones en el mes, tras un saldo negativo en junio de US\$ 54 millones.

La frutilla de todo este combo que lleva al dólar la alza es la confirmación de parte del Gobierno de que la salida del cepo aún no aparece en el horizonte. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo aseguran que se mantendrá el crawling peg del 2% mensual para el dólar y que recién se saldrá del cepo cuando estén dadas las condiciones: sanear a pleno los pasivos del Banco Central y lograr que la inflación converja a la tasa de devaluación prevista.

La otra condición es conseguir plata fresca -que debería provenir de un nuevo acuerdo con el FMI que aún no empezó a negociarse-, condición central para que el Gobierno, con reservas hoy escasas, cuente con fondos para enfrentar una posible corrida cambiaria con potencial de llevarse puesto el esquema de desinflación que hoy es el principal activo de Milei. ■

### Los tipos de cambio y el frío ya impactan en la inflación

El salto del dólar blue en los últimos dos meses y hasta el intenso frío polar que afecta a gran parte de la Argentina impulsaron recientemente un rebote en el índice de inflación, según comentan fuentes oficiales y del sector privado.

"Feos los nuevos datos de inflación. La suba del blue ya llegó a la góndola", escribió Luciano Cohan, co-fundador de Alpha Cast y ex submica, en la red social X(ex Twitter).

Desde su consultora, Cohan desarrolló un instrumento de medición de precios en alta frecuencia que hacia fines de abril le había arrojado 0% de inflación núcleo que no cuenta los regulados ni estacionales- en ese mes por primera vez desde 2013, dato que había celebrado el presidente Javier Milei.

Para Labour, Capital & Growth

suba en el precio de los dólares libres podría volver a traccionar aumentos preventivos". "No obstante, la demanda en niveles bajos pone límites a estas correcciones de márgenes", explicaron.

Sin embargo, en el Gobierno sostienen que la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos no tuvo impacto ni en junio ni en los primeros días de julio.

cios en este momento está dado por una cuestión climática, que tiene que ver con el aumento de las hortalizas, que es estacional por el frío, porque se marchitan", cuentan en los despachos oficiales.

De hecho, Andrés Borenstein, economista Jefe de Econviews, detalló: "El tomate subió 63% en estos últimos días. La suba de las verduras está relacionada con el frío y no tiene nada que ver con el dólar blue".

En lo que va de julio, según el Centro de Economía Política Argentina , los alimentos y bebidas treparon 2,63%, casi lo mismo que en todo junio. En tanto, LCG midió un 3,9% promedio y en las últimas cuatro secretario de Programación Econó- (LCG), "la volatilidad cambiaria y la "Cualquier tipo de impacto en pre- semanas para esta categoría, con un

arranque fuerte en la primera semana de este mes (1,8%) y una desaceleración reciente.

Para Francisco Ritorto, de la consultora ACM, "es esperable un traslado a precios con la presión cambiara actual, que influye sobre expectativas de una nueva devaluación impactando en la formación de precios". Y agregó: "El problema es identificar si el traslado a precios es inmediato y significativo. En junio no parece observarse un pass through importante a precios y en julio podría observarse una tendencia similar en precios pero por otros factores, por el momento, mas estacionales".■

Santiago Spaltro

### FYPATAGONIA FLOORING



Bona Service

Av. Libertador 6601 - T: 7559-6154 (esq. Barilari) Belgrano - CABA



Transformamos cualquier piso antiguo ien uno nuevo! Solicitá nuestra visita técnica sin cargo 11.3595.2414

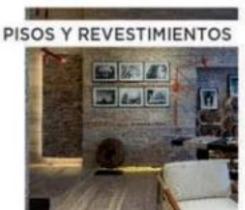







PISOS 100% A PRUEBA DE AGUA Y REVESTIMIENTOS NATURALES PARA INTERIOR Y EXTERIOR DECKS PROTECTED BY PETRILAC"



Atención al Cliente: © 11.3595.2414 | 70 SUCURSALES EN TODO EL PAÍS | patagoniaflooring.com

Av. Córdoba 3942, CABA | Av. Libertador 6699, CABA | Soler 5719, CABA | Colect. Panamericana 1501, Martínez | Edison 2920 (a 300mt de Unicenter)

Av. Alberdi 3909, CABA | Nuevo Showroom Escobar: Colect. Este km 42 Ruta 9 (fte a Maschwitz Mall) | DOT Baires Shopping, nivel 2. Sáb. y Dom. de 12 a 21 hs.

El País 10 CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

### Tras la pelea con el Macro, el Central busca eliminar los puts

Son las opciones que ejerció ese banco y disparó la polémica. Ofrecen letras del Tesoro y la devolución de primas de los seguros. Las entidades, dudan.

#### **Juan Manuel Barca**

jbarca@clarin.com

"Ya hay una línea de salida". La frase pertenece a uno de los banqueros que estuvo reunido el miércoles con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y escuchó su propuesta para eliminar en forma gradual los puts, una de las canillas de emisión de pesos que quiere cerrar Javier Milei para alcanzar la "inflación cero" y levantar el cepo sin desatar una crisis cambiaria.

Esos seguros, que los bancos compraron pagando una prima, les permite vender sus bonos y obliga a la autoridad monetaria a comprárselos emitiendo pesos. Fue la bala que usaron Silvina Batakis, Sergio Massa y luego Luis Caputo para que compren menos Leliq y tomen más bonos del Tesoro, una estrategia que ahora se quiere cortar de cuajo.

En ese contexto, Bausili propuso en reuniones separadas con las cámaras bancarias devolverles las primas y ofrecerles a cambio de los puts un canje de bonos CER por letras de capitalización (Lecap) o la nueva Letra Fiscal de Liquidez (LE-FI) anunciada este jueves en reem-

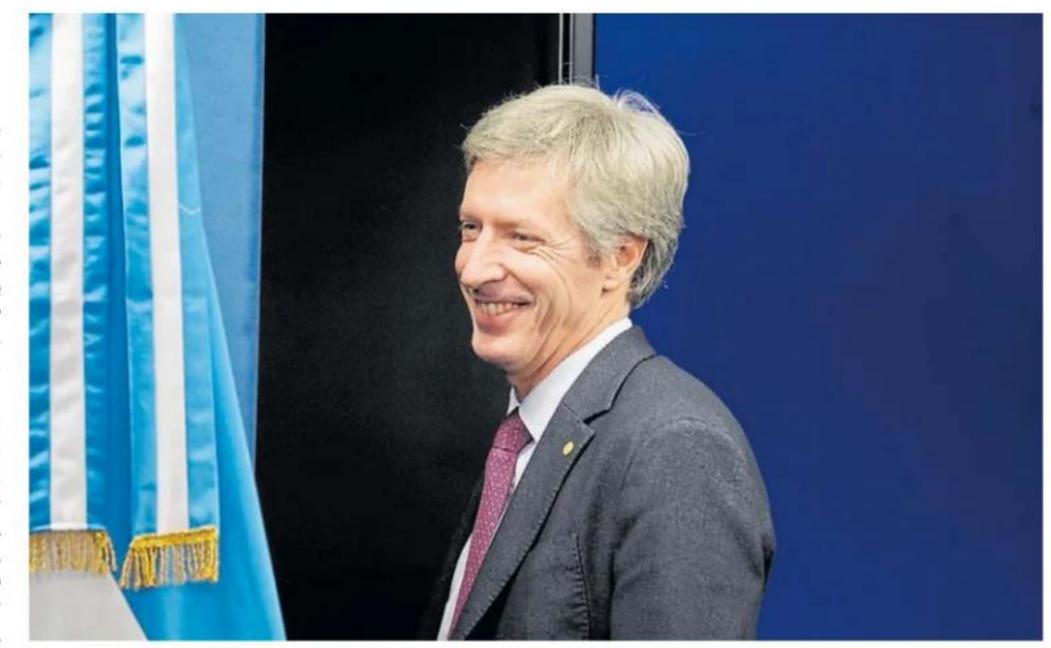

Negociaciones. Las encabeza Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

plazo de los pases, otra vía de emisión monetaria que será suspendida desde el próximo 22 de julio.

A diferencia de las Leliq, esas letras no pagarán Ingresos Brutos y devengarán una tasa de interés diaria, como los pases. También las ad-

ministrará el BCRA, pero las emitirá el Tesoro, abriendo así una nueva canilla de endeudamiento. "Me encanta la LEFI, no pago impuestos, ahora vamos a estar mirando el resultado fiscal", anticipó una fuente del sector financiero.

Los bancos van a estar atentos a la marcha del ajuste fiscal porque los intereses de esas letras no se pagarán con emisión de pesos, sino con el ahorro producto del superávit financiero. El límite para emitir esas letras será de \$20 billones.

una cifra por encima de los \$ 16,5 billones de puts en manos del sector financiero, donde todavía persiste la cautela.

Uno de las interrogantes es como serán registrados los nuevos títulos por las calificadoras, como Moody's y S&P. El temor es que bajen su nota y esto pueda afectar la cotización de los bancos. Bausili deberá convencer a las agencias de rating que no es un mero instrumento de deuda. "Hay bancos que no quieren saber nada con entregar puts", reconocen en el sector.

Hubo señales que generaron desconcierto y estupor: horas después de la reunión en la sede del BCRA, Milei acusó al Banco Macro de "golpista", sin nombrarlo, por vender casi \$2 billones de bonos la semana pasada mediante puts, un monto inferior al salto que terminó mostrando la base monetaria superior a los \$ 6 billones, lo que indicaría que no fue el único que se movió.

En el sector, explican esos cambios por la suba del dólar y la caída de los bonos, tras la baja de tasas. En junio, hubo ahorristas que salieron de fondos comunes en bonos CER para pasarse a fondos dolar link o dólar financiero. Para no quedar descalzados, hubo quienes prefirieron quedarse "líquidos", ejecutando puts y desarmando pases.

Luis Caputo retomó esa línea y le bajó ayer el tono a los dichos de Milei cuando dijo que el Macro se deshizo de bonos ajustados por el IPC en vista de la caída de la inflación. En la city financiera, también apuntan al temor que habrían generado los rumores de empresarios cercanos al gobierno sobre un supuesto "plan Bonex" o canje compulsivo, que finalmente no se concretó.■

### Los banqueros refutaron a Milei: "Acusación injusta e incorrecta"

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) salió al cruce este viernes de las duras acusaciones que el presidente Javier Milei lanzó contra el Banco Macro, acusándolo de "golpista" por haber vendido bonos en pesos del Tesoro por un monto aproximado de 1,8 billón de pesos el lunes 1° de julio, en la primera rueda de mercado posterior a la conferencia de prensa en la que el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicaron un nuevo esquema de regulación monetaria.

La operación que involucra al Macro se realizó, como se dijo, el lunes 1° de julio. El banco vendió bonos que había comprado en una licitación realizada por la Secretaría de Finanzas en febrero. Además de los bonos, el Macro pagó 22.000 millones de pesos, a manera de prima de seguro,

le daba derecho a vender los bonos y obligó al BCRA a comprarlos.

Adeba se expresó por dos vías: a través de un comunicado institucional y por medio de un posteo en la red social X de su presidente, Javier Bolzico.

El comunicado de Adeba pone el foco en una explicación técnica referida a contar de qué se tratan los puts y su efecto monetario. Dice:

"Durante el año 2023 y 2024 el BCRA ofreció y vendió opciones de venta (puts) a los bancos, sobre títulos públicos. Estos contratos, por los cuales los bancos deben pagar una prima, les otorgan a las entidades financieras el derecho a venderle al BCRA esos títulos a precio de mercado, en el momento que lo consideren oportuno. Cabe destacar que estos puts fueron emitidos por las dos últimas Administraciones, con el

ciera de los pasivos del Tesoro".

El comunicado sigue así: "Estos puts tienen dos efectos, por un lado, facilitan la gestión de liquidez bancaria y, por otro lado, fueron un instrumento que le permitió al Tesoro colocar sus títulos de deuda en mejores condiciones de tasa y plazo. Porque, además, algunos bancos no podían comprar esos títulos sin el put correspondiente, dado que se hubieran excedido del límite de exposición al sector público".

Concluyen: "El BCRA y el Ministerio de Economía han manifestado públicamente y en reuniones con entidades su intención de ofrecer un rescate voluntario de los puts. Cabe mencionar que hasta tanto haya algún cambio en dichos contratos, los mismos están plenamente vigentes: los bancos tienen la libertad de ejercer el derecho



Enojo. De Adeba, entidad presidida por Javier Bolzico.

blicos al BCRA -a precio de mercado- por hasta el monto de los puts en su poder. No hay limitación ni condiciones previas sobre dicho derecho. El ejercicio de estos puts es solamente una operación financiera que cada banco decide en función de su gestión de riesgos y las obligaciones fiduciarias con sus depositantes, acreedores y accionistas. No es más que una operatoria para comprar la opción de venta que objetivo de facilitar la gestión finan- contractual de vender títulos pú- normal dentro de las normas del nuestro país."

sistema financiero".

Por su parte, Javier Bolzico, presidente de Adeba, expresó en X: "El presidente Milei consideró "golpista" a un banco por venderle títulos al BCRA, ejerciendo un contrato de put. Esa afirmación es injusta e incorrecta, además genera dudas sobre la libertad de comercio. No se debe banalizar el término, considerando la historia de







ahorros todos los Días



¡Ofertas exclusivas!

IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO. EXLUSIVO SALONES



ESCANEA EL QR



### ¡ESTE SÁBADO Y DOMINGO!

\$1699



**CUARTO** TRASERO CONGELAOD

Stock disponible 1,000 KG



\$849

**BLANCAFLOR** 

Harina leudante fortificada x1 kg

Stock disponible 3,000 U



\$1149

**CORONA** 

extra x330 ml

Stock disponible 2.000 U



\$2399

HIGIENOL Papel higiénico max aloe x80 m (4u)

Stock disponible 2,000 U



ODOL

Doble efecto x180 gr

Stock disponible 2.000 U



\$6999

NALGA De novillito

Stock disponible 1,000 KG



**HELLMANN'S** 

Mayonesa clásica DP x475 gr

Stock disponible 2.000 U



\$1949

HEINEKEN Cerveza lata x710 ml

Stock disponible 3.000 U



\$2199



MAGISTRAL ULTRA Detergente limón x500 ml

Stock disponible 1,000 U



\$3499

SEDAL Shampoo y acondicionador x650 ml

Stock disponible 2,000 U



\$589

LA PAULINA Queso cremoso Saint Pauilin horma o trozado

Stock disponible 3.000 U



**Fideos** x500 gr

Stock disposible 3,000 U



Varios sabores

x1,5 lt

Stock disponible 1,000 U



\$3999

POETT Desinfectante varias fragancias

Stock disponible 3.000 U



\$429



x4 lt

Stock disponible 3,000 U



x300 gr

Stock disponible 2.000 U

\$679



INCA Puré de tomate

x520 gr

Stock disponible 2,000 U



\$6599



ARIEL

Jabón líquido delicado DP x3 lt

Stock disponible 2,000 U



\$17699

**PAMPERS** Pañales Babysan XXG x54 u / XG x58 u M x72 u / G x72 u

Stock disponible 1.000 U

### HASTA 25% EN MARCAS SELECCIONADAS\*

y muchas marcas más en nini.com.ar



TOMATE, PASTAS Y ACEITES















Ladysoft TE QUEDA A: **\$999** LADYSOFT











www.nini.com.ar

f/ninicomprasmayoristas @@ninimayorista

La Plata

Av. 520 entre 23 y 25

Lun a Sáb de 06 a 20 hs. y Dom de 09 a 20 hs.

Zona Oeste

Au. Acceso Oeste y Camino del Buen Ayre

Lun a Sab de 07 a 21 hs. y Dom de 09 a 20 hs.

## El Gobierno reglamentó el Paquete Fiscal: sólo faltan las resoluciones de la AFIP

El Monotributo ya rige y hay tiempo hasta el 2 de agosto para recategorizarse. Pero aún se requieren precisiones.

El Gobierno reglamentó, mediante el decreto 608/2024, los principales puntos del denominado Paquete Fiscal o, más formalmente, la Ley 27.743 con las Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que fue aprobado junto con la Ley Bases y que se había promulgado este lunes 8 de julio. Ahí están los lineamientos de las reglas que regirán Bienes Personales, el blanqueo y la moratoria.

A pesar de que el decreto era un paso esperado, aún restan más regulaciones para que todas las partes de la ley estén plenamente vigentes. Faltan ajustes de la AFIP, Economía, la Comisión de Valores y el Banco Central, que deberían publicarse antes del jueves 18.

Por caso, fuentes de la AFIP le di-

jeron a este diario que hoy (por ayer) se publicó el Decreto Nro 608/24 que reglamenta lo referido a Moratoria, Blanqueo, Bienes Personales y Régimen Especial del Ingreso sobre los Bienes Personales, que fuera aprobado por la Ley 27.743 de Medidas Fiscales y Paliativas.

La AFIP está trabajando en equipo con otros Organismos (CNV, BCRA), para la puesta en marcha de esta medida de regularización tributaria, con el fin de emitir las resoluciones generales y poner a disposición los aplicativos correspondientes, a partir del próximo miércoles 17 de julio. Todavía falta el decreto reglamentario para el nuevo monotributo, con nuevas escalas de facturación y también de cuotas.

Por ejemplo, todavía no están los detalles para que empiece a regir el nuevo mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para empleados, que bajará a \$1.800.000 para solteros y \$2.200.000 para casados.

El "Régimen de Regularización de Activos" estará vigente hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de ser prorrogado hasta el 31 de julio de 2025. La alícuota aplicable sobre los bienes que se incluyan en el blanqueo será del 0% si se trata de un valor menor a US\$ 100.000 y luego se aplicarán alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15%, según el momento en que se realice la adhesión.

Para el caso de las criptomone-

das, por ejemplo, y demás activos virtuales se considerarán ubicados en el país en la medida en que se hubieren encontrado en custodia y/o administración, al 31 de diciembre de 2023, de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales que esté inscripto ante la CNV, explica Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Régimen Especial del Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP)

Este régimen permite a los contribuyentes pagar anticipadamente el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 a 2027 a cambio de una menor tasa impositiva -0,45 o 0,5% por año dependiendo del caso- y estabilidad fiscal hasta 2038 respecto de Bienes Personales y de

### La AFIP tendrá listos los aplicativos a partir del 17 de julio.

todo otro tributo nacional (cualquiera fuera su denominación) que se cree y que tenga como objeto gravar todos o cualquier activo del contribuyente.

De acuerdo a **Gabriela Russo**, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, **la reglamentación sobre el REIBP** estipula:

Quienes opten por adherir al REIBP por los bienes que no hubieran regularizado, también deberán hacerlo por los bienes que regularicen.

Quienes decidan no optar por la adhesión al REIBP por los bienes que no hubieran regularizado, no podrán adherir por los bienes que regularicen.

Los sujetos que adhieran tributarán una alícuota de 0,45% por los bienes que no hayan regularizado y 0,50% por los que regularicen.

Si un no residente se fue a vivir a Uruguay y hace pago por adelantado se lo va a volver a considerar residente desde el 1 de enero de 2024. Lo mismo sucede para poder entrar al blanqueo.

Si una persona ingresó al régimen de pago adelantado y fallece, sus sucesores no tienen que computar los bienes afectados hasta 2027.

Se realizará un pago del adelanto del 75% hasta el plazo de pago de las declaraciones juradas 2023 (que son a fines de agosto de 2024) para los bienes no blanqueados, y al 30 de marzo de 2025 para los bienes blanqueados.

La presentación de la declaración jurada y el pago del remanente del 25% se harán hasta el 30 de septiembre de 2024 para los bienes no blanqueados y el 30 de abril de 2025 para los blanqueados. ■



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉



POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.999.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

### IDE REGALO! ALMOHADAS BELMO LUJO



55% OFF' + 12 CUOTAS SIN INTERÉS

COMPRANDO COLCHONES<sup>2</sup>

POCKET1 • BELSPRING2 • BELSPRING3 • DENSITY2

### ALMOHADAS DE REGALO EN WWW.BELMO.COM.AR Y EN LOS LOCALES BELMO EXCLUSIVOS.

Buenos Aires: Av. Belgrano 1999, Esq. Sarandí • Plaza Oeste: Av. Juan Manuel de Rosas 658 L.2066, Morón Parque Brown: Av. Fernandez de la Cruz 4602 L.1067 • Caballito Shopping Center: Av. Rivadavia 5108 L.309 Abasto Shopping: Av. Corrientes 3247 L.076 • Alto Avellaneda: Av. General Güemes 897 L.130 • Norcenter: Esteban Echeverría 3750 L.21.







**(P)** 

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 11/07/2024 AL 21/07/2024 EN LA TIENDA ONLINE WWW.BELMO.COM.AR Y LOS BELMO EXCLUSIVOS DE CABA Y GBA. SOBRE PRECIO DE LISTA (1)30%+10+30% DE DESCUENTO ACUMULADO EN CASCADA EN COLCHONES BB3 BELSPRING3 EN MEDIDA KINGSIZE. DESCUENTO FINAL 55,90% REPRESENTADO COMO 55% EN ESTÁ PIEZA. (2) COMPRANDO COLCHONES POCKET1, BELSPRING3 Y DENSITY2 MAYOR O IGUAL DE 190X140 0%. CONSULTE CON LA ENTIDAD BANCARIA EMISQRA DE LAS TARJETAS DE CREDITO ADHERIDAS, LAS BASES Y CONDICIONES GENERALES, ACTUALES Y VIGENTES. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES, REINTEGROS BANCARIOS O DESCUENTOS. EL COSTO DEL ENVÍO DENTRO DE UN RANGO DE DISTANCIA MEÑOR A 30 KM DEL LOCAL, SERÁ BONIFICADO EN LA VENTA MEDIANTE UN DESCUENTO DEL 99,99% SOBRE EL COD. FLETE ADMINISTRATIVO-GEN-GEN-SCF [000X000X01X00]. (EXCEPTO TIERRA DEL FUEGO) ENVÍOS SIN CARGO EN COMPRAS SUPERIORES A \$350.000. ORGANIZA. CUIT: 30-50062519-4. (IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO).

El País CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

### El Senado hará en agosto la audiencia para el pliego de Lijo

Es el paso clave antes de la votación de su candidatura a la Corte, al igual que la de García-Mansilla. Aún resta que se publique el edicto oficial con la fecha.



Juez federal. Ariel Lijo fue propuesto por el Gobierno como miembro de la Corte.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

Tras ratificar su táctica del todo o nada, el Gobierno se encamina para una nueva batalla en el Senado, donde ya se empieza a preparar todo para la audiencia pública que definirá si avanzan o no los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, los dos candidatos propuestos por Javier Milei para completar la Corte Suprema de Justicia.

Según dejaron trascender esta semana la idea de la presidenta de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (PRO-CABA), sería convocar para la semana del 15020 de agosto la audiencia pública en la que se tratarán las nominaciones de Lijo y García-Mansilla, quienes deberán responder a las impugnaciones que se presenten en su contra al tiempo que recibirán consultas de los senadores.

Lo que se analiza en el Senado es la posibilidad de que los candidatos se presenten por separado y de

prosperar ese esquema, una de las audiencias se celebrará en la semana del 15 y la segunda en la del 20 de agosto. De ser así, primero pasará a rendir el juez federal, quien recibió varias impugnaciones como la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Federación Argentina de Colegios de Abogados y Poder Ciudadano, entre los antecedentes más recientes.

A estas se suman las impugnaciones de la Asociación Civil por

#### **ANTECEDENTES**

#### Cómo es el trámite antes de votar los candidatos

- El 15 de abril fue publicada las postulaciones de Lijo y García Mansilla en el Boletín Oficial y los pliegos ingresaron al Senado el 12 de junio, en la sesión que el Senado trató la Ley Bases y el paquete fiscal.
- · Ahora resta que se formalice el llamado a la audiencia pública a partir de la publicación del edicto, que deberá difundirse durante dos días, con una antelación de al menos 15 días previos a la Audiencia Pública.
- · Tras la audiencia, la comisión de Acuerdos emitirá dictamen para ser tratado en el recinto, donde se requiere el voto de dos tercios de los presentes para su aprobación.

la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores, que difundieron un comunicado conjunto.

Además, Lijo enfrenta una denuncia en el ámbito del Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo logró esta semana omitir por tercera vez votar la apertura de un sumario administrativo, tal como informó Clarín.

La denuncia contra el juez de Comodoro Py es impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien lo acusa de no haber investigado a fondo una presentación de Elisa Carrió contra la controvertida reestatización de YPF.

López también denunció al juez de Comodoro Py por "mal desempeño", por entender que efectuó maniobras en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial.

Lijo, quien estuvo al frente de causas resonantes como el caso Ciccone y el encubrimiento del atentado a la AMIA, sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, según un informe del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Pese a todo eso, el presidente Javier Milei defendió la postulación

### García-Mansilla defenderá su nominación segundo.

de Ariel Lijo e incluso desafió a la oposición a avanzar con una reforma del máximo Tribunal pero si se mantienen a los dos candidatos propuestos por el Gobierno

García-Mansilla defenderá su nominación a la Corte después de Li-

Una semana después de la presentación de Lijo será el turno de García Mansilla, cuya candidatura también fue cuestionada. Principalmente se advierte que sus posiciones sobre la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre los derechos sexuales y reproductivos podrían ir en contra de los compromisos asumidos por el Estado. También se advirtió que la designación del catedrático marcaría una nula diversidad de géneros en el máximo Tribunal de justicia.

### El "señor del Tabaco" volvió a incumplir un fallo y no paga

#### Nicolás Diana

ndiana@clarin.com

Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero, conocido como el Señor del Tabaco, continúa en infracción y volvió a incumplir una decisión judicial. Sigue sin pagar el impuesto mínimo a los cigarrillos pese al fallo de la Corte Suprema que hace un mes le tiró abajo las medidas judiciales que el emprelos pagos y le ordenó que se pusiera al día.

La situación llegó a tal nivel de tensión que la AFIP, el organismo encargado de recaudar los impuestos, le envió una durísima notificación a la compañía tabacalera en la que le informa que las presentaciones impositivas que está realizando la empresa de Otero "no satisface los recaudos exigidos por la normativa vigente" y le advierte que de seguir incumpliendo podrían ser sario había conseguido para evitar excluidos del régimen de fabrican- dad de atados que se producen y el último fallo de la Corte Suprema. mo a los cigarrillos. ■

tes de tabaco. Esa decisión lo dejaría afuera del negocio ya que no podría producir más cigarrillos para vender.

En la carta, que fue enviada el 3 de julio pasado, también le explican que de seguir incumpliendo queda al borde de que le suspendan el envío de las estampillas fiscales. Son los instrumentos que se adhieren a los cigarrillos y son indispensables para poder comercializar el producto, controlar la cantipor el que se pagan los impuestos del sector.

"Toda solicitud de IF físico-digitales (las estampillas de los cigarrillos), se encuentra supeditada al comportamiento fiscal de cada solicitante y al cumplimiento de toda la normativa vigente aplicable", le advierten en la notificación a la que accedió Clarín en base a fuentes judiciales e involucradas en el caso Sarandí. La misma carta enviada a la empresa de Otero, también fue ingresada en el Juzgado 6 del Fuero Contencioso Administrativo que lleva el caso de la Tabacalera Sarandí para asentar judicialmente que están incumpliendo un fallo. Otero armó una nueva estrategia para evitar cumplir con

Antes de la decisión del máximo tribunal, y gracias a las cautelares que tenía en la Justicia, Tabacalera Sarandí pagaba una serie de tributos ante la AFIP-con excepción del impuesto mínimo- con una presentación jurada digital que en la jerga se conoce como "formulario 4". Esa vía solo estaba habilitada para las empresas tabacaleras que tenían cautelares en la Justicia como la empresa del Señor del Tabaco. Hoy solo queda una compañía con ese beneficio, se trata de Espert SA, una tabacalera pequeña que replicó la estrategia de Sarandí y que produce los cigarrillos Melbourne.

Todas las demás compañías tenían que pagar el impuesto míni-



EXCEPTO NEUQUÉN **ASADO X KG** \$6.49999

\$4.499<sup>99</sup>

\$1.189<sup>99</sup>



**CERVEZA ANDES** ORIGEN Variedad • x 473 ml xlt:\$2.340,37



\$1.12765 \$99999

MATAMBRE X KG

\$ 6.49999

\$4.999<sup>99</sup> x KG

HARINA BLANCAFLOR Leudante • x 1 kg x kg: \$ 999,99



\$ 7.99999 \$6.899<sup>99</sup>





\$1.889<sup>99</sup> x KG



\$48999

HARINA DE MAÍZ

M&K Cocción rápida • x 500 gr x kg: \$ 979,98



\$89900

**AMARGO TERMA** Variedad • x 1,35 lt xlt:\$665,92



\$1.484<sup>98</sup>

YERBA PLAYADITO x 500 gr x kg : \$ 2.969,97 \$2.799<sup>99</sup>

**GALLETITAS PEPITOS** Regular • x 3 x 357 gr xkg:\$7.843,10



\$1.099<sup>99</sup>

**GALLETITAS DALE** Surtido • x 300 gr x kg: \$ 3.666,63



\$7.114<sup>99</sup>



\$**5.389**99





\$1.199<sup>99</sup>

**SALCHICHAS PATY VIENA** Clásica • x 6 u x kg: \$5.217,36



\$3.12499

**HAMBURGUESAS SWIFT** Clásica • x 4 u x kg:\$\$9.765,59



\$3.793<sup>47</sup> \$3.15499

PAPAS MC CAIN Tradicional • x 720 gr xkg:\$\$4.507,13



\$3.249<sup>99</sup>

\$2.699<sup>99</sup> **DESODORANTE AXE** 



PAPEL HIGIÉNICO HIGIENOL MAX Simple Hoja x4ux100 mt

x mt: \$ 9,00

\$3.59999



\$2.05434 \$1.73999

**DESINFECTANTE CIF** Variedad • x 360 ml xlt:\$4.833,31



\$20.548<sup>99</sup> \$16.999<sup>99</sup>

> **ALIMENTO PARA PERROS ARO** x 20 kg x kg: \$850,00



















## Vacunatorio VIP: procesaron y embargaron a González García

La jueza Capuchetti acusa al ex ministro de Salud de abuso de autoridad y peculado. Es sin prisión preventiva. El embargo es de \$ 130 millones.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó ayer al ex ministro de Salud Ginés González García en el marco de la causa conocida como Vacunatorio Vip, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. Además, la jueza embargó sus bienes por la suma de 130 millones de pesos.

En una resolución de 179 páginas a la que accedió **Clarín**, la jueza consideró que había elementos suficientes para dar por corroborada la imputación contra González García, quien en el comienzo de la pandemia del Covid se desempeñaba como Ministro de Salud. Según la jueza, el ex ministro de Alberto Fernández **"ejerció sus funciones de manera abusiva"**.

Cuando el fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria del ex ministro, le atribuyó dos hechos puntuales, que son los que confirmó la jueza del caso. El primero de esos hechos fue haber "dado la orden de retirar diez vacunas contra el Covid-19 asignadas al centro hospitalario nacional Alejandro Posadas y su traslado, mediante el personal y los recursos del nosocomio, al Ministerio de Salud de la Nación con fecha 18 de febrero de 2021 para la inoculación de diez personas que no se encontraban habilitadas para recibir su dosis, por cuanto no integraban las categorías de 'personal de salud o estratégico".

El "hecho 2", atribuido por la fiscalía a Gines fue haber dado la orden de "retirar cinco vacunas contra el Covid-19 asignadas al Ministerio de Salud de la Nación y su traslado al domicilio particular de Eduardo Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Alberto Mao, quienes no se encontraban habilitados para recibir su dosis".

A lo largo de la investigación y después de la ronda de indagatorias, se dio por probado que durante la gestión del ex ministro de Salud funcionó un sistema con "la organización y logística para el traslado de las dosis desde el Hospital Posadas hacia el Ministerio, como así también de ingreso de particulares para inocularse en el Ministerio, y el proceso de registración de la dosis en el sistema NOMIVAC". De esto fue responsable Ginés González García.

En idéntico sentido, tanto el fiscal Taiano como su par de la Pro-



Ex ministro de Salud de Alberto Fernández. Ginés González García renunció luego del escándalo.

curaduría de Investigaciones Administrativas (PIA), indicaron que el ex funcionario intervino en las órdenes que se dieron para la asignación de las vacunas al ministerio de Salud. En su resolución de este viernes, la jueza Capuchetti indicó que las órdenes de Ginés González García tenían como objetivo, permitir la vacunación de "individuos que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológi-

ca ni con el plan de vacunación establecido" por el gobierno nacional". Sobre ese punto, la magistrada explicó: "Es importante destacar que el traslado y la aplicación de dichas dosis se llevaron a cabo utilizando recursos humanos y técnicos del Hospital Posadas. Esta acción de desviar las dosis de su ubicación inicialmente asignada tenía como finalidad la creación temporal de un centro de vacunación im-

provisado en el segundo piso del MSAL", lo que se conoció como Vacunatorio VIP. A la hora de evaluar el 
comportamiento del ex ministro de 
Salud, Capuchetti consideró que era 
"responsable de implementar las 
políticas necesarias para combatir 
los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19, teniendo competencias en materia de salud" y que 
entre sus funciones se encontraba 
"la supervisión de los estableci-

mientos sanitarios públicos nacionales y la dirección de los programas de vacunación, considerando a los ciudadanos con patologías específicas y los grupos en situación de riesgo". Los beneficiarios de las vacunas fueron Seza Manukian, Horacio Verbitsky (aunque figuraba como Verbinsky), Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Enrique Taiana, Salomón Schachter y Eduardo Valdés. Estas personas "fueron registradas como "Personal Estratégico" erróneamente, ya que no les correspondía esa categoría y b) Felix Eulogio Guille fue registrado como "mayor de 60 años", una categoría que, si bien estaba incluida en el plan de priorización, no estaba autorizada para recibir dosis del hospital", detalla la resolución.

Por ese motivo, sostuvo Capuchetti que "el desvió de vacunas ocurrió cuando aún no se había completado el esquema previsto para el personal de salud. En ese sentido, habré de valorar los dichos del testigo Waymar, quien refirió que al momento de concurrir al ministerio de Salud para llevar a cabo la vacunación irregular, todavía no se había culminado con la vacunación del personal de salud del hospital,".

La jueza recordó que en el momento en el que estas personas fueron vacunadas **eran "escasas las dosis"** y que "aquellas asignadas al Hospital Posadas solo podían ser utilizadas para alguno de los segmentos definidos en el orden de priorización, teniendo en cuenta las necesidades del Estado".

Además del ex ministro, la jueza resolvió procesar también a Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación; Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García; Alberto Alejandro Maceira, director nacional del Hospital Posadas y María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas.

#### **AUTORIZACIONES EN TIEMPOS DEL COVID**

### Las respuestas del ex ministro de Salud

El ex ministro Ginés González García respondió anoche al procesamiento y dijo: "Los argumentos que sustentan el procesamiento son contrarios a los que había sostenido la misma jueza el 8 de julio de 2021, donde señaló que los hechos no constituían delito por no encuadrar en una norma penal". Ginés señaló que "no autoricé la vacunación de ningún familiar, amigo o allegado". Y respecto a la vacunación del ex presidente Eduardo Duhalde (79 años en ese momento), "correspondía por encontrarse dentro de la población priorizada". Según explicó el ex ministro "existen numerosas normas que protegen a los ex mandatarios, desde normas previsionales y jubilatorias hasta normas que refuerzan su seguridad individual, como la Resolución 757/18 firmada por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich". Y en cuanto a la vacunación de la esposa e hijas de Duhalde, "se efectuó por el uso eficiente de la vacuna" y no por autorización ministerial. "Fue una decisión correcta para no perder la dosis, ya que cada vial contiene cinco dosis que deben ser utilizadas inmediatamente".

González García también detalló que la Resolución 2883/20 que rigió la vacunación contra el Covid preveía dos criterios de prioridad: el riesgo por exposición y función estratégica, y el riesgo de enfermedad grave, incluyendo en este grupo a los adultos de 60 a 69 años. "Los grupos priorizados podían y debían ser vacunados en forma simultánea o sucesiva, y así lo sostuvo Mirta Roses, presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Roses declaró en la causa y, según señaló Ginés anoche, "su testimonio fue absolutamente ignorado en el auto de procesamiento", señaló.

Ginés explicó que "la población de más de 60 años fue la más afectada por el Covid-19, con un 82,7% de fallecidos en su segmento y 74,35% del total de fallecidos. Es decir, las tres cuartas partes de la población que falleció pertenecían a ese segmento. Nada dice la resolución (de la jueza) de estos datos oficiales que sustentaban la decisión de priorizar a ese segmento".

El ex ministro también recordó que al momento de los hechos "se habían recibido más vacunas que el número total de trabajadores de la salud, por lo que había disponibilidad para los otros grupos priorizados. Este dato clave es absolutamente omitido (en la resolución de la jueza)". Además, Ginés dijo que "detrás de esta causa hay una intención del actual Gobierno de buscar temas que distraigan la atención por la crisis que los argentinos estamos viviendo".











congreso.aapresid.org.ar

TODO ESTÁ CONECTADO



7, 8 y 9 de agosto de 2024 La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires





**PATROCINIOS B** 



























































































































Timac AGRO



AGENCIA DE PRENSA



**VALLEY** 

















**TROPFEN** 

PATROCINIOS C









LN campo















**Sagrositio** 











BAENEGOCIOS







PUKEN



El País 18 CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

### El Gobierno incluyó a Hamas en la lista de entidades terroristas

El presidente Milei refrendará la medida con un decreto el 17 de julio, un día antes de los 30 años por la AMIA.



Terroristas de Hamas. Atacan Israel el 7 de octubre del año pasado y mataron y secuestraron israelíes.

### **ANTECEDENTES**

### En el 2019 Macri creó el registro e incluyó al Hezbollah del Líbano

 En el 2019, el entonces titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, ordenó el congelamiento de activos "de la organización terrorista Hezbollah, entidades específicas del ala militar que integran la mis-

ma, y líderes de la organización". Fue un día después de la oficialización del decreto por el que Mauricio Macri creó un registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento para "reforzar" el sistema

de prevención, y que incluye a la organización libanesa. En Argentina, Hezbollah esteá acusado del ataque contra la Embajada de Israel en 1992, con un saldo de 29 muertos y la AMIA en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

El Gobierno incluyó ayer a la organización Hamas en la lista de grupos terroristas que elabora el Ministerio de Justicia de la Nación en conjunto con la Cancillería y el Ministerio de Seguridad.

Así Hamas quedó incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Re-PET) bajo el nombre de Movimiento de Resistencia Islámico (Harakat al-Muqawama al-Islamiya).

La decisión surgió a partir de un pedido que le giró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Justicia y a la Cancillería y será refrendada con un decreto que ya tiene en su escritorio el presidente Javier Milei y que, según se prevé, será publicado el 17 de julio, un día antes de que se cumplan 30 años del atentado terrorista a la AMIA. (85 muertos).

Este miércoles 17, además, en Buenos Aires, comenzará una cumbre antiterrorista en el Hotel Hilton a la que asistirán 200 dirigentes de todas partes del mundo y se prevé la presencia de los presidente Luis Lacalle Pou y Santiago Peña. El Congreso Judío Latinoamericano aún espera que el presidente Javier Milei les confirme su participación.

Hamás, el grupo terrorista que controlaba la Franja de Gaza, está embarcado en una guerra contra el Estado de Israel desde que militantes de esa agrupación salieron de Gaza y atacaron a centenares de jóvenes que participaban en una fiesta en el sur de Israel y también a ciudades y pueblos de la zona el 7 de octubre. En la barbárica incursión del grupo fundamentalista murieron 1.200 personas, y se llevaron a 250 de rehenes, entre ellas ciudadanos israelíes de origen argentino.

Tal como publicó Clarín la semana pasada, el Gobierno fue allanando el camino para esta decisiva. Fue a través del decreto 496/2024 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, publicado en el Boletín Oficial el pasado 6 de junio pasado. Este dejó establecida la posibilidad de que también los órganos del Poder Ejecutivo Nacional dictaminen cuándo un grupo es considerado un peligro para la seguridad del Estado. Y en ese sentido cuáles serán considerados terroristas.

El nuevo decreto -que llevaba la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de Bullrich, entre otros ministros, modificó artículos del anterior decreto 918/12 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo y trabaja sobre la creación del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) dentro del cual el gobierno de Mauricio Macri incoporó en 2019 a la milicia shiíta Hezbollah considerándola por primera vez como grupo terrorista para la Argentina.

El decreto del 6 de junio que sirve de base a Milei para hacer de Hamas -y eventualmente a la Yihad Islámica-grupo terrorista para los registros argentinos, tal como le prometió a la colectividad judía de este país y al Estado de Israel con el que el Presidente tiene una enorme afinidad y alianza política especial, hay que fijar atención espe-

### El pedido fue formulado por la ministra de Seguridad.

cial en el inciso Di del artículo 5 que modifica el 25 del decreto 918/12 en lo que hace a la información que puede y debe inscribirse en el RePET. El cambio está en el inciso d) i. del nuevo decreto que dice que se podrá inscribir en el Re-PET a "Toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual el Ministerio de Seguridad (que comanda Bullrich) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.■

### Rechazan investigar fraude en la elección de diputados de Italia

#### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó esta semana el rechazo del planteo de los querellantes en una denuncia vinculada con el supuesto fraude en las elecciones parlamentarias del 2018 para la República de Italia por parte de los ciudadanos residentes en la República Argentina.

La Sala IV por unanimidad re-

querellantes Emilio Becchi y Fabio Porta, en una causa por hechos vinculados con la denuncia de fraude electoral que se denunció en 2018, en relación con los votos de los italianos residentes en argentina para las elecciones parlamentarias, y que fue archivada por la justicia electoral.

En Italia en el 2018 se vieron momentos tensión en el Senado por el caso de Adriano Cario. Se trata de un empresario de origen calabrés, nacido en Uruguay y residen-

mara alta italiana ese año como representante de italianos residentes fuera de su país. Lo hizo gracias a una gran cantidad de votos que sumó desde el extranjero, más precisamente desde Buenos Aires. Pero la fiscalía de Roma certificó, mediante una pericia técnica, que miles de las papeletas que le dieron una banca en el Senado italiano a Cario fueron falsificadas en la capital argentina.

Sin embargo, la Junta Para las Elecciones del Senado declaró cochazó el recurso de los pretensos te en la Argentina, que llegó a la Cá- mo válida su designación, lo que a diputado y senador, respectiva- n° CFP 4592/2018 y archivados. ■

provocó un gran revuelo en el pa-

El caso es importante poque en Argentina hay 783.204 ítalo argentinos, que son más del 50% del total de la circunscripción America Meridional que votan dos diputados y un senador nacional del parlamento de Italia. El total de votantes de la circunscripción es de 1.535.718 personas.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky como Vocales, ratificó -por unanimidad- el rechazo a la pretensión de ser tenidos por querellantes Emilio Becchi y de Fabio Porta, quienes fueron candidatos

mente, de la Circunscripción Electoral Meridional de América del Sud del parlamento italiano, ambos por el partido democrático.

La denuncia había sido formulada por Emilio Becchi, por los delitos de "asociación ilícita para cometer el delito de falsificación de instrumentos públicos, falsificación de firmas, violación de correspondencia epistolar, con el fin de fraguar las elecciones de legislativas del Estado Italiano".

Al expedirse, el fiscal de primera instancia de este caso, Guillermo Marijuan, sostuvo que se trata de los mismos hechos que ya fueran denunciados ante el fuero con competencia electoral argentina; que los sucesos en cuestión fueron analizados en el marco de la causa

CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024 El País

### Milei llegó a Idaho y hoy hablará ante el club de súper millonarios

El Presidente y su comitiva ya están en Sun Valley, donde este mediodía disertará 25 minutos. Ayer se reunió con la titular del banco Santander.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

#### **Paula Lugones**

plugones@clarin.com

El aeropuerto del pequeño enclave entre montañas comenzó a poblarse esta semana de lujosas avionetas de que llegaron a Sun Valley, en un rincón del estado de Idaho, en EE.UU., para un "campamento de verano de multimillonarios". un encuentro anual ultrasecreto organizado para conversar distendidamente sobre desafíos globales de economía, política, salud y medio ambiente. Y, sobre todo, a hacer negocios.

Hasta este encuentro organizado por el banco de inversión neoyorquino Allen & Co llegó ayer el presidente Javier Milei en un jet privado Gulfstream, junto con su hermana y secretaria de la presidencia Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe del Consejo de Asesores Económicos Demian Reidel, quien últimamente lo acompaña en todos los viajes. En este pueblito de unos 1.800 habitantes, que en invierno se convierte en un resort de esquiadores, los esperaba el embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein.

La primera actividad que tuvo este viernes por la tarde fue una reunión con la presidenta del Consejo de Administración del Banco Santander, Ana Botín. Milei busca atraer inversiones extranjeras para impulsar el crecimiento económico y el Santander es uno de los principales actores financieros en la región y de la Argentina. La atracción de inversiones y la estabilidad del sistema bancario fueron temas de conversación. Pero también seguramente el tema de los "puts" u opciones de venta vinculados a títulos públicos adquiridos por entidades financieras.

Milei disertará este sábado al mediodía, durante 25 minutos, en la conferencia donde participarán los principales empresarios tecnológicos, pero también de otros sectores, que estos días abandonan trajes y suelen circular en ropa informal o vestimenta de trekking y pasar largas veladas conversando entre ellos y con invitados espe-



Millonarios. Jeff Bezos, el dueño de Amazon en Sun Valley, Idaho.

ciales. En algunos momentos los participantes se calzan botas para recorrer las montañas aledañas y se involucran en juegos grupales.

Luego de exponer, Milei se reunirá con el titular de Allen&Co. Herbert Allen Jr, organizador del evento.

Este campamento de millonarios es cerrado a la prensa desde su creación en 1983, se accede solo por invitación de Allen y dicen los que saben que allí se han pergeñado negocios resonantes, como la compra

de The Washington Post por parte del dueño de Amazon, Jeff Bezos, y la fusión de Disney con ABC.

Además de Bezos, este año participan líderes tecnológicos como el CEO de OpenAI, Sam Altman; el CEO de Apple, Tim Cook; el de Meta Mark Zuckerberg, el de Google Sundar Pichai, entre otros, todos empresarios que ya se han reunido con Milei en San Francisco.

Personalidades de los medios y millonarios del entretenimiento como Oprah Winfrey, Gayle King y Anderson Cooper también son invitados, así como Shari Redstone, que acaba de fusionar al gigante Paramount Global con Skydance Media. Además, van Bob Iger de Disney y David Zaslav de Warner Bros.

Este año no irá un habitué de este evento, Warren Buffett, pero envió a DougMcMillan. Algunas fotos mostraron a la CEO de General Motors, Mary Barra, y al de Thrive Capital, Josh Kushner.

Es el quinto viaje de Milei a Estados Unidos. Como presidente viajó a la capital estadounidense para una conferencia conservadora donde se encontró con Donald Trump. Luego viajó a Miami y Austin para recibir una distinción de una agrupación judía y para visitar a Elon Musk. Luego viajó a una conferencia del instituto Milken en Los Angeles y en mayo fue a San Francisco.

El portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que Milei no tiene previsto reunirse con ninguna autoridad del gobierno de Estados Unidos. Regresará el domingo por la tarde a la Argentina.

### **PUBLIQUE AQUI** 11 6674-1899 NOTABLES-CLASIFICADOS-LEGALES-FUNEBRES



EL TERRORISMO SIGUE,



### **ALQUILO - VENDO**

**IMPORTANTE EDIFICIO PROPIO 800mts** ALTA EXPOSICION PÚBLICA

LOCAL - OFICINAS - PLANTA LIBRE - DEPÓSITOS AV CORDOBA y BULNES

**9**11 3487 6960

etreum.ay@vera.com.uy



**ACTO CENTRAL JUEVES 18 DE JULIO 9:30 PASTEUR 633** 







## Santiago Caputo avanza sobre varias áreas del Gabinete

El asesor del Presidente suma funcionarios de su confianza. Pero también causa ruido político: en el PRO le apuntan por supuesto "destrato" a Macri.



Poderoso. El asesor estrella del Gobierno, Santiago Caputo. Sin cargo formal, su influencia es determinante.

### Guido Carelli Lynch

gcarelli@clarin.com

Con un contrato de locaciones de servicios, Santiago Caputo se sienta en uno de los tres vértices de la mesa chica de poder de Javier Milei que completa la hermana del jefe de Estado. El asesor presidencial no solo es el "arquitecto" del triunfo electoral y el responsable de la estrategia discursiva del Presidente: controla cada vez más casilleros sensibles de la administración presidencial. Dirigentes cercanos a Mauricio Macri lo responsabilizan por el supuesto destrato al ex mandatario, aunque los laderos del

fundador del PRO prefieren no personalizar los ruidos.

El último movimiento de Caputo -en consonancia con su tío Luis, el superministro de Economía- fue la salida del secretario de Bioeconomía Fernando Vilella, que ya había sido apuntado en las redes por los militantes digitales del oficialismo. Su reemplazante en la vieja nueva secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ahora recupera su antiguo nombre, es Sergio Iraeta. En esa dependencia el hombre que más escucha Milei había ayudado a completar la nómina con cargos sensibles del área pesquera.

En Economía, uno de los engra-

najes más importantes que responden al asesor es **Diego Chaer**, que este jueves fue designado secretario de Empresas y Sociedades del Estado en jefatura de Gabinete, aunque en el organigrama pasará a depender de Caputo. El secretario de Energía **Eduardo Rodríguez Chirillo**, en una guerra silenciosa con el ministro y su sobrino, **está en la cuerda floja hace meses**.

Caputo ya había colocado a un hombre propio en la AFI, organismo que ahora recuperará su nombre tradicional: Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Se trata de Sergio Neiffert, que se desempeñaba como representante del Gobierno en la Acumar.

#### **CON TODOS LOS PARTIDOS**

La Democracia Cristiana celebró 70 años y llamó a construir un acuerdo

El Partido Demócrata Cristiano celebró 70 años de existencia en un acto encabezado por el diputado Juan Fernando Brügge. El evento reunió a referentes de diversos espacios políticos, que acordaron trabajar en conjunto para fortalecer el valor de la política en la democracia moderna. Brügge subrayó la necesidad de revitalizar la cultura del encuentro entre los argentinos, en un panel donde participaron representantes del GEN, el socialismo, el radicalismo, el PRO, el Partido Justicialista y otros partidos.

El asesor estrella de Milei controla en los hechos el ministerio de Justicia a través del secretario Santiago Amerio, virtual número dos de Mariano Cúneo Libarona. Amerio es además el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, un órgano clave. Las designaciones de jueces también pasan por su filtro. Fuentes oficiales vieron la mano de Caputo en la salida del número 2 de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio.

El ministro sin cartera también tiene gente que le responde en la jefatura de Gabinete. **María Ibárzabal Murphy** tuvo un rol preponderante durante las negociaciones de de la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Congreso.

"Todos los funcionarios que respondían a Posse le presentaron cartas credenciales a Santiago", explica un libertario que tuvo un rol preponderante en la campaña. En ese lote se cuentan los directores que representan al Estado en las empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Caputo coordina el discurso oficial a través del equipo de comunicación digital del Gobierno, que trabaja en el renombrado Salón de los Próceres de la Casa Rosada que suele frecuentar su amigo, el diputado bonaerense Agustín Romo.

Guillermo Garat, viejo conocido de Caputo en el mundo de la consultoría política, que también se formó en la escudería de Jaime Durán Barba, se quedó con la estratégica vicepresidencia de YPF, que tiene a su cargo la cuenta publicitaria de la petrolera de mayoría estatal. Mario Lugones, padre de Rodrigo -otro ex Durán Barba que talla en las estrategias discursivas del Presidente, aunque no es un subordinado de Caputo- tiene más que predicamento en el ministerio de Salud que conduce Mario Russo.

La ascendencia del asesor encuentra limitaciones en Capital Humano, Seguridad y Cancillería.

El vínculo entre la hermana del Presidente y Santiago Caputo es sólido. Además, ambos desconfían de Mauricio Macri. Cerca del ex mandatario no dudan de que ambos están detrás del operativo para "esmerilarlo". Los señalan como los responsables del "destrato" que sufrió Macri en Tucumán. Fuentes libertarias aseguran que la orden era que no hubiese fotos del Presidente y su antecesor juntos.

En el entorno de Macri manifiestan su sorpresa por los gestos en Tucumán, donde la hermana del mandatario estampó la firma en el Acta de Mayo que no pudo firmar el ex mandatario. Se sienten víctimas de operaciones cotidianas, por las que señalan a Caputo, aunque apuestan a encontrar "un punto de equilibrio" para el futuro cercano.

## Hotesur: el juicio no empezará hasta que la Corte no opine

El Tribunal Oral Federal 5, responsable de realizar el debate que sentará, nuevamente, a Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados, en esta ocasión por asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas en los casos Hotesur y Los Sauces, resolvió que hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no deje firme el fallo que ordenó la reapertura del caso, no se realizará el juicio oral.

En noviembre del año pasado, los mina Mercado (hija abogados de la ex vicepresidenta chner), entre otros.

acudieron al máximo Tribunal para pedir que se anule el fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Esa resolución dejaba sin efecto el sobreseimiento que habían obtenido Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa (sólo en Los Sauces), Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), entre otros.

La consecuencia directa de esa sentencia es la realización del juicio oral y público. Para dar cumplimiento con eso, se conformó un nuevo Tribunal, ya que dos de los magistrados -Daniel Obligado y Adrián Grünberg- habían votado que el debate no debía hacerse por inexistencia del delito.

Con una nueva conformación, el TOF 5 ahora integrado por la jueza Adriana Palliotti (la única que desde un comienzo sostuvo que el juicio era la mejor instancia para defenderse de las acusaciones), **José Michilini y Nicolás Toselli,** respondió al fiscal general Diego Velasco, quien había pedido una serie de medidas de prueba para avanzar de cara al juicio.

"Corresponderá tener presente por el momento la solicitud efectuada por la Fiscalía, hasta tanto lo resuelto por la Sala I de Cámara Federal de Casación Penal con fecha 18 de septiembre de 2023, adquiera firmeza", fue la respuesta. Es decir que la solicitud del fiscal para la preparación del juicio oral no será respondida hasta que se pronuncie la Corte, sostiene la resolución del TOF 5 a la que accedió Clarín.

El fiscal que intervendrá en el jui-

cio había pedido nuevas medidas para que sumen a la instrucción del caso y también que se incorporen algunas pruebas que se generaron en otras causas, como los mensajes del celular de José López -ex secretario de Obras Públicas- que se expusieron durante el juicio de Vialidad que terminó con una condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner.

Ante los reiterados pedidos para que se realice la prueba que solicitó Velasco, el Tribunal le respondió que por el momento no correspondía impulsarlas, ya que se debe esperar a que el fallo de la Casación Federal que ordenó la realización del debate oral quede firme.

Lucía Salinas



## Intervención de la ANAC: gana terreno Transporte

La abogada Cordero reemplaza a Marón. Hasta ahora era asesora de Gómez, el subsecretario de Transporte Aéreo.

#### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

La intervención por 180 días de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuesta por el Gobierno en la noche del jueves representa un avance del secretario de Transporte, el cordobés **Franco Mogetta**, sobre el área aercocomercial.

El decreto 599 publicado el miércoles es de la autoría directa tanto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger como del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.

La importancia que le da el gobierno de Javier Milei al tema aerocomercial lo marca la propia reactivación de esta subsecretaría, que había sido eliminada en 2008 por Cristina Kirchner.

Con el Decreto 599, el Gobierno dictó la reglamentación del nuevo Código Aeronáutico, el reglamento de acceso a los mercados aerocomerciales y los acuerdos de cooperación entre líneas aéreas, bajo el criterio general de una política de "cielos abiertos".

Gómez es un abogado recibido en la Universidad de El Salvador que con los años se especializó en Derecho Aeronáutico, una rama con muy pocos especialistas. Una de sus colegas es **María Julia Cordero**, quien venía oficiando como asesora en la Subsecretaría y ahora pasó a ser la interventora de la ANAC.

La ANAC tiene a su cargo funciones sensibles como el otorgamiento de licencias a las empresas, la evaluación de sus aeronaves y de los aeródromos, la aeronavegabilidad de las empresas, investigación de accidentes y servicios de navegación aérea, entre otros ítem.

Cordero llega a este organismo bajo un fuego cruzado: entidades externas como la Organización Mundial para la Aviación Civil (OA-CI) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) cuestionaron el rigor e idoneidad con que se manejan los temas aeronáuticos en la Argentina.

El gremio de los estatales (ATE) ya emitió alertas contra la intervención y convoca a asambleas bajo la consigna "No hay desarrollo #Aerocomercial con una @ANACargentina sin capacidad operativa y sin valorizar su capital humano".

En el comunicado que acompaña su designación, queda claro que Cordero desembarca en la ANAC con el **lápiz rojo**.

El texto dice que deberá realizar un informe sobre la situación del organismo, relevar su actual estructura "y determinar una reorganización funcional y operativa", además de concretar una evaluación financiera y la digitalización de sus procesos.

## La IATA salió a apoyar la política de "cielos abiertos" de Milei

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) respaldó la política de "cielos abiertos" del gobierno de Javier Milei, en particular la publicación del decreto 599/2024 de este miércoles.

"Felicito al Gobierno de Argentina por esta decisión histórica. Los cambios anunciados fomentarán un mercado de la aviación más competitivo y eficiente en el país", declaró **Peter Cerdá**, vicepresidente regional de IATA para las Américas.

"El transporte aéreo desempeña un papel fundamental para la economía argentina, ya que se calcula que sostiene 536.000 puestos de trabajo y aporta 25.000 millones de dólares al PBI del pafis. Esta nueva política debería permitir al sector aumentar aún más su contribución a la economía del país. Y lo que es más importante, los ciudadanos argentinos se beneficiarán de un mejor acceso a un transporte aéreo asequible, se crearán más puestos de trabajo y mejorará el bie-

nestar social".

A través de un comunicado, la entidad calificó como "histórico" al decreto 599. "Establece nuevas regulaciones para el acceso al mercado de la aviación comercial de Argentina, revoca regulaciones anteriores y modifica el Código Aeronáutico", señaló.

"El nuevo decreto permite, por ejemplo, el libre acceso al mercado para nuevos operadores mediante procedimientos administrativos simplificados y el ámbito internacional Argentina ha realizado al firmar acuerdos que promueven cielos abiertos con Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Canadá", agregó la entidad.

También dedica un párrafo a la decisión de quitar el monopolio de los servicios de rampas a la empresa estatal Intercargo. En Ezeiza, con excepción de American Airlines y Flybondi, todas las aerolíneas internacionales están obligadas a utilizar los servicios de esta compañía. ■





















### Además:

- Los científicos que migran para especializarse y por qué algunos eligen venir a la Argentina.
- Viajar en invierno: siete propuestas para hacer turismo en familia dentro del país.



### Darán créditos blandos para electrodomésticos de mayor eficiencia energética

La Secretaría de Energía anunciará junto al Nación un programa para renovar los artefactos de hogar e industria

### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El Gobierno lanzará dos **líneas de créditos** a tasa de interés fija para que los usuarios de la energía en hogares, comercios e industrias puedan **renovar sus electrodomés- ticos por equipos con mayor efi- ciencia energética**, que permitan un ahorro en el consumo. También se analiza ampliar el financiamiento en cuotas sin interés a un plazo de 24 meses para operaciones de importes bajos.

Buscan atenuará los efectos de los aumentos de tarifas y la quita de subsidios, que todavía tienen un largo camino por recorrer hasta que los precios de la energía eléctrica y el gas natural reflejen los costos de abastecimiento. Los detalles los está terminando de definir la Secretaría de Energía junto al Banco Nación (BNA) y se espera que el plan se oficialice la semana que viene. Para los usuarios residenciales, la línea de créditos podría alcanzar hasta \$15 millones a 5 años, mientras que para los comercios e industrias sería hasta 10 años el plazo, según comentaron a Clarín fuentes oficiales.

La semana pasada, el secretario Eduardo Rodríguez Chirillo comentó en un encuentro de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, junto a la comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson que iba a anunciar "programas de financiamiento para pymes e industrias para que mejoren sus equipamientos y que así tengan una mejor eficiencia energética, de manera de bajar sus consumos y que sus tarifas no resulten tan altas". "Del mismo modo lo haremos con los usuarios vulnerables", había agregado.

Actualmente, la Tienda BNA ofrece un financiamiento a 18 cuotas sin interés en electrodomésticos pero también en tecnología, artículos deportivos, moda y perfumería, entre otras categorías. Particularmente en los electrodomésticos se pueden encontrar aires acondicionados, lavarropas, cocinas, heladeras con eficiencia energética categoría "A" y precios que van desde los \$ 539.999 hasta los \$ 1.649.999.



Ahorro energético. Mediante la compra de equipos más modernos.

Precisamente, estos equipos de refrigeración, calefacción y cocina, junto a los termotanques, la plancha y el secador de pelo son los que más energía consumen, de acuerdo al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La cantidad de energía y potencia que demanda cada artefacto se puede consultar en el link https://www.argentina.gob.ar/enre/uso-eficiente-y-se-

guro/consumo-basico-electrodomesticos. Según un informe de las consultoras Economía & Energía y PxQ, las tarifas residenciales de gas natural aumentaron en junio entre 406% y 745% nominal interanual, mientras que las de electricidad treparon entre 228% y 465%, contra una inflación que habría estado en torno al 271% entre julio 2023 y junio 2024. ■





AHORA SÍ ESTÁS AFILADO PARA COCINAR.

VUELVE EL ÉXITO MÁS ESPERADO. 15 CUCHILLOS PROFESIONALES con las recetas de Santiago Giorgini.



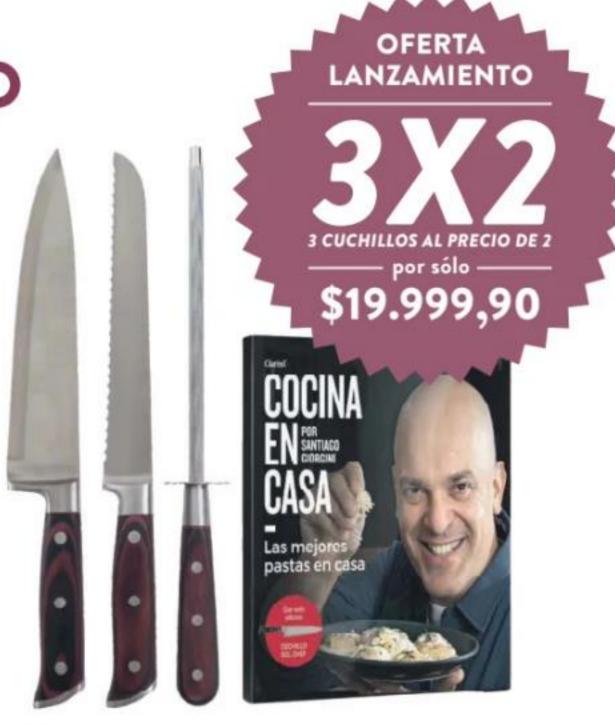

Pedíselo a tu kiosquero



© coleccionesclarin

26 El País CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

### Naftas: el freno de los aumentos cuesta 212 millones de dólares

Es el monto que resigna la AFIP para evitar un impacto en el IPC. Hay ajustes pendientes de \$ 104,32 por litro de nafta, debido a la inflación pasada.

Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El delicado equilibrio entre la baja de la inflación y el ajuste en las cuentas públicas vive en la cabeza del ministro de Economía, Luis Caputo. El mes pasado, el funcionario definió postergar una gran parte de la actualización de los impuestos a los combustibles, que hubiera ayudado a hacer más sostenible a largo plazo el programa fiscal, a cambio de evitar fuertes aumentos en la nafta y el gasoil.

En concreto, según los cálculos de la consultora Economía & Energía, el Estado resignará en julio recaudación tributaria en pesos por el equivalente a 212 millones de dó-

Esto es porque el Gobierno dejó pendiente hasta por lo menos agosto-y puede diferirse a otros meses también-una actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) de \$104,32 por litro de nafta y \$83,19 en el gasoil, o de hasta 11,5% y 8,8%, respectivamente, sobre los precios vigentes hasta el mes pasado.

De esa forma, y con un ajuste de apenas \$9,83 en la nafta y de \$8,70 en el gasoil-que sumó 1 punto porcentual al incremento de los combustibles este mes-, Caputo buscó el menor impacto posible sobre el nivel general de precios de la economía.

Este jueves, el ministro explicó: "La cuestión de las tarifas es una sintonía fina entre la reducción de los subsidios y la inflación. La prioridad es bajar la inflación. Hoy ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación". La misma



Surtidores. El Gobierno decidió ralentizar los aumentos

operatoria rige también para los precios de los combustibles.

Según los datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la recaudación tributaria por los impuestos a los combus-

tibles llegó hasta los \$ 218.714 millones en junio, con un aumento del 329,4% interanual nominal o de aproximadamente el 15% en términos reales, descontado el efecto de la inflación.

Y en el primer semestre del 2024, la suma de los impuestos a los combustibles ascendió a \$744.572,2 millones, un salto de 222,5% interanual, detrás de la evolución de los precios. Vale aclarar que el informe de la AFIP no discrimina la recolección tributaria en concepto de ICL e IDC por ventas de nafta y gasoil de la del recargo a los consumos residenciales de gas que financia el fondo fiduciario para los descuentos por zonas frías.

Durante los años de Alberto Fernández como presidente, la constante postergación de los aumentos permitió que los automovilistas pagaran más baratos los combustibles, pero a cambio de dejar de recaudar más de 5.000 millones de dólares, que se transformaron en deuda y emisión monetaria.

Ya con Javier Milei y superávit fiscal, lo que deja de recaudar el Estado se financia con mayores ajustes en otras partidas presupuesta-

Según la hoja de ruta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2024 la recaudación del impuesto a los impuestos a los combustibles crecerá en el equivalente a 0,5 puntos porcentuales sobre el Producto Interno Bruto (PIB) o unos US\$ 3.000 millones, el 10% del total del ajuste fiscal que se propone La Libertad Avanza para este año. ■





30%

### **EN PRODUCTOS SELECCIONADOS**

Válido en sucursales adheridas

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉









SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MAS INFORMACION SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES

### JULIO SÚPER PROMO





LA REVISTA +2 ESMALTES Cutex



YA ESTÁ EN TU KIOSCO



SUSCRIBITE A REVISTA ELLE

WWW.ELLE.COM.AR

(7) (7) ELLEARGENTINA



### IENCONTRÁ TU NUEVA COLECCIÓN FAVORITA!



LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO [+2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$500,10

PELUCHE PEPPA PIG (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

SÉPTIMO CÍRCULO (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

AUTOS DE COLECCIÓN [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$500,10

MIS AMIGOS DEL ZOO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PASTELERÍA FÁCIL (\*1)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$100,10

ADOPTA TU MASCOTA (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$500,10

LA CASA DE PEPPA PIG (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$500,10

EL GRAN LIBRO DE BORDADO 2024 [\*1]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

### **ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA**

Alejandro Werner fue el representante del FMI durante la negociación con Macri. Escribió en el Financial Times.

### Un ex "enemigo" de Caputo en el FMI elogia lo hecho hasta acá; ahora pide un volantazo

El 28 de junio, tras varias semanas de presión en los mercados de divisas y bonos, Luis Caputo, el ministro de Hacienda de Argentina, pronunció las palabras que se han oído una y otra vez en América Latina de boca de muchos de sus predecesores: "No voy a devaluar". En 1981, José López Portillo, el entonces presidente de México, hizo su famosa declaración de que iba a defender el peso mexicano como un perro. Lo que siguió fue el inicio de la crisis de la deuda de América Latina y la década perdida.

A diferencia de los gobiernos anteriores de Argentina y de la región, la administración del presidente Javier Milei ha hecho muchas cosas bien. Ahora Argentina y el FMI deben redefinir el éxito para tener éxito, desplazando el foco de atención desde la sostenibilidad de la cuasi vinculación de la moneda al dólar y un proceso rápido de desinflación. La política macroeconómica debe centrarse en la recuperación económica y en una desinflación más lenta pero sostenible.

Desde que llegó al poder en diciembre, Milei ha eliminado el déficit del sector público, un **ajuste titánico** de más de 4,5 puntos porcentuales del producto interno bruto. Ha corregido los valores reales de muchos precios regulados, fijados artificialmente por el gobierno anterior para ocultar algunos efectos de sus horrendas polí-

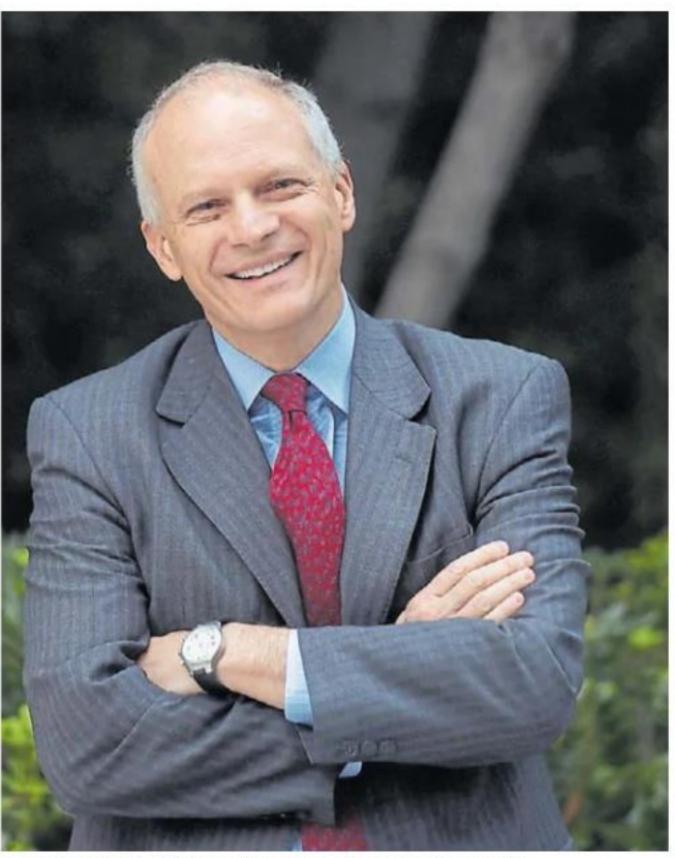

Pros y contras. Alejandro Werner, ex funcionario del FMI.

ticas. Ha ajustado el tipo de cambio real a un nivel más realista e iniciado una impresionante agenda de desregulación y modernización. Como era de esperar, los primeros meses de su presidencia fueron duros. La inflación mensual superó el 25%, la actividad económica se desplomó y la pobreza aumentó. En el lado positivo, la inflación se redujo mucho más de lo esperado y el compromiso del Gobierno con la corrección del déficit se mantuvo intacto. Milei ha mantenido su índice de aprobación y se han aprobado algunas iniciativas legislativas importantes, allanando el camino para un primer año exitoso para el programa económico.

El talón de Aquiles ha sido el anclaje de la política cambiaria a una tasa de inflación mínima del 2% mensual, muy por debajo de la tasa de inflación promedio. La tasa de interés real negativa también es ahora un pasivo. Esta combinación fue inteligente y útil en las etapas iniciales, ya que permitió una rápida desinflación, una rápida acumulación de reservas internacionales y una reducción del valor real de los pasivos del banco central. Pero ahora, como el tipo de cambio real está alcanzando los niveles previos a la devaluación, no está brindando incentivos financieros a los exportadores y otros agentes económicos para convertir sus dólares en pesos.

Esto, a su vez, está generando presiones significativas en los mercados financieros argentinos. Frente a esta situación, el gobierno de Milei se ha comprometido a defender el tipo de cambio fijo del 2% y sigue equiparando el éxito con grandes caídas en las tasas mensuales de inflación. Los gobiernos latinoamericanos anteriores se sintieron obligados a exagerar su compromiso con un tipo de cambio fijo porque su voluntad de ajustar los fundamentos económicos era débil o inexistente. Sin embargo, en este caso, Argentina ha establecido los fundamentos y está poniendo en riesgo sus logros mediante un ajuste monetario desordenado.

Para recuperar la confianza del mercado y reorientar sus esfuerzos de estabilización, el Gobierno necesita pasar a la segunda etapa de su programa. En esta fase, la desinflación se producirá a un ritmo más lento y el Gobierno se centrará en la recuperación económica. De ese modo, Argentina podrá seguir una senda de estabilización más sostenible, como la que siguieron sus pares latinoamericanos en los años 1990.

El gobierno de Milei debe establecer un compromiso claro de no dolarizar la economía y apoyar su estrategia de competencia cambiaria fortaleciendo las instituciones y políticas que permitan al peso superar al dólar como moneda de elección de los argentinos. Para ello, el Gobierno debe enviar lo antes posible al Congreso una enmienda a su ley de responsabilidad fiscal. Esta actualización debería establecer un déficit cero como meta fiscal para los próximos años y debería consagrar la independencia del banco central.

### El FMI debería apoyar un amplio programa de apoyo financiero.

El Gobierno también debe anunciar una vía de corrección para los precios controlados. El banco central debería dejar que la moneda oficial se ajuste a un nivel más realista y pasar a un mecanismo de tipo de cambio oficial más flexible. Junto con un marco de política monetaria moderno, esto generará una política de tipos de interés reales muy positiva.

Con el respaldo de estas políticas reforzadas, el FMI debería apoyar a Argentina con un nuevo y más amplio programa de apoyo financiero. Con estos elementos en marcha, Argentina estará preparada para levantar sus controles de cuenta de capital y dejar flotar libremente su moneda. Junto con el renovado apoyo financiero del FMI, esto le proporcionará a Argentina las mejores condiciones que ha tenido en generaciones para escapar de décadas de inestabilidad y decadencia económica. ■



EL VALOR DE LA PALABRA.



30 El País CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

### Principales indicadores



**DÓLAR CCL** Contado con liqui, Bolsa de Comercio 1.511

**RIESGO PAÍS** Indice EMBI, en puntos básicos



MERVAL US\$ Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



**PETRÓLEO** WTI, en dólares por barril

### 419,90

SOJA Chicago, en dólares por tonelada

#### **RECORTES EN UNILEVER**

El gigante británico de la higiene y la alimentación Unilever recortará 3.200 empleos en Europa para finales de 2025, en el marco de un plan

de recorte total de 7.500 empleos anunciado en marzo. Los recortes representan un tercio de los puestos de oficina de Unilever en el continente.

### Con más cuotas, el e-commerce enfrenta al bajón del consumo

Es de los pocos sectores que crece pese a la crisis.En el primer semestre de 2024 creció 282% y facturó \$ 409.000 millones. Se viene otro cyber monday.

#### Agustina Devincenzi

adenvincezi@clarin.com

El comercio electrónico se consolida en la Argentina como uno de los pocos sectores de la economía que crecen pese a la caída de la actividad y el consumo, y ya fijó la fecha de su próximo festival de descuentos. El Cyber Monday 2024 tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre. Es el evento comercial más relevante para la industria junto con el Hot Sale. Detrás figuran Navidad, el Black Friday -que, aunque no es tan popular en el país, viene creciendo en los últimos años- y el Día de la Madre y del Padre.

Las marcas apuestan a repetir la racha de ventas del último Hot Sale, cuando triplicaron las de un día común, y se ilusionan con superar los resultados a la espera de una reactivación acompañada de la baia de la inflación.

Si bien la maratón de ofertas es organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CA-**CE)**, las empresas participantes también lanzan sus propias campañas por fuera y en conjunto con las plataformas Mercado Libre y Tiendanube.

Según esta última, el rubro le ganó a la inflación en el primer semestre con impulso de las cuotas y en un contexto en el que se amplió el financiamiento: facturó \$ 409.000 millones, 282% más que en los primeros seis meses de 2023, según los resultados de 'NubeCommerce Midterm'.

En ese periodo, la inflación fue menos de la mitad: 114,2% entre mayo de 2023 y 2024, informó el Instituto de Estadística y Censos (Indec). Este viernes se conocerá el IPC de junio. Las estimaciones privadas calculan que el dato rondará el 5% mensual, por lo que la diferencia a favor del e-commerce se mantendrá.

El ecosistema también **vendió** 



On line. El comercio electrónico no para de crecer, pese a la crisis económica.

nes y sumó compradores. En los primeros seis meses del año, creció 20% interanual el volumen de operaciones y superó las 7 millones de órdenes de compra, de acuerdo a la plataforma con 12 años de trayectoria en el mercado, que ofrece un abanico de servicios de gestión digital, medios de pago, envíos, marketing y redes sociales a emprendedores, pymes y grandes empresas.

Se comercializaron 24 millones de unidades, 22% más que en el primer semestre de 2023. Y hubo un 62% más de consumidores, con más de 4 millones de usuarios que adquirieron indumentaria (41%), artículos de salud y belleza (7%), objetos de casa y jardín (6%), comidas y bebidas (3%), artículos de librería y arte (3%) y otros (40%). En esta última categoría quedan incluidas prendas e insumos deportitas (31%) y tecnología (15%).

Las grandes empresas representan 4 millones de las más de 7 millones de transacciones concretadas en la primera parte del año, con un ticket promedio mayor, de \$

### En la primera mitad del año se hicieron 7 millones de ventas.

105.728, y más de 6 millones de unidades vendidas de un total de 24 millones. En este segmento, Tiendanube incluye a compañías con más de \$ 50 millones de facturación mensual y más de 600 transacciones al mes.

La clave del crecimiento del ecommerce son las cuotas. Casi seis de cada 10 (58%) pagan con tarjeta más productos en más transaccio- vos (39%), productos para masco- de crédito, 2 puntos más que en el queridos. ■

primer semestre de 2023. Aunque los pagos en 1 cuota son los protagonistas en el 59% de las compras, cayeron 11 puntos. En contrapartida, aumentaron los pagos en 3 cuotas, con 11 puntos de incremento. El resto abona en 6 a 12 cuotas.

La transferencia bancaria también gana lugar, con una preponderancia del 16% de las transacciones y un crecimiento de 16 puntos comparado al mismo semestre de 2023, ya que muchos comercios ofrecen descuentos con este medio de pago.

"Estamos expectantes de cómo será el Cyber Monday, que marca la tendencia de cierre del año", anticipó Camila Nasir, Head of Brand & Comms para la Argentina y Chile en Tiendanube, y adelantó que se prevé que se mantendrá el top-5 de los rubros de productos más re-

### Breves económicas

Regreso a los mercados

### Telecom colocó deuda por US\$ 500 millones

Telecom Argentina finalizó la colocación de una nueva serie de obligaciones negociables (ON) Clase 21 a tasa fija, lo que marca el retorno de la compañía a los mercados internacionales, cuatro años después de su última colocación. La emisión, prevista inicialmente en US\$ 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente 2.6 veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a US\$ 500 millones. "El excelente perfil crediticio de Telecom en los mercados internacionales y su solidez permitieron que esta colocación tenga rendimiento de 9.70% y un cupón de 9.50%, con un plazo total de siete años. El proceso de colocación del bono internacional comenzó el 8 de julio y culminó el 11 de julio. Como parte de este anuncio, la empresa realizó una oferta

Vaca Muerta

agosto de 2024.

#### Balance de Vista: ganó 71 millones de dólares

de recompra por hasta US\$

nes negociables Clase 5 con

cha de expiración es el 5 de

100 millones de sus obligacio-

vencimiento en 2025, cuya fe-

La petrolera Vista, que preside Miguel Galuccio, obtuvo en el segundo trimestre del año una utilidad neta de US\$ 71.7 millones, una mejora interanual de 25%. La producción total del período fue de 65.288 barriles diarios, 40% más que en igual trimestre de 2023. Uno de los aspectos más seguidos por los analistas, el costo de extracción, fue de US\$ 4.5 por barril, 6% por debajo del segundo trimestre, reflejando el nuevo modelo de la compañía totalmente enfocado en operaciones de petróleo shale.

# AIRTHA





FLORENCIA PEÑA



PACHU PEÑA



LUISA ALBINONI

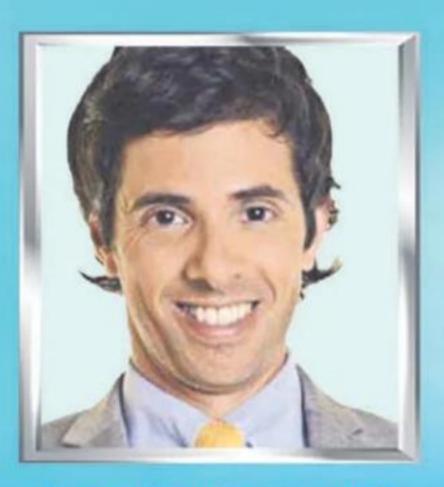

ROBERTITO FUNES



ESTA NOCHE 21:30

















### Opinión

### El viaje desde la cornisa al refugio del centro (¿no sólo en Francia?)



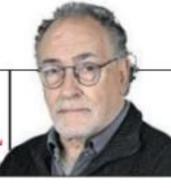

#### Marcelo Cantelmi

mcantelmi@clarin.com | @tatacantelmi



n política también hay tiempo de descuento, comenta a este cronista un veterano diplomático brasileño atento a las sorpresas, y otras no tanto, que han entregado las urnas globales en estos días. Encima de la lista reluce el dato francés, que quebró el pronóstico de todas las encuestas y envió al tercer lugar al favorito movimiento de ultraderecha de Marine Le Pen.

Sucede después de que esa fuerza marchaba convencida con razón de que alcanzaba el poder después de haber ganado la primera vuelta y anteriormente las legislativas europeas, un suceso, recordemos, que llevó a Emmanuel Macron a arriesgar su cabeza adelantando estas elecciones. El salto al vacío, penaban analistas y políticos. Pero en la instancia definitoria del balotaje, sorpresivamente, el oficialismo quedó segundo, lejos de desaparecer, y se coronó en el podio una alianza de centroizquierda y populistas que es donde habrá que mirar a partir de ahora aunque no por lo que suponen sus principales protagonistas.

Esta deriva se produce apenas días después de la victoria aplastante del laborista Keir Starmer en Gran Bretaña, que canceló 17 años de gobiernos conservadores. Una victoria opositora previsible sobre los responsables del abismo del Brexit en el que acabó por hundirse ese país que desde hace 20 años no exhibe crecimiento, con una cuarta parte de la población que no llega a fin de mes y el legendario sistema de salud público en quiebra. Por último, pero no menos importante, la novedad iraní del triunfo inesperado de un reformista que devuelve el poder al ala moderada de la revolución islámica. Un cambio que expone también ahí la medida de las furias sociales que retuercen a la potencia persa, con una inflación rampante, desocupación y una brutal represión que ya no alcanza para disuadir la protesta.

Varias de estas novedades volvieron a poner en crisis las categorías usuales para caracterizar los movimientos políticos. No fue lo que se llama de modo generalizado izquierda la que ganó en Francia (tampoco en el Reino Unido o en Irán), sino el neto centro político que es lo que se comienza a observar ahora con mayor claridad. Debería ser también claro que rechazar el liberalismo, el neoliberalismo o la pura ortodoxia económica no necesariamente construye una identidad de izquierda. La mayoría de las veces surgen fuerzas oportunistas y maleables como el Syrisa de Grecia que desde el poder llevó adelante un formidable ajuste demandado por la UE pese al rechazo en un plebiscito de la población. El español Podemos o muchas agrupaciones latinoamericanas están en ese espejismo También la Francia Insumisa del ex ministro socialista Jean Luc Mélenchon, la mayor fuerza dentro de la alianza ganadora, que rechaza el auxilio a Ucrania, se muestra cercana a Vladimir Putin y reivindica el chavismo como un camino a seguir.

Existe una peculiaridad en el cordón sanitario que detuvo, es cierto, aunque no fulminó a la ultraderecha. Como señaló el analista Pierre Haski, el lepenismo "perdió pero no ha sido derrotado". Esa organización, en la última Legislatura contaba con 88 diputados, y ahora reúne más de 140. Lo interesante es que ese filtro también operó con todas sus contradicciones en el otro extremo del abanico. La Francia Insumisa de Mélenchon logró una banca adicional de 74 a 75, pero sus socios del Partido Socialista, la tradicional fuerza socialdemócrata, duplicó su poder legislativo al igual que los ecologistas.

El escenario de disgusto social no ha cambiado, pero la dinámica política muestra que en Francia como en otras fronteras. la crisis acaba llevando a los electores al refugio del centro. Como sucedió cerca nuestro en Chile, cuando Gabriel Boric ganó la presidencia con un discurso de izquierda tras el enorme colapso de la rebelión de 2019, pero los electores llenaron el Legislativo con los partidos tradicionales de la socialdemocracia y la centroderecha. También en Brasil, donde la base de la victoria de Lula da Silva, tras los estropicios populistas de Jair Bolsonaro, fue la clase media, el puro centro del gigante sudamericano, un dato que suele olvidar el líder del PT.

Esa realidad se torna transparente en los movimientos de Macron, que demuestra que sus años en el gobierno le potenciaron los instintos, buenos o malos es otra discusión. Después de contener a la ultraderecha con

La cuestión quizá no radique tanto, como se supone, en las desconfianzas o desprecios hacia quien está en el poder y en la disputa, sino en lo que está enfrente. la audacia de adelantar las elecciones, un paso repudiado incluso desde sus propias filas, teje ahora una alternativa entre quienes percibe como parte de su espacio en la alianza de izquierda junto con buscar asegurarse los guiños de la centroderecha. Las cosas no son lineales, menos en la política francesa, pero ese universo de partidos centrista que incluyen a los gaullistas y su propia fuerza, suma 220 asientos en la Asamblea. Le falta un tramo menor para lograr la mayoría de 289 escaños. Ahí está el trabajo sobre los sectores indecisos en la otra punto del arco político.

Para Macron no será sencillo convencer a todas esas tribus, un paso necesario para designar un nuevo primer ministro "de consenso", pero ciertamente va hallando algún terreno fértil. La dirigente de la Francia Insumisa, Clémentine Autain, por ejemplo, acaba de romper con estruendo ese partido criticando "la rigidez" que le impone su principal conductor en momentos en que es urgente "buscar mayorías en determinados temas y hacer lo que podamos".

Puro pragmatismo que impone la hora, y por debajo, el posible aval a un futuro premier socialdemócrata, o incluso aún más allá. Uno de los fundadores de la alianza, François Ruffin, también dio un portazo afirmando lapidario que Mélenchon es "un lastre para las izquierdas". Como señala con cierta acrobacia dialéctica el dirigente socialista Raphaël Glucksmann, el Nuevo Frente Popular debe marchar "más allá de nosotros mismos". No hacen falta largavistas para comprender lo que miran y sugieren esas palabras.

Todo esto prueba que nada ciertamente está escrito en piedra. Lo que expuso Francia obliga a la prudencia, no sólo en las mutaciones políticas en ese país. Aquella figura ingeniosa de los tiempos complementarios de un partido que se creería definido también pueden involucrar el desafío que envuelve a Estados Unidos.

David Ignatius, en The Washington Post, con el trasfondo de la cumbre de la OTAN en Washington que celebró el 75 aniversario del organismo, aprovecha para elogiar la habilidad de Joe Biden que reconstruyó la Alianza Atlántica y logró dirigirla con efectividad para detener a Putin, evitando al mismo tiempo una guerra global. Nada sencillo. Ese elogio, de una personalidad singular, lo hace sin dejar de subrayar el ocaso que acompaña cada vez con mayor claridad al presidente demócrata.

Pero como prueba Francia, la cuestión quizá no radique tanto, como se supone, en las desconfianzas o incluso desprecios hacia quien está en el poder y en la disputa. En el caso norteamericano, Biden o posiblemente Kamala Harris. Sino, al fin del día, lo que acaba importando realmente es lo que está enfrente.

© Copyright Clarin 2024

### **MIRADAS**

Fabián Bosoer

fbosoer@clarin.com

### La Revolución Francesa en 30 días

Acaso se puedan rastrear en la propia historia de la Revolución Francesa de 1789 algunas claves para entender la reconfiguración del mapa político francés que, en 30 días, pasó de la derecha a la izquierda, de una polarización hacia los extremos a otra hacia el centro y de un presidente transitando su derrota, a un liderazgo presidencial que recupera la iniciativa y tiene por delante encargar la formación de un nuevo gobierno.

Se habló de "descomunal error" cuando Emmanuel Macron apresuró la disolución de la Asamblea y la convocatoria a elecciones anticipadas tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, favorables a la extrema derecha liderada por Marine Le Pen. Pero, gesto de astucia o apuesta de riesgo, lo cierto es que Macron salió airoso, revirtiendo la tendencia adversa. Lo permite un sistema político preparado para receptar los cambios en las mayorías y minorías, conformar gobiernos con respaldo parlamentario o cambiarlos cuando no lo tienen, sin afectar la estabilidad institucional o hacerla depender de la fortaleza o debilidad de la mayoría presidencial.

Como escribiera el historiador

François Furet (La revolución francesa en debate. De la utopía liberadora al desencanto en las democracias contemporáneas, Siglo XXI)lo que caracteriza a la Revolución francesa "es que arranca a Francia de su pasado, condenado en su totalidad, y la identifica con un principio nuevo, sin que vez alguna resulte posible arraigar ese principio en instituciones. Por consiguiente, en torno a la dupla Revolución/Contrarrevolución, futuro/pasado crea una oposición fundamental, destinada a tener casi la fuerza de una querella religiosa que enfrenta dos concepciones del mundo. Además, en el interior mismo de los hombres y de las ideas de la Revolución, crea una sucesión de hombres, equipos y regímenes políticos; en lugar de una solidaridad en homenaje a un origen común, la tradición revolucionaria está hecha de conflictivas fidelidades a herencias no solamente diversas sino contradictorias: la izquierda está unida en contra de la derecha, pero no tiene ninguna otra cosa en común". Lecciones que da -y se da a sí misma- esta Francia que celebra el 235 aniversario de la toma de La Bastilla a la espera de un nuevo gobierno que refleje el resultado de las urnas, en el que se supo quiénes perdieron pero no quién ganó: las mayorías son, de tal modo, el resultado del zurcido de la política, del arte del acuerdo entre minorias.

Opinión 33

### Hitler ya no vive aquí



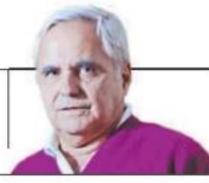

Juan Cruz Ruíz



n la noche en que los cuchillos que amenazaban la garganta del porvenir de Francia dejaron de brillar en aquella casa de la democracia que es ese país de admirable cultura, un amigo me envió por el teléfono un trozo inolvidable de la película Casablanca.

Es imposible no haber visto Casablanca; en todo caso, si se ha visto jamás se puede olvidar, desde el principio hasta ese final en el que la amistad, aunque fuera ficticia, irónica, forma parte de una despedida inesperada, en medio de una guerra que había nacido para destruir Europa y, si eso hubiera sido posible, el mundo entero.

La película reside en el tiempo como una muestra de los deseos de una época que parecía el preámbulo de la oscuridad. La vida siguió, más allá del celuloide, creando su mitología. Quizá el universo entero supo más de Francia, y de su himno, por aquella escena que de pronto recibí la noche del último domingo.

Llegó en el mismo instante en que se supo que la ultraderecha tronante, y atorrante, no iba a hacerse con el poder en ese país que una vez fue la mancillada flor de la democracia en medio de las gesticulaciones criminales de Adolfo Hitler.

Abrí el envoltorio en el que ahora vienen tantas noticias, el de la cibernética, como si fuera uno más de los regalos que nos hacen los amigos para que entretengamos la espera del día siguiente. Hasta que vi varias veces el contenido de ese celuloide y se llenó mi memoria de hechos que iban más allá del argumento de ese film ya imperecedero y, por supuesto, de la propia noticia de la noche: Francia se libraba de la amenaza ultra.

Recordar los hechos ayuda a explicar la metáfora. Un resistente contra el criminal más sanguinario de la época, y quizá de la historia, discute con Rick, en medio de los sonidos de la sala de juegos y de otras andanzas donde coexisten huidos de Hitler y seguidores de este. Rick y Víctor Lazlo escuchan de pronto que la milicia hitleriana inicia un himno que avasalla la sala con el propósito de incitar a los presentes a degustar los vapores letales de la guerra.

Lazlo se apresura a acallar aquel insulto, aquella apropiación indebida de la noche y del tiempo, pero la orquesta espera que Rick dé la orden. ¿Puede Lazlo romper la barbarie hitleriana, están los músicos facultados para desobedecer al poder armado? Rick dice que sí. De modo que, con la batuta de director en su mano, aquel patriota del mundo empezó a dirigir, con una enorme energía, La Marsellesa.

Tuve un amigo, mi maestro Domingo Pérez Minik, que fue colaborador de La Nación de Buenos Aires justo después de la guerra española, que a él lo dejó perseguido y prohibido como intelectual republicano, y socialista. En las noches de Santa Cruz de Tenerife, donde nació, donde vivió siempre, de donde enviaba colaboraciones literarias trufadas de hallazgos libertarios a su

MADRID. ESPECIAL PARA CLARÍN

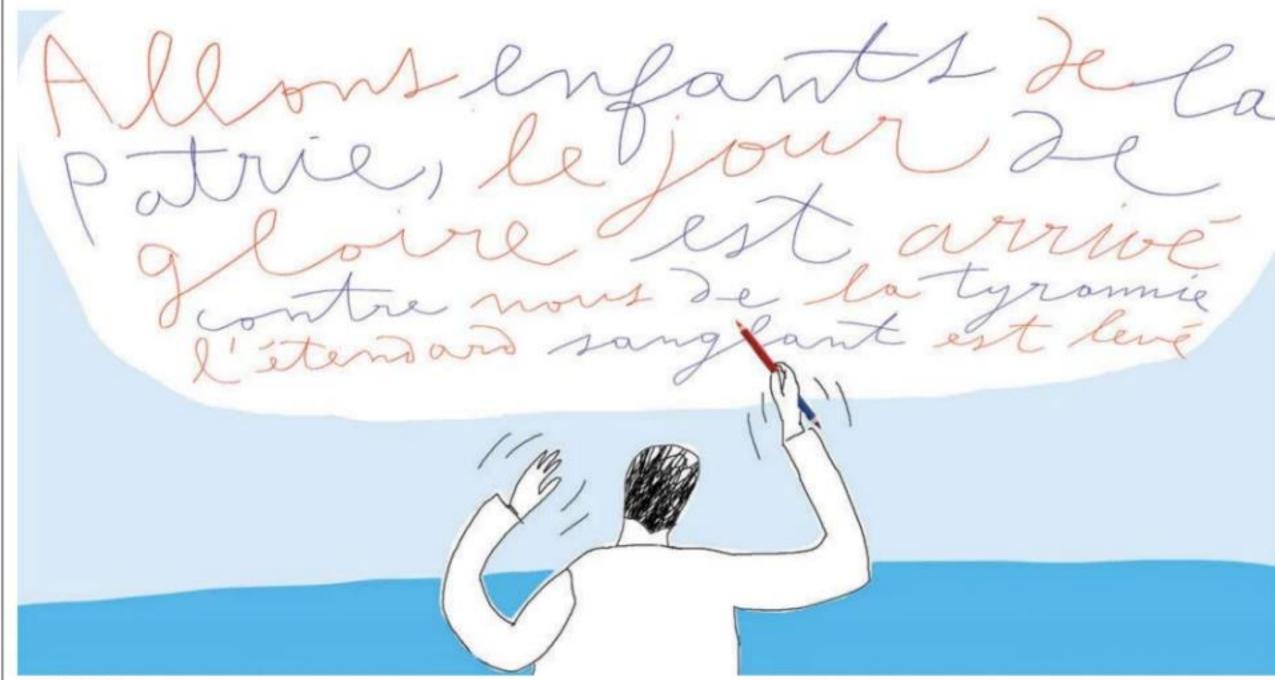

FIDEL SCLAVO

periódico argentino, don Domingo se alzaba sobre los pies de elegante caballero anglófilo e iniciaba un insólito recital. Era un hombre solo que tarareaba La Marsellesa como si dentro de esa música estuviera viviendo la palabra libertad.

Jamás olvido a este hombre de nobleza republicana y de cultura aprendida a pesar de
la escasez española de aquellos tiempos. Él
decía que la guerra civil española lo había
dejado al rojo vivo, y ese color de sus ideas,
y de sus recuerdos, era el que resaltaba cada
vez que lo veíamos, con entusiasmo, con
convencimiento, **invocar ese himno** para
contrarrestar, como hacía Lazo en la película, el incendio musical hitleriano.

Ahora, viendo ese trozo de celuloide, esa especie de reliquia que sigue viva en el cine, no sólo me acordé de él, de don Domingo, aquel militante civil al rojo vivo, y de todos los que, en los largos ahogos que ha sufrido la democracia, en cualquier parte del mundo, sino también de lo que acaba de pararse en París, en Francia, en ese universo amenazado que en 1945 se lanzó a la calle para celebrar que Hitler ya no vivía allí, ni en ninguna parte.

Lo que ha sucedido ahora, poco después de las elecciones europeas, al lado mismo de las amenazas que embravecen a los ultras de este continente y de otros lugares del mundo, no es ajeno a aquel periodo que hizo temblar al universo en la época en que todos los demócratas estuvieron bajo la sospecha de ser rojos y por tanto reos posibles de cárceles y de campos de concentración.

En Europa, en tantas partes, en América Latina, en África, en los países árabes, en Oriente, esa amenaza que en aquellos años de oprobio tanto dañó a la democracia hasta, en muchos de los casos, hacerla desaparecer, forma parte de una memoria que no se apaEsa amenaza que en aquellos años de oprobio tanto dañó a la democracia, en muchos casos hasta hacerla desaparecer, forma parte de una memoria que no se apaga

ga. En las zonas más íntimas de la memoria de los países están los símbolos que encarna aquel momento en que Lazlo se pone al frente de una orquesta que reclama libertad; en este momento me vienen a la memoria los muertos de las dictaduras, en Chile, en Argentina, en Buenos Aires, en Buchenwald, en Valencia o en Andalucía, saltan a mi memoria del siglo XX las manos de Víctor Jara, los rostros de las mujeres que fueron a morir en Madrid conducidas por los que perseguían el mismo horizonte oscuro que el Führer...

Le escucho contar a Jorge Semprún sus años de cautiverio, escucho en mi casa cómo a mi padre se le quiebra la voz cuando mi madre le dice que cuidado con lo que profiere en alto porque pueden escuchar lo que se diga y ser esto argumento de pena de muerte... Y lo que sucedía, en cada uno de esos ámbitos del miedo, es lo que pasó, pero nadie ha escrito, eso no se puede escribir, que eso mismo no suceda otra vez.

En España, por ejemplo, hubo hace un año

exactamente una amenaza cierta de que aquella avalancha de la ultraderecha se hiciera con el campo y los estadios y la tierra y las cárceles para ingresar allí a los emigrantes sin papeles, para poner en su sitio a los díscolos que quisieran subvertir un futuro falseado como aquel que Hitler obligaba a cantar a los chicos limpios de su ejército de muchachos. Tomorrow belongs to me...

Los que consideraban que el futuro era de ellos, tenía que serlo, sufrieron en la España de 2023 una frustración que aun penan. Es la esencia de su trabajo contra cualquier gesto de libertad para imponer ellos su idea de libertad, que es la de ser libres sólo ellos mismo frente a la libertad de todos.

Antonio Machado, que fue arrastrado al exilio en Francia, cuando se estaba acabando la guerra civil española, dejó dicho este verso: "Tu verdad no, la verdad; y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdala".

Cuando escuché La Marsellesa este domingo me sentí dentro de esa bandera de libertad de Machado o de mi maestro Pérez Minik. Era como si Lazlo, el que mandó a tocar una marcha que parecía el himno de una revolución, estuviera diciendo que Europa no podía perder el territorio de libertad que nació, después de Hitler, en 1945. A veces regresa la fanfarria patriótica que soliviantó incluso a Rick, aquel descreído que ennobleció su vida regalando su pasaje al hombre que era el compañero de Ilsa, Ingmar Bergman en la película...

Era 1942, la guerra seguía, y parecía que aquel ultra, Hitler, se iba a hacer con Europa y luego con el mundo. Pudieron, contra él, la resistencia que durante décadas ha barrido de Europa la presencia ultra, su terrible amenaza. ■

### El Mundo

#### **Estados Unidos**



Reclamo. Una marcha en Jerusalén con fotos de los rehenes en manos de Hamas en demanda de que el gobierno negocie su liberación. EFE

#### CLAVES

- \* El 7 de octubre del año pasado, la organización ultraislámica Hamas atacó el sur de Israel, asesinando a 1.200 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos.
- \* El golpe desató una guerra sobre la Franja con la intención de destruir al grupo terrorista pro iraní.
- \* La estrategia militar de tierra arrasada dejó una montaña de cerca de 40 mil muertos, mayoritariamente civiles no combatientes. Pero no logró alcanzar aquellos objetivos.
- \*El gobierno de Benjamín Netanyahu esta presionado por la mayoría d ela población que le reclama negociar para recuperar a los cautivos.
- \* Pero internamente los socios integristas del gabinete, le exigen mantener la mano dura detrás de la idea de que los palestinos del enclave, acabarán marchandose a Egipto entre otros países, facilitando la anexión de esa región.

### Biden anuncia avances para un alto el fuego en Gaza, pero Israel agregó nuevas demandas que traban el pacto

La negociación con Hamas pretende detener el conflicto, liberar a los rehenes y designar una autoridad provisional en la Franja. Pero el gobierno de Netanyahu buscaría retrasar el acuerdo.

#### WASHINGTON YTEL AVIV. AP,

TNYTIMES, AFP

La Casa Blanca anunció este viernes lo que sería un avance crucial
para un alto el fuego en la sangrienta guerra que se libra en la Franja
de Gaza. El presidente Joe Biden indicó que tanto Israel como el grupo terrorista Hamas habrían aceptado un programa presentado en
mayo por su administración. "Hace seis semanas expuse un marco
integral sobre cómo lograr un alto
el fuego y traer a los rehenes a casa", anunció Biden en las redes.

"Aún queda trabajo por hacer y se trata de cuestiones complejas, pero ese marco ahora está acordado tanto por Israel como por Hamas", dijo el mandatario en plena campaña por su reelección. Pero el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu agregó nuevas exigencias que complicarían alcanzar los objetivos señalados por el mandatario norteamericano. Ese marco de ne-

gociaciones incluye no solo el cese del fuego, sino también la creación de un gobierno provisional en el enclave con amplia participación de la Autoridad Palestina.

La guerra se disparó hace 272 días tras el ataque terrorista del 7 de octubre pasado en el sur de Israel que asesinó a a 1.200 civiles residentes en los kibutzim vecinos a la Franja. Los atacantes se llevaron, además, a unos 220 rehenes, de los cuales hay 116 aún en manos de los terroristas y se sospecha que al menos 43 habrían muerto.

Netanyahu había planteado desde su inicio que la guerra concluiría con la destrucción de la banda terrorista. Sin embargo ese objetivo no se logró y últimamente se han realizado negociaciones en El Cairo y Doha mediadas por Qatar para un amplio alto el fuego, que virtualmente cancele la guerra.

que complicarían alcanzar los objetivos señalados por el mandatario alto funcionario israelí involucrado norteamericano. Ese marco de neen las negociaciones dijo al canal explicó. También hay discusiones anuncio se conocería el pasado lunuchos exigencia que no formaba parte de anuncio se conocería el pasado lunuchos anuncio se conocería el pasado lunuchos discusiones dado el marco hace unos días y la mesa.

de noticias israelí Canal 12 que Netanyahu estaba tratando de retrasar el acuerdo al demandar que su gobierno pueda monitorear a todos los palestinos que se desplazan hacia el norte del enclave.

"Este es el momento de la verdad para los rehenes", afirmó el funcionario. "Podemos llegar a un acuerdo en dos semanas y traer a los rehenes a casa".

### Netanyahu teme que por el acuerdo dimitan sus socios integristas y caiga su gobierno.

Sin embargo el nuevo reclamo del gobierno israelí "paralizaría las conversaciones durante semanas y luego puede que no haya nadie a quien traer a casa", añadió la fuente. "Es una exigencia que no formaba parte de la propuesta israelí del 27 de mayo", explicó. También hay discusiones

sobre el número de prisioneros del lado israelí que serán liberados por la devolución de los rehenes"

El diario The Times of Israel informó que el mandatario había insistido con su demanda al equipo negociador el jueves por la noche, pero se le indicó que no se aceptaría la nueva condición, que no era factible. El Canal 12 indicó que el premier busca retrasar el pacto porque teme que los ministros ultanacionalistas y ultra religiosos, que pretenden la anexión del enclave, podrían renunciar llevando a la caída al gobierno. Netanyahu confronta proceso judiciales por corrupción que se efectivizarían en cuanto regrese al llano.

Hay otros trasfondos en la noticia. Una fuente de alto rango de la administración de Biden le dijo a la cadena Fox News a principios de esta semana que se suponía que este anuncio se conocería el pasado lunes. Las dos partes ya habían acordado el marco hace unos días y la Casa Blanca envió una delegación a la región para concluirlo y preparar un anuncio formal de alto el fuego.

Aún no está claro qué causó el retraso en el anuncio, pero Biden se ha enfrentado a crecientes llamados para que se haga a un lado (ver páginas 35 y 36) y permita que otro demócrata se postule como candidato a presidente en las elecciones de noviembre. Esa interna, a menos de cuatro meses del comicio, puede haber interferido. Su anunció del avance en las negociaciones se produce después de una conferencia de prensa de una hora en la noche del jueves en la cual el mandatario demócrata se mostró más resuelto y decisivo, especialmente al abordar la agenda internacional.

Biden ha subrayado en la reciente cumbre de la OTAN en Washington, que la continuidad en la presidencia es importante para lograr muchos de los objetivos de política exterior que aún están sobre la

El Mundo CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024 35



Campaña. El presidente Joe Biden intensificó la campaña para recuperar la iniciativa y convencer de que tiene con qué desafiar a Trump. AP

Las encuestas lo siguen dando empatado con Trump o incluso un par de puntos arriba. Independiente, el dato.

### El desafío demócrata es que el presidente es aún el que mejor mide



#### Paula Lugones

plugones@clarin.com

Con las miradas del mundo encima, el presidente Joe Biden superó --aunque con tropiezos-- el desafío de una rueda de prensa este jueves, una prueba que podría haber sellado fatalmente su destino político. Acorralado por las fuertes presiones para que renuncie a su candidatura, luego de su desastroso desempeño en el debate contra Donald Trump el mes pasado y las dudas que arreciaron sobre su salud, el jefe de la Casa Blanca logró avanzar un paso en su supervivencia, aunque no dio un golpe contundente para acallar las críticas.

Sin embargo, algunos expertos en EE.UU. lo comparan con Lionel Messi y dicen que debería seguir zás no esté tan afilado ni corra ni juegue como en sus mejores tiempos, pero aún sigue siendo un gran jugador, importante para ganar cualquier partido.

En la rueda de prensa que fue calificada como "la más importante en la historia moderna", Biden, de 81 años, se enfrentó a los periodistas sin teleprompter y en vivo por una hora y se lo vio con una energía que le faltó en el debate y ratificó que no se baja porque, aseguró, es "el mejor para derrotar a Trump".

Manejó con solvencia y en detalle los temas internacionales y aguantó bien las preguntas. Hubo algunos silencios incómodos y tuvo un par de deslices: confundió a Kamala Harris con Trump, como antes había presentado al presidente ucraniano Volodimir Zelenski como "presidente Putin".

Estos errores fueron aprovechados por Trump y sus seguidores, que inundaron de memes las re-

voces críticas. Apenas terminó, un par de legisladores se sumaron a los pedidos de renuncia diciendo que es necesario tener un candidato más competitivo. Además, Biden recibió al líder del bloque demócrata en representantes, Hakeem Jeffries, que le manifestó las preocupaciones de los congresis-

Pero la realidad es que Biden es por ahora el que mejor mide contra Trump y las últimas encuestas, hechas después del debate fatídico para el presidente, indican que el demócrata está empatado con el republicano.

Un sondeo de Washington Post/Ipsos muestra a ambos con 46% de intención de voto. Otra revelada este viernes, de NPR/Marist, pone a Biden dos puntos por arriba de Trump (50% a 48) y dice que ningún candidato mencionado para su reemplazo mediría más que él contra el republicano. Otro

cuestados contra 32% dijeron que es más preocupante tener un presidente que no dice la verdad que uno que sea demasiado viejo.

Biden tiene sus años y esta en declive, es verdad. Pero en su mandato puso en marcha un plan de infraestructura nacional histórico, bajó el desempleo a niveles preandémicos, los salarios han subido y la inflación ha caido, mientras que la economía sigue siendo la más activa de las potencias mundiales tras la pandemia. Tiene sus puntos bajos, como la inmigración y el manejo de la guerra en Afganistán y Gaza, pero son temas que para los estadounidenses no suelen ser tan críticos como la economía.

Con su gran carisma, Trump hechiza a millones de seguidores ultrafieles, pero le cuesta atrapar votos más allá de sus fans. Y para ganar no alcanza: necesita conseguir voluntades de buena parte de los moderados e independientes y también de las mujeres, un sector que le es esquivo. No le es fácil porque ya no es un outsider descono-

### El desempeño en la rueda de prensa fue bueno, pero no cesaron pedidos de renuncia.

cido como en el 2016. Se sabe cómo es y cómo gobierna. Se dice que los "double haters" (odian a los dos candidatos) definirán la elección ¿A quién votaría ahora este sector? Peter Loge, profesor de Asuntos Públicos y experto en comunicación política de la George Washingen carrera: Biden está grande, qui- des. La conferencia no despejó las dato importante: 68% de los en- ton University, afirma a Clarín que que no. No podemos saberlo".

en la conferencia "Biden demostró que, si bien es claramente mayor v no está tan afilado como antes, todavía es capaz de hacer su trabajo" y que fue muy contrastante con el debate en el que "parecía un hombre cuyo momento de retirarse había llegado".

Y el analista, que ha escrito un libro sobre el pensamiento del fútbol aplicado al management, utiliza una imagen futbolera para describir la situación actual. "Si bien Biden no es el Messi de la política estadounidense, se puede hacer una comparación. El Messi que juega profesionalmente en Estados Unidos y el de la Copa América no es el de sus días de gloria en Barcelona o en el Mundial. Pero claramente sigue siendo un maestro del juego y es más que capaz de jugar lo mejor que puede cuando más importa. Biden es el mismo caso. Ya no está en mejor momento, pero no está terminado".

### Un académico lo compara con Messi: no es su mejor momento pero no está terminado

Biden ha derrotado a Trump en 2020 y en las elecciones legislativas de 2022. Cuando las encuestas anunciaban una tremenda paliza republicana, el presidente se puso la campaña demócrata al hombro y logró conservar la mayoría en el Senado y perder por mucho menos margen la cámara baja.

"La actuación de Biden contra Trump en el debate fue mala y parecía un futbolista que ya había pasado su mejor momento tratando de aferrarse a la gloria. Pero en la conferencia de prensa Biden demostró que todavía es capaz y puede hacer su trabajo. No es tan afilado como antes, pero es posible que aún no esté listo para colgar lo botines", agregó.

"Eso no significa que los demócratas dejen de pedir su dimisión. Muchos necesitan al Biden de 2020. Muchos creen que perderá ante Trump y que sólo alguien más joven y más agudo puede triunfar. Una rueda de prensa no les hará cambiar de opinión y se preocuparán por la próxima conferencia de prensa, el próximo debate o el próximo error público", agrega.

¿Biden es el mejor para enfrentarse a Trump, como él jura? "Es otra cuestión", señala Loge. "Por ejemplo, si la vicepresidente Kamala Harris fuera la candidata, los republicanos ahogarían a los votantes con razones para no apoyarla. Actualmente es una gran desconocida. Harris se postuló contra Biden en 2020 y perdió. La única vez que los votantes tuvieron la oportunidad de elegirla a ella o a Biden, eligieron a Biden. Puede que eso sea diferente en 2024, pero puede 36 El Mundo

### **Estados Unidos**



Apoyos. Simpatizantes del Partido Demócrata refuerzan el apoyo a la campaña del presidente Biden. AP

### La batalla se concentra en el llamado "muro azul" de los demócratas

Un trio de Estados que conforman Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde ya hace campaña Biden.

#### WASHINGTON. EFEY TNYORKTIMES

La campaña por la reelección del presidente estadounidense, Joe Biden, centrará su esfuerzos en ganar al republicano Donald Trump en los estados de Wisconsin, Míchigan y Pensilvania. Esa decisión se toma en momentos críticos, con gran parte de los líderes del Partido Demócrata que consideran que no existe una vía clara para la victoria si el mandatario no se retira.

Justamente anoche llegó a Michigan para un acto de campaña, detrás de esta estrategia muy específica.

Según una nota interna de la campaña de Biden revelada el jueves y a la que tuvo acceso EFE, el "camino a los 270", los votos electorales mínimos necesarios para ganar las presidenciales, tiene "su vía más clara" con victorias en esos tres estados, que conforman el llamado "muro azul" demócrata. Lo acompaña, como veremos, las encuestas.

Este cambio sobre los estados más competitivos podría señalar que los demócratas ven cada vez ven más complicada una estrategia viable y amplia hacia la reelección segura en noviembre.

En ese sentido se resignarían a con Trump, mientras que en Penperder frente a Trump en otros essilvania la diferencia está dentro que lo saquen".

tados clave, como Nevada, Arizona, Georgia o Carolina del Norte.

Según una exclusiva publicada este viernes por la cadena NBC News, algunos asesores muy cercanos al presidente demócrata creen que no hay un camino viable ya para que pueda vencer a Trump y el mandatario debería "retirarse", ya que "nunca se va a poder recuperar" de su mala actuación en el debate del 27 de junio y del aumento de la atención sobre su edad (81 años) y su capacidad de gobernar cuatro años más.

"Nadie involucrado en estos esfuerzos (de la campaña de Biden) cree que tiene una vía (para la reelección)", aseguró una fuente consultada por NBC News.

### Sigue la estrategia electoral en medio de gran desconfianza.

El exasesor demócrata David Axelrod indicó la noche del jueves en una entrevista que Biden necesitaría un milagro para ganar. Pero las cosas son más complejas.

En Míchigan y Wisconsin, pese a las críticas internas, marcha empatado en la media de encuestas con Trump, mientras que en Pensilvania la diferencia está dentro del margen de error, pero con ligera ventaja para el republicano. Un dato que deja abiertas todo tipo de expectativas.

En el resto de estados que decidirán las elecciones de noviembre, Trump tiene mayores ventajas en los sondeos, pero Biden ha conseguido mantener sus cifras de intención de voto tras el debate y no ha experimentado grandes caídas. incluso ha mejorado ligeramente.

Las elecciones en Estados Unidos, recordemos, son con colegio electoral, es decir que el voto masivo no decide, sino la cantidad de electores que se logran por estados. Los "swingers" como se conoce a un puñado de media docena de distritos que no están alineados con un partido y pueden cambiar el voto de elección en elección, son los definitorios en una carrera de ese tipo.

Es interesante lo que señaló el veterano estratega republicano David Polyansky. Sostuvo que los demócratas "están atrapados en un barro". Y explicó: "Tienen un presidente en ejercicio que ya no es capaz de ganar la reelección o incluso de demostrarle al público que puede hacer el trabajo de manera efectiva, pero aparentemente no es lo suficientemente malo como para que lo saguen"

### Suman ya más de un millar los presos políticos en las cárceles de Cuba

El total es de 1.117. Muchos de ellos por participar en protestas contra el régimen y el ajuste de la economía.

LA HABANA Y WASHINGTON. AP, AFP,

Suman ya 1.117 los presos políticos en las cárceles cubanas. El dato lo reveló la Ong Prisoners Defenders en un detallado informe conocido esta semana. Treinta reclusos son menores de edad. De ellos, "14 ya han sido condenados por sedición", con una pena media de cinco años.

Otros 225 presos, en su mayoría participantes en las históricas protestas antigubernamentales de julio de 2021, también han sido acusados de sedición, de los cuales 223 ya han sido condenados por ese delito, a una media de diez años de prisión.

La Ong añade que ha identificado "304 presos con patologías médicas graves sin la atención sanitaria adecuada", y subrayó "todos padecen diversas patologías debido a la falta de alimentación, los malos tratos, el ambiente represivo y la falta de atención adecuada a los presos, a todos ellos".

"Casi tres años han pasado desde las multitudinarias manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba, protestas que se saldaron con entre 6 y 8 mil detenidos, más de 2.000 procesados, y llevaron a prisión a más de mil manifestantes, entre ellos más de 800 que, aún, a día de hoy, cumplen condenas", dice el reporte.

Añade que "para hacernos una idea de la tragedia de los manifestantes, 225 de ellos fueron acusados de sedición y al menos 222 de entre ellos ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Fue una muestra de la represión absoluta de un régimen que lanzaba un mensaje 'ejemplarizante' al pueblo de Cuba en caso de querer salir a la calle para pedir pacíficamente su derecho a la libertad".

Esa manifestaciones se dispararon después de que el régimen dispuso un ajuste durísimo de la economía que disparó la inflación a tres cifras y el tipo de cambio. La gente salió a reclamar porque no le alcanzaban los ingresos para sostener sus requerimientos básicos y en esa demanda sumó el derecho a la democracia y la libertad porque considera que de ese modo mejoraría su situación.

El gobierno de Miguel Diaz-Canel, desoyó las demandas y aseguró que se trataba de una maniobra de Estados Unidos para desestabilizar a la isla.

Durante el pasado mes de marzo-añade el informe- 24 ciudadanos cubanos han pasado a formar
parte de la lista de prisioneros políticos de Prisoners Defenders
tras participar en nuevas manifestaciones pacíficas que transcurrieron fundamentalmente en
el oriente del país. Denuncia que
videos mostraban a "la policía
mientras perseguía y golpeaba a
los ciudadanos" en localidades
como Santiago de Cuba.



Represión. La Policía carga contra una marcha en La Habana. AP

El Mundo 37 CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

## ¿Por qué Maduro aparece 13 veces en la boleta electoral?

El rostro del presidente de Venezuela, que busca su reelección el 28 de julio, se repite mucho más que el de los demás candidatos. Un sistema intrincado.

CARACAS, AP

#### Jorge Rueda

Muestra una sonrisa confiada, está bien peinado y tiene los ojos ligeramente entrecerrados: el primer candidato que probablemente uno vea en la boleta de las próximas elecciones presidenciales de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, quien busca la reelección.

A diferencia de algunos de sus nueve rivales, Maduro aparece no una o dos veces, sino 13 veces en la boleta, y seguramente captará la atención de los votantes.

Cada una de esas apariciones corresponde a uno de los varios grupos políticos que representa en las muy esperadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Maduro ocupa la primera fila entera de las cuatro que tiene la boleta, mientras que el resto de las fotos de los candidatos están esparcidas aquí y allá, incluida la del ex diplomático Edmundo González Urrutia, el único contendiente con posibilidades reales de negarle al presidente un tercer mandato.

Aún así, la gran cantidad de imágenes de Maduro que aparecen en la boleta desmiente la gravedad del momento.

Venezuela enfrenta su prueba electoral más dura en décadas. El resultado podría darle a Maduro otros seis años en el poder o poner fin a las políticas autodenominadas socialistas que alguna vez impulsaron exitosamente los programas contra la pobreza, pero cuya mala gestión sostenida luego empujó al país a una crisis económica que empujó a millones de personas al exilio.

Las reglas electorales de Venezuela permiten que las fotografías de los candidatos aparezcan en las boletas-las electrónicas dentro del país y las impresas para quienes votan en el extranjero-tantas veces como el número de partidos que las apoyan. La boleta de este año tiene 38 fotografías, cada una con el nombre y el partido de cada candidato debajo.

Los votantes venezolanos experimentados también están acostumbrados a ver a muchos candidatos en las pantallas táctiles utilizadas en las elecciones. Pero para algunos, tantas fotos pueden resultar confusas.

"Me mareo cuando veo a Maduro tantas veces en ese tarjetón, pero el peligro sé que está en los candidatos que no nos representan", dijo Sonia Guevara, oficinista de 38 años, en referencia a algunos candidatos de la oposición que son vistos como cercanos al gobierno.

Un ejemplo de ello es el caso de Luis Martínez, el candidato de Acción Democrática (AD), un partido

tradicional de oposición cuyo liderazgo fue suspendido hace meses por el máximo Tribunal, que es leal a Maduro.

Martínez decidió no apoyar a González, el contendiente de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

"Esto confunde. He tenido que explicarle a mi mamá muchas veces que el AD del tarjetón no es el AD por el que ella voto siempre", señaló Guevara.

González aparece tres veces en la boleta. Martínez, considerado un aliado del gobierno, seis.

Se estima que el número de votantes elegibles antes de las elecciones de este mes ronda los 17 millones. Otros 4 millones de venezolanos que viven en el extranjero están registrados para sufragar, pero sólo unos 69.000 cumplieron los requisitos establecidos por el gobierno para emitir su voto en el extranjero. Los costosos y prolongados requisitos gubernamentales

#### Maduro enfrenta su elección más difícil tras 11 años en el poder.

para registrarse, la falta de información y una prueba obligatoria de residencia legal en un país anfitrión impidieron que muchos migrantes se inscribieran para votar.

Francisco Maldonado, un comerciante caraqueño de 50 años, está listo para votar. "A estas alturas creo que todos sabemos por quién vamos a votar, pero más que nunca tenemos que tener cuidado, el mismo cuidado que tenemos cuando usamos un cajero", comentó. "No podemos equivocarnos al marcar".

La población exacta de Venezuela no está clara, ya que el último censo se realizó en 2011. En ese momento, se concluyó que había 27,2 millones de personas, pero debido a la crisis política, económica y social en la última década, más de 7,7 millones se han ido. ■



### Denuncian un crecimiento de la represión en el régimen chavista

CARACAS, EFE Y CLARIN

La represión institucional en Venezuela se incrementó en 2023. cuando, según un informe presentado el jueves por la Ong Acceso a la Justicia. Señaló que desde ese periodo el chavismo preparó el terreno para las elecciones presidenciales de 2024 -que se celebrarán el próximo 28 de julio- con inhabilitaciones políticas, intervenciones de partidos y nombramiento inconstitucional de la directiva del Conseio Nacional Electoral.

Nacional, el Parlamento de mayoría chavista, nombró en 2023 un nuevo Consejo Electoral, pese a que los diputados no debieron convocar un nuevo proceso de designación de nueva directiva, sino solo cubrir reemplazos de rectores.

Además, la organización señaló que la AN nombró a tres rectores vinculados con el chavismo y a dos con la oposición, cuando la Constitución establece que el CNE estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, una decisión que Según el informe, la Asamblea pone en duda la capacidad de esta ministrativa que le impide optar lo que se desconoce las razones jude la ONG, Alí Daniels.

instancia para organizar comicios libres, justos, transparentes y competitivos.

Asimismo, Acceso a la Justicia recordó que la Sala Electoral de la Corte Suprema (también alineada con el chavismo) admitió un recurso contencioso electoral para dejar sin efecto las primarias de la oposición, una vez ya celebradas, en las que ganó María Corina Machado.

La dirigente no pudo concretar su candidatura a las presidenciales, debido a una inhabilitación ad-



En el baile. Nicolás Maduro baila durante uno de sus actos electorales.

por cargos públicos. La razón oculta es su apoyo electoral.

La organización destacó que no se ha publicado la sentencia sobre la anulación de las primarias, por

rídicas por las cuales se dicta. Tampoco es público el documento sobre la inhabilitación de Machado, por lo que nadie sabe por qué fue inhabilitada, afirmó el codirector

El Mundo 38 CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024



Desafios. El presidente de Francia Emmanuel Macron, quien ahora negocia entre los partidos del centro para designar un futuro premier. AFP

## Durísimas negociaciones para formar gobierno en Francia

La izquierda, que ganó la elección, busca candidato a premier. El oficialismo está dividido y la ultraderecha amenaza bloquear al próximo Ejecutivo.

PARÍS. CORRESPONSAL

#### María Laura Avignolo

La crisis política pos elecciones legislativas se profundiza en Francia, donde todos temen que finalice con elecciones presidenciales anticipadas, ante la falta de mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional recién disuelta.

El país está dividido en tres bloques políticos irreconciliables y con Marine Le Pen amenazando con un voto de censura sobre el próximo gobierno.

Si bien el sistema electoral no lo beneficia, RN, de Le Pen, es el partido con mayor cantidad de electores y bancas en la asamblea. Los demás son alianzas republicanas. Le Pen puede utilizar este caos. El presidente Emmanuel Macron no puede disolver la Asamblea Legislativa hasta el año próximo.

Con Macron recién llegado desde su cumbre de la OTAN y tras su provocadora carta a las franceses donde "nadie ganó" según sus conclusión, la macronía enfrenta su propia división. El mandatario ha conseguido irritar a su tropa, que lo está dejando solo.

El primer ministro provisorio Gabriel Attal, elegido en altos del Sena con el 62% de los votos como diputado, se propuso como presidente del grupo Renacimiento, el partido que creó Macron y hoy está en tren de perder.

El otro candidato era el ministro del interior Gerald Darmanin, que debía ser el jefe de seguridad de los Juegos Olímpicos pero prefiere ser diputado.

Attal quedó solo finalmente, cuando en la noche de la elección dijo en su discurso que no estaba de acuerdo con la disolución de la Asamblea decidida por el jefe de Estado. El partido ha quedado debilitado, pero los votos los consiguió

Attal en su solitaria campaña. Se confirmará su elección con voto electrónico hoy. Darmanin dijo que la designación de Attal no resolverá "ni la línea política" ni "el funcionamiento del partido".

"Las elecciones en el seno de nuestro grupo no reparan los dos problemas mayores nuestros; nuestra línea política, nuestro proyecto por Francia y el examen critico de nuestra acción, nuestro método y nuestros resultados", se sinceró el ministro del interior.

El problema es el voto de censura, una espada de Damocles que se extiende sobre cualquier candida-

to a premier y que con el que amenaza Marine Le Pen y Francia Insumisa, si no respetan que el bloque de izquierda llegó primero.

Como ninguna fracción tiene mayoría absoluta de 289 legisladores, en el escenario podrían desfilar los primeros ministros elegidos y ser tumbados por el voto de censura, uno tras otro. Una situación inédita en la V república.

Macron tiene el derecho a veto sobre el premier. Puede elegir un gobierno técnico pero pesa sobre su primer ministro la misma amenaza. Debe haber un entendimiento entre las fuerzas republicanas para impedir el voto de censura y conseguir que el designado no sea despedido. Hasta ahora ese escenario no se concreta.

¿Cuántos gobiernos caerán en los próximos 12 meses, antes de una posible disolución en septiembre de la Asamblea Nacional? Varios bandos ya amenazan con censura. Salvo un improbable acuerdo entre "fuerzas republicanas", ninguna coalición parece capaz de tener mayoría absoluta. Así, los primeros ministros de diferentes fuerzas políticas podrían sucederse en Matignon sin poder legislar nunca, tras ser derrocados inmediatamente. Una situación sin precedentes en Francia.

Un gobierno "caratetaker" debe ponerse en marcha. Si no fija un plazo, varias fuentes coincidentes indican que el cambio debería producirse -a más tardar- el próximo miércoles, antes del inicio de la 17ª legislatura y de la apertura de la sesión el 18 de julio.

Marine Le Pen va a utilizar todo este "flou" institucional francés para generar inestabilidad política desde la Asamblea Nacional. Pero si quiere avanzar deberá hacer algunas alianzas en el Parlamento o votar proyectos de sus adversarios.

Macron regresó de la cumbre de la OTAN y reunió a sus tropas en el Elíseo. Allí estaba el primer ministro Attal, quien busca una coalición de su partido con la derecha conservadora. La sola idea ya ha desatado la idea de las centrales obreras, como la CGT, de hacer huelga durante los Juegos Olímpicos, la otra pesadilla francesa que se inicia el 26 de julio. ■

### Mueren 4 migrantes al intentar cruzar el Canal de la Mancha

PARIS, AP

Cuatro inmigrantes murieron intentando cruzar el Canal de la Mancha, de Francia al Reino Unido, en un bote inflable, informaron este viernes las autoridades francesas.

Su embarcación volcó y se pinchó frente a la costa de Boulognedicó en un comunicado la prefectura responsable de la región. Sesenta y tres personas fueron rescatadas por la guardia costera france-

Según el informe, un bote de patrullaje de la marina francesa avistó la embarcación abarrotada la madrugada del viernes cuando se personas estaban (a la deriva en el agua y otras estaban tomadas de la lancha inflable pinchada", de acuerdo con el comunicado.

Al esfuerzo se sumaron buques y un helicóptero de la Armada y un barco pesquero. Los sobrevivientes fueron trasladados a la costa de Boulogne-sur-Mer para brindarles sur-Mer, en el norte de Francia, in- desinflaba frente a la costa. Varias atención médica y refugio tempo- 600 barcos comerciales navegan- un bote el jueves. ■

ral, añadió el comunicado.

Los migrantes que intentan llegar al Reino Unido corren el riesgo de ahogarse al intentar cruzar el concurrido Canal de la Mancha, a menudo a bordo de botes abarrotados.

Las autoridades marítimas francesas responsables del Canal de la Mancha y el Mar del Norte instaron a quienes planeen cruzar el Canal de la Mancha a reconsiderarlo debido a los muchos riesgos que implica el peligroso viaje. El canal es una de las vías navegables más transitadas del mundo, con más de do a través de él diariamente, y las condiciones climáticas suelen ser difíciles debido a los fuertes vientos que prevalecen 120 días al año, explicaron en su comunicado del viernes. "Es peligroso incluso cuando el mar parece estar en calma", señalaron.

La tragedia del viernes en el canal sucede en medio de un flujo continuo de personas que viajan hacia el Reino Unido. Las últimas cifras del Ministerio del Interior británico, que se ocupa de cuestiones de inmigración, muestran que 62 personas cruzaron el Canal en

El Mundo 39 CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

## La Iglesia belga pierde un juicio por discriminar a una mujer

Una militante católica debió interrumpir sus estudios de diaconado ya dos veces por decisión de las autoridades eclesiásticas. Las demandó y ganó.

**EL VATICANO.** CORRESPONSAL

#### Julio Algañaraz

jalganaraz@clarin.com

Un tema que se va haciendo quemante en los preparativos de la segunda parte del Sínodo Mundial, que tendrá lugar en octubre en el Vaticano, es el del diaconado de las mujeres. Hace tres días, en el Instrumentum laboris que congregará a obispos de todo el mundo, se dejó claro que el tema no será tratado. Es la voluntad manifiesta del Papa, quien decidió que el Sínodo de Obispos sea un "proceso" de escucha centrado en la unidad de la Iglesia.

Esta decisión de fierro, que posterga una vez más el reclamo femenino que aspira a una igualdad que incluye el acceso al altar, ha recibido un fuerte impacto por la decisión de un tribunal civil belga. Fue a raíz de un proceso iniciado por la militante católica Veer Dusachoit que vio interrumpidos sus estudios de diaconado ya dos veces por decisión de las autoridades eclesiásticas.

El motivo es que el Vaticano ha cerrado su anterior posición más abierta y decidió no permitir aún la consagración de las mujeres diácono.

El diaconado en la Iglesia Católica es uno de los tres grados del sacramento del orden, junto con el presbiterado (sacerdocio) y el episcopado (obispado). Los diáconos son ordenados para servir a la comunidad cristiana en la liturgia, la



Batalla. Veer Dusachoit, quien llevó su demanda a los tribunales para continuar sus estudios de diaconado.AP

predicación y la caridad.

El diaconado sigue siendo un rol que solo los hombres pueden ejercitar.

El tema es actualmente muy delicado y motivo de fuertes discusiones.

La Iglesia alemana lo sostiene como una de sus reivindicaciones en favor de las reformas que tendrían que discutirse en el Sínodo Mundial de octubre. Los germanos defienden también el fin del celibato eclesiástico y el sacerdocio de las mujeres, entre otras audacias que seguramente no pasarán porque el Papa no acepta cambios doctrinarios.

Ya ha costado un fuerte enfrentamiento, sobre todo entre el Vaticano y la Iglesia africana, que rechazó de plano el documento que aceptó la bendición de las parejas homosexuales pero sin aperturas a la convivencia sexual.

La protagonista estelar de esta historia tiene 62 años y desde hace decenios está empeñada en una parroquia de su país, Bélgica.

Se llama Veer Dusachoit y ha llevado a los tribunales al cardenal Joef de Kesel, ex arzobispo de Bruselas. También al actual titular de la diócesis, monseñor Luc Terlinden.

Dusachoit acusó a de jefes eclesiásticos belgas de discriminarla en cuando mujer, impidiéndole completar sus estudios para consagrarse diácono. En dos ocasiones las autoridades de la Iglesia belga se lo impidieron. El motivo es que el Vaticano no permite ahora a las mujeres diácono tras haber mantenido el Papa argentino una posición no del todo clara.

Durante el Sínodo de la Amazonia, celebrado en 2019, Francisco había demostrado una posición de apertura. Tanto que en el documento de la asamblea los obispos votaron por amplia mayoría en favor el diaconado y otras medidas reformistas. Pero como se sabe, lo único que cuenta al fin es la voluntad del Papa, que escribió un documento final en el que todas las reformas habían sido borradas.

Desde entonces las aperturas volvieron a encogerse en la Iglesia, pese las presiones que con menos fuerza proceden de los episcopados que quieren que las mujeres, la otra mitad del cielo, sean beneficiadas con medidas de fondo.

El caso de la señora Veer Dusachoit tiene un desenlace fuera de lo común. Los jueces ordenaron a los dos prelados pagarle 1.500 euros cada uno como indemnización por los daños sufridos.

La sentencia por supuesto no obliga a la Iglesia belga a ordenar mujeres diáconos, pero el tribunal admitió que Veer fue efectivamente discriminada, porque no se le permitió continuar su formación teológica, impidiéndole saber si al final del curso podía o no ser ordenada como diaconesa.

El juez destacó que la igualdad entre mujeres y hombre es uno de los principios en un estado democrático.

Los medios católicos tradicionalistas criticaron la "peligrosidad" del caso, que consideraron una nueva intrusión de los tribunales laicos en los asuntos internos de una organización religiosa.

### Un derrumbe en una escuela de Nigeria deja más de 20 muertos

LAGOS, AFPYEFE

Al menos 21 personas murieron, la mayoría estudiantes, y 69 resultaron heridas ayer en el colapso de una escuela en el centro de Nigeria, donde los alumnos estaban rindiendo exámenes, informó un portavoz de la Cruz Roja.

Algunas de las víctimas atrapadas pedían ayuda bajo los escombros del centro Saint Academy, situado en Jos, la capital del estado de Plateau, constató un corresponsal de la AFP.

ron hasta la escuela desesperados en busca de sus hijos mientras los rescatistas intentaban socorrer a los estudiantes atrapados con la ayuda de maquinaria pesada.

El portavoz de la Cruz Roja, Nuruddeen Hussain Magaji, informó que hay "21 fallecidos y 69 heridos internados en varios hospitales".

Las autoridades informaron por el momento que "varios estudiantes" murieron cuando la escuela se derrumbó.

Wulliya Ibrahim, un estudiante que sobrevivió y está internado, re-Los padres de los alumnos llega- lató a la AFP que entró al aula, es- ron heridas. ■

cuchó un ruido y que lo siguiente que recuerda fue despertar en el hospital. "En mi clase somos mucho, estábamos rindiendo exámenes", afirmó el estudiante acompañado por su madre.

La Agencia Nacional de Gestión de Emergencias informó que edificio de dos pisos de la Saint Academy en Busa Buji y reportó que "varios" estudiantes murieron.

Chika Obioha, un residente de la localidad, dijo a AFP que vio al menos ocho cadáveres en el lugar y que decenas de personas resulta-

### Un fuerte terremoto causó alarma en Perú

LIMA, EFE

Un sismo de 6 grados de magnitud sacudió ayer a la madrugada la costa sur del Perú, pero hasta el momento no se reportaron daños personales o materiales, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

De acuerdo con el reporte, el sismo se produjo a las 4.30, hora local, con epicentro en el océano Pacífico, a 19 kilómetros del distrito costero de Lomas, en la región de Arequipa.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) determinó que tuvo tre 4.0 y 6.4 grados. ■

una profundidad de 31 kilómetros y alcanzó una intensidad de 5 en Lomas, una localidad ubicada a unos 540 kilómetros de Lima que ha sido afectada por decenas de sismos desde que el pasado 28 de junio sufrió un terremoto de magnitud 7 que causó daños materiales.

El Indeci indicó que tras el temblor de ayer, el personal de las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios locales evaluaba los daños. Defensa Civil detalló que esta fue la trigésima segunda réplica del sismo del 28 de junio, con magnitudes que oscilaron en-

### Sociedad

#### Un caso que conmueve al país





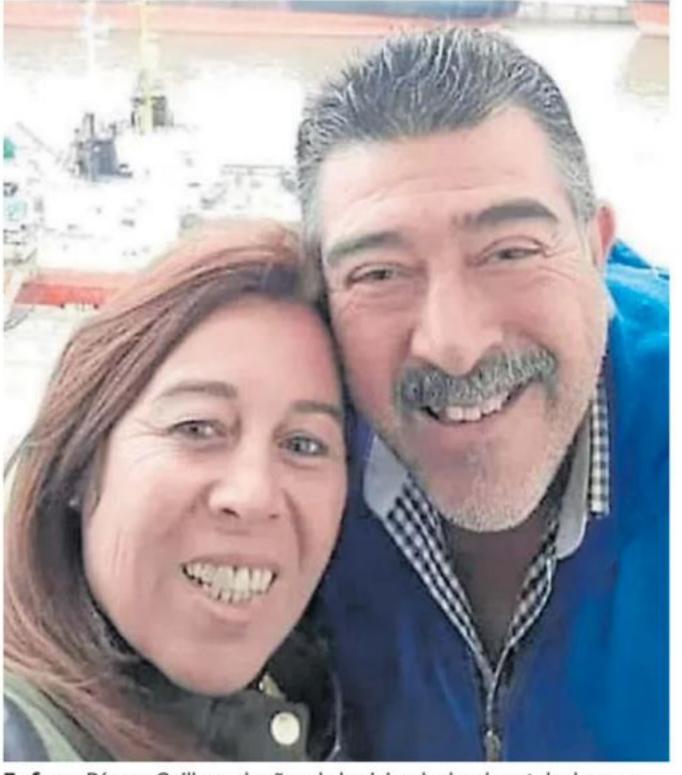

Enfoco. Pérez y Caillava, dueños de la vivienda donde estaba la ropa.

## Un mes sin Loan: ropa quemada en la casa de dos detenidos y la renuncia del ministro de Seguridad

Ordenaron peritar restos de shorts y de zapatillas que encontraron en la vivienda del ex capitán de navío y su mujer. Un hombre del gobernador Valdés asumirá el lunes el cargo vacante.

GOYA. ENVIADO ESPECIAL

**Ernesto Azarkevich** misiones@clarin.com

Va un mes sin Loan. El Juzgado Federal de Goya dispuso que el laboratorio de la Policía Federal analice restos de ropas quemadas que fueron secuestradas en los allanamientos en la casa del capitán de navío retirado Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava. Los peritos buscarán combustible y rastros de origen biológico para ADN comparativo con los padres y otros familiares del nene. El pedido detalla que los objetos a analizar fueron hallados en la vivienda de Plácido Martínez, en 9 de Julio, donde residía la pareja que está detenida desde el 21 de junio por la desaparición del pequeño.

Los elementos a peritar son seis trozos de papel con escrituras manuscritas e impresas que se hallaron en el basurero del comedor de la casa. En otra bolsa, en tanto, se preservaron restos de un short azul

das que estaban parcialmente quemadas y fueron halladas en el parque de la vivienda. Además, se peritarán restos de zapatilla, madera y telas sujetados con alambre, parcialmente quemados que también fueron secuestrados en el patio de la casa.

El pedido de la pericia se conoció casi al mismo tiempo que la renuncia del ministro de Seguridad de Corrientes. Salpicado por la escandalosa maniobra que hace dos semanas buscó instalar que el pequeño Loan Peña murió en un accidente vial, Buenaventura Duarte renunció a su cargo y el lunes asumirá en su reemplazo el radical Alfredo Vallejos, de extrema confianza del gobernador Gustavo Valdés.

Duarte había desaparecido de la escena política hace algunos días y desde su entorno lo adjudicaron a un severo cuadro de gripe por el cual los médicos le recomendaron reposo. Valdés deslizó ayer la posibilidad de algunos cambios en su gabinete y pareció apuntar directa-

jando, estamos viendo, estamos tomando medidas, estamos mirando cómo podemos seguir mejorando el sistema de seguridad".

Duarte aguantó el golpe que significó la detención del comisario Walter Maciel, acusado de haber desviado la investigación haciéndole creer al fiscal de Goya Juan Carlos Castillo que el chico estaba perdido en una zona de montes y pastizales del paraje El Algarrobal, a 8 km de 9 de Julio. Así se consumió la primera semana de investigación del caso, sin plantearse la posibilidad de un secuestro.

Pero el escándalo que puso punto final a su carrera dentro del Gobierno ocurrió el 31 de junio. Ese día, un abogado cercano al oficialismo llegó hasta la casa de Laudelina Peña, la tía de Loan Danilo, en un automóvil que pertenecería a un senador del oficialismo. El abogado esquinense José Fernández Codazzi cargó en el vehículo a la mujer y a su hija y las sacó del pueblo. Algunos especularon con una

calía Federal de Goya, que investiga la desaparición del chico, pero el Volkswagen Vento gris enfiló hacia la capital provincial.

Laudelina se presentó a la madrugada del sábado pasado ante el fiscal Gustavo Robineau y realizó una denuncia en la que se incriminaba. Sostuvo que la ex funcionaria municipal María Victoria Cai-

#### "No tenemos indicios del paradero de Loan", admitió un funcionario nacional.

llava y su esposo, el capitán de navío retirado Carlos Pérez, habían chocado a Loan cuando salían de la casa de Catalina Peña, la abuela del chico. Y que había sido amenazada por la pareja para no revelar el hecho.

Valdés fue anoticiado y en sus redes sociales buscó capitalizar lo que le habían vendido como la rey restos de una bermuda roja, pren- mente a Duarte. "Estamos traba- declaración espontánea en la Fis- solución del caso. El gobernador procesa o deja en libertad. ■

aseguró "se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan".

Una semana después la jueza federal Cristina Pozzer Penzo ordenaba la detención de Laudelina porque la consideraba parte de un grupo que habría participado en el secuestro de Loan.

El subsecretario de Investigación Criminal de la Nación, Marcelo Romero; y el jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé, se reunieron durante una hora con la jueza Pozzer Penzo. El funcionario admitió: "No tenemos indicios del paradero de Loan". Y aclaró: "Tenemos a lo mejor de la Argentina en materia de investigación judicial" trabajando en el caso.

Están detenidos por el hecho sus tíos Bernardino A. Benítez y Laudelina; sus amigos Mónica Millapi y Daniel Ramírez; Pérez y Caillava, y Maciel. El lunes a la medianoche finaliza el secreto de sumario y la jueza deberá llamar a indagatoria a 6 detenidos -ya lo hizo con Laudelina- y en 10 días definir si los

Sociedad Sociedad

Fanático del chamamé y de la huerta, Loan es el menor de ocho hermanos. "Inquieto, de los que hacen más travesuras", lo definió su maestra del jardín.

## Bici, fútbol y un acordeón: la vida del nene al que espera el país



Loan. Nació el 8 de mayo de 2019. Todas las tardes jugaba a la pelota. Uno de sus hermanos dice que lo aguardan "hasta las plantas".

GOYA, ENVIADO ESPECIAL

Esteban Mikelssen Jensen emikelssen@clarin.com

En **9 de Julio**, Corrientes, todos esperan a Loan para darle el abrazo más sentido, sobre todo su familia. La mayoría habla en pasado de él, como asumiendo un final. "Era muy **inquieto**", cuenta su maestra del jardín. "Era muy **vivo**", resume uno de sus siete hermanos. Pero la esperanza de volver a verlo con vida se aferra en los poco más de 2.200 corazones del pueblo que es atravesado al centro por la ruta provincial 123.

Loan Danilo Peña nació el 8 de mayo de 2019. Desapareció 36 días después de cumplir cinco años. La mañana del 13 de junio no había clases en la escuela 137 Pedro Serrano. La explicación oficial fue que se desarrollaba una "jornada de recreación" con motivo del Encuentro Provincial de Atletismo Categoría Sub-12, pese a que solo participaron alumnos de sexto grado.

El nene iba a la sala de 5 del jardín, la última antes de empezar la escuela (en 2025). "Loan era muy inquieto, era uno de los niños que más travesuras bacía en el jardín le gustaba participar, estar con sus compañeritos, jugar en las actividades al aire libre", sostuvo a **Clarín** su docente desde el año pasado, Karen Aquino (34).

La maestra advirtió: "Tengo un dolor inmenso, una tristeza, pero la esperanza de que vuelva, de que pronto va a estar con nosotros en el jardín y que va a terminar su salita de cinco para comenzar la primaria".

El cuarto de Loan también lo espera. Está su acordeón, con el que solía jugar, su ropa para bailar chamamé, sus camisetas de fútbol. También está su bici azul.

La modesta casa está ubicada en el barrio Chaquito, que a toda hora está colmada de periodistas, de familiares que llegan a apoyar, con numerosos agentes federales custodiando el ingreso.

Sus papás son José Mariano Peña (56), que trabaja en la construcción, y María Luisa Noguera (46). El matrimonio tuvo **ocho hijos**. Mariano (26) es el mayor. Lo siguen José (25), Alfredo Maximiliano (24), Cristian Ramón (23), César Iván (20), Fernando (17), Melani Antonella (11) y Loan, el más chico.

La mañana del 13 de junio, el niño vio ensillar el caballo a su pa-



Lista. La bicicleta azul de Loan, en su casa de barrio Chaquito. ORDEN

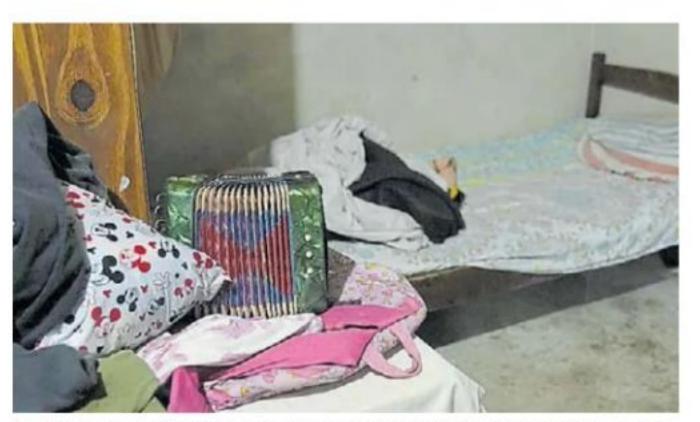

más travesuras hacía en el jardín, no vio ensillar el caballo a su pa- En el cuarto. Acá jugaba con el acordeón y bailaba chamamé.D.LA ORDEN do".■

pá y, con ello, la oportunidad para acompañarlo. El hombre había comprado un kilo de carne y pan para ir a almorzar con su mamá, Catalina Peña (86), en el paraje El Algarrobal. "Andá a pedirle permiso a tu mamá", le ordenó José. Loan volvió exultante: "¡Me dejó!".

Una cámara de seguridad los tomó cuando agarraban para el lado de la ruta 123. Recorrieron los ocho km desde la casa de la calle Córdoba hasta el rancho de Catalina en algo más de dos horas.

Loan llevaba puesta una camiseta de Inter Miami, por su ídolo Lionel Messi. Tenía una gorra blanca
con borde rojo en la visera. Y los botines de fútbol 5 que le había regalado su tía Laudelina Peña (45), ya
que no le iban más al hijo de 6 años.
El izquierdo aparecería al día siguiente de la desaparición, plantado en el barro por la mujer y su hija, Macarena Peña (21), con la complicidad del comisario del pueblo,
Walter Maciel (43).

Según José, su hermano, el nene "no era muy cercano" a Laudelina, que ahora está presa en la cárcel de Ezeiza por su "participación en la sustracción y el ocultamiento de un menor de 10 años".

"Los días anteriores Loan quería ir a la casa de la abuela. Mi papá no lo llevaba porque cuando se iba, era para hacer un laburo, para alambrar, para hacer leña, para limpiar

#### "Iba todas las tarde a la canchita de al lado de la casa", recuerda un hermano.

montes, y **era un peligro para Loan**, porque además tenía que estar pendiente de él", indicó el joven.

Sobre el nene, contó: "Era muy vivo, demasiado vivo para sus 5 años. Estaba alerta de todos. Él carpía la huerta, llegaba y nadie le decía, lo hacía por su propia voluntad. Ahora mi papá no puede ni abrir la puerta de la huerta. Para mí, hasta las plantas lo están esperando".

"Tenía una vida por delante: le gustaba el chamamé, ir a la huerta, andar en su bici, jugar a la pelota, en la cancha de al lado de la casa, adonde iba todas las tardes", remarcó su hermano.

José comentó que "a la noche agarraba su acordeoncito, se ponía a jugar con él y también miraba dibujitos, bailaba chamamé ahí adentro".

Loan tiene las camisetas de los dos equipos de fútbol más populares del país. "Un día era de River, otro día era de Boca, pero **él es nuestro, es argentino, no hay colores. Es el correntino que nos falta**".

En el pueblo de 9 de Julio todos los extrañan y coinciden: "Después de esto, el pueblo entero cambió. Nunca más va a ser el mismo. Pero a Loan lo seguimos esperando"

42 Sociedad CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

## Una encuesta reveló el factor clave para autopercibir la edad

El nivel socioeconómico es determinante. Tener o no recursos implica una brecha subjetiva de hasta seis años. Los argentinos se sienten viejos a los 54.

Pablo Sigal

psigal@clarin.com

La edad nominal, la que suele aparecer sobre la torta en cada nuevo cumpleaños, muchas veces no marida con la edad subjetiva ¿a qué edad la persona empieza a sentir que ingresó en la vejez y que, de alguna manera, dejó de ser "inmortal"? La respuesta podría tener tantos matices como gente interrogada. Una encuesta reveló algunos patrones clave y un factor determinante: el nivel socioeconómico.

La encuesta fue realizada por la consultora Voices! y WIN Internacional a 33.866 personas de 39 países y un capítulo del estudio refiere a Argentina. Los datos permiten conocer los factores que inciden en la edad subjetiva de los argentinos y comparar cómo se da esa autopercepción en otros países de la región y del mundo.

Las respuestas recabadas hablan, en cierta forma, del valor de la vida. ¿Cuál es la expectativa de cada entrevistado, en función de las condiciones de-por ejemplo- el acceso a la salud o a la seguridad que tienen en su comunidad. Las personas con esas herramientas garantizadas probablemente asumirán que la extensión de su vida será más larga que la de aquellos cuyo entorno socioambiental deficitario indique lo contrario.

Esa percepción habla de lo relativo de la edad biológica, de la juventud y de la vejez. A medida que la expectativa de vida ha ido creciendo en todo el mundo, naturalmente, la gente se ha identificado con la vejez cada vez más tarde: un horizonte que creció alrededor de 25 años en los últimos 70.

Sin embargo, esa lógica parece haber sufrido un cambio en el pasado inmediato, casi en coincidencia con el lapso de la pandemia de Covid como referencia. En el caso de Argentina, mientras que en 2018 la gente empezaba a sentirse vieja a los 58 años, ahora ese mismo sentimiento aparece a los 54 años.

El dinero puede no ser todo, pero ayuda bastante. Quedó en evidencia en la encuesta, a partir de la autopercepción de la edad en función del nivel socioeconómico: las personas de nivel alto consideran que el envejecimiento comienza a sentirse a los 60 años, mientras que los de nivel medio creen que aparece a los 55. Los de nivel bajo, a los 54.



Edad subjetiva. En 2018, los argentinos sentían haber envejecido desde los 58 años promedio. SHUTTERSTOCK

mundo, Argentina aparece alineado con el promedio global, que descendió un escalón desde 2018 en la edad que impone el sentimiento de vejez: pasó de 55 a 54 años. Por regiones, en el continente americano, esa edad es de 53 años; en Me-

#### Entre personas de nivel alto, el envejecimiento se empieza a percibir a los 60 años.

dio Oriente, de 52; en África, a los 51; en Asia, a los 50. Europa sobresale por ubicar ese despunte recién a los 59 años, con picos notables en Finlandia (72) y España (65).

Del mismo modo, el estudio revela que la edad promedio en que En comparación con el resto del la gente deja de sentirse joven en rre hasta los 50 años y en Corea del proyectan los más viejos.

Argentina es a los 41 años, en comparación con los 46 años que indicaba la encuesta de 2018. Existe un periodo de 13 años (entre los 41 y los 54), en el que los argentinos no se autoperciben jóvenes ni viejos.

Hay diferencias en la autopercepción de la juventud según el nivel socioeconómico: personas de nivel alto consideran que la juventud se pierde a los 46 años (versus 41 del total), los de nivel socioeconómico bajo sitúan el fin de la juventud a los 41 y los de nivel medio, a los 42. En Latinoamérica, los paraguayos, chilenos y argentinos se sienten jóvenes algo después que sus vecinos brasileños, mexicanos, peruanos y ecuatorianos.

Hay países en los que la gente se sigue sintiendo joven hasta una edad más avanzada. En Italia ocuSur, hasta los 52. En Suecia y Filipinas, ese indicador, en cambio, se ubica bastante más abajo, con 34 y 30 años respectivamente.

El relevamiento explica que, en general, ha habido un retroceso en el mundo en cuanto a la edad en la

#### En Italia y Corea del Sur, la gente se sigue sintiendo joven después de los 50 años.

que la gente deja de sentirse joven. Mientras que el promedio global en 2018 era a los 44 años, ahora la respuesta fue los 42 años. Sin embargo, los más jóvenes creen que dejarán de ser jóvenes a una edad mucho más temprana que lo que

Para Constanza Cilley, directora ejecutiva de Voices, "la reducción de cinco años desde 2018 en el período que los argentinos se consideran jóvenes y el adelanto en la percepción del envejecimiento tienen múltiples implicaciones y causas posibles. Estos cambios podrían estar influenciados por transformaciones culturales, económicas, de salud y tecnológicas".

El psicoanalista Pedro Horvat aseguró a Clarín que, para analizar ese cambio de autopercepción tan brusco mencionado antes, no hay que perder de vista la pandemia: "La sensación de enorme vulnerabilidad que hubo en el mundo, lo que estuvo firmemente instalado de que las personas mayores son las que están más en riesgo. Entre muchos otros efectos que tuvo la pandemia tuvo este otro, es decir, cuándo la vida empieza a estar en riesgo o cuándo dejo de tener las garantías -ilusorias, por su puestoque me da pertenecer a un grupo etario determinado".

El médico Diego Bernardini, gerontólogo y "militante" de la "nueva longevidad", dijo a este medio que "influye mucho cuándo la gente empieza a sentirse mayor según el estrato social al que pertenece. Las clases sociales más desfavorecidas tienen peores performances de salud, mayores ingresos hospitalarios y muerte prematura. La población ABC 1, en cambio, muestra una ventaja de cinco años en su autopercepción con respecto al resto".

Horvat explicó que "la cuestión de sentirse o ser joven o viejo tiene que ver con lo que podríamos denominar 'los aspiracionales para cada momento de la vida'. Es decir 'soy joven mientras tenga y pueda. Y mi vida cambia cuando ya no tenga, cuando ya haya perdido y no pueda'. Esto lo podemos aplicar tanto para el pasaje de joven a viejo como para el de viejo a persona mayor. Por eso se explica que esto cambia según quién contesta, qué edad tiene y cuál es su situación socioeconómica, porque la posibilidad de acceder a recursos o circunstancias aspiracionales también está influida por ese factor". Según Bernardini, "el tema de sentirse mayor, en términos globales, depende de dónde lo preguntes y a quién. A mayor edad suelen patear la cuestión de sentirse mayor.

Bernardini rescató que, "en el estrato ABC1 se autoperciben mayores a los 60 años, bastante después que el resto. Los más pobres tienen esa percepción varios años antes. Tiene que ver con el empleo, la salud y las posibilidades. Esto de sentirnos viejos cada vez más jóvenes tal vez esconda -hay que estudiarlo más en profundidad- el tema del edadismo, la discriminación por edad, la pérdida de oportunidades a medida que cumplís años. Hay mucho por hacer: lo principal es entender que la edad cronológica no define, la mediana edad se extendió y podemos aportar independientemente de la edad ".■

Sociedad CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024 43

#### SOBREMESA MAYOR

## "Ni viuda alegre ni viejo verde", el sexo después de los 65

#### TERAPIA ABIERTA

#### Pacho O'Donnell

Escritor y médico psicoanalista



Viuda alegre o viejo verde. La posición de nuestra sociedad respecto de la sexualidad de los ancianos y las ancianas es prejuiciosa. Cuando mostramos predisposición y deseo se nos descalifica, dando por cierto que pasada cierta edad se deja de ser hombre o mujer completa accediendo a una categoría de ser asexuado. La persona mayor que experimenta la necesidad de vivir su sexualidad siente que no es normal, que ya ha pasado su tiempo, suelen también negarse la masturbación como algo impropio de su edad.

Una evidencia del prejuicio global es que son contadísimas las películas internacionales que muestran escenas de sexo entre personas mayores.

La actividad sexual en la vejez disminuye no por motivos de edad, ya que el deseo sexual nos acompaña hasta el último momento de nuestras vidas, sino, principalmente, por el abandono que los seres humanos hacemos del cuerpo cuando llegamos a la edad adulta. Alrededor de los cuarenta años, como promedio, decidimos, obedientes a una pauta cultural que se nos impone desde lo inconciente, que el cuerpo "es cosa de jóvenes".

Uno de los motivos es que el cuerpo siempre tuvo "mala prensa", las religiones lo hacen sede del mal, del pecado. "Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo" (Corintios 6:18)

La ciencia, además de prolongar los años de vida, también ha logrado prolongar la edad en que podemos lograr la erección en un acto sexual. Pero lo cierto es que un coito satisfactorio depende menos del viagra o del sildenafil que de mantener un buen estado físico gracias a la gimnasia diaria, a la buena alimentación y a los hábitos saludables.

Además tener una relación sexual artificialmente inducida representa un esfuerzo que requiere respuesta cardíaca y respiratoria, riesgoso en caso de precarias condiciones físicas. Los colapsos por este motivo son considerablemente más numerosos que los conocidos.

Está ya claro que el "viejismo" da por sen-

tado que las personas mayores pierden deseo y actividad sexual. Por el contrario muchas parejas ancianas encontramos mayor satisfacción en nuestra vida sexual que cuando éramos más jóvenes. Menos distracciones, más tiempo y privacidad, ya no hay temor al embarazo y el "nido vacío" permite disfrutar de una intimidad mayor con la pareja.

La sexualidad anciana se centra en el ero-



Las personas viejas solemos manifestar rechazo hacia nuestros cuerpos ya no jóvenes. Los vemos como extraños, ajenos, invadidos por canas, arrugas, várices, deformados por panza, flaccidez y aumento de peso. El "viejismo" obedientemente incorporado y actuado por los propios ancianos y ancianas.

> comparación es con cuerpos jóvenes, do-

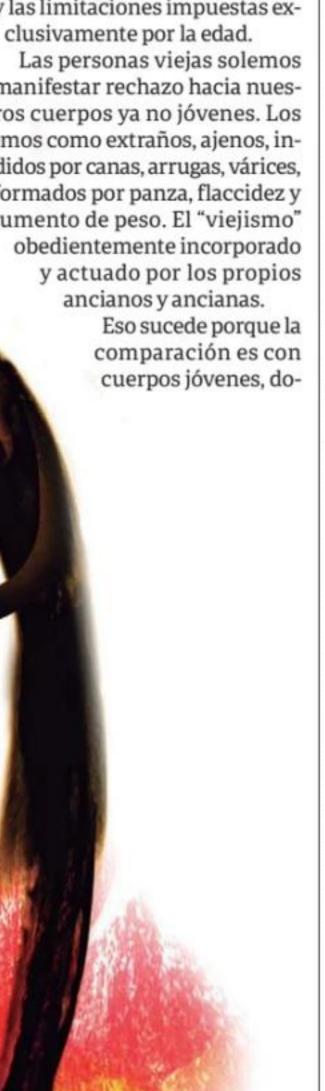

tados de la belleza ensalzada por la sociedad en que vivimos. Pero lo real es que la belleza de los cuerpos ancianos deben ser juzgados en relación a sus pares. Sin duda hay una belleza corporal adecuada a cada época etaria.

Pero como hemos dicho el prejuicio supone que los viejos no tenemos cuerpos sino ruinas de lo que fuimos años antes. En mi Instagram publiqué alguna foto mía entrenando sin remera. No faltó el comentario de alguien que postuló airadamente que los viejos no debían mostrar su cuerpo. Si los jóvenes pueden, ¿por qué no las personas mayores?

Pero es de reconocer que el envejecimiento normal puede traer cambios tanto en los hombres como en las mujeres que a veces afectan la capacidad de tener y disfrutar de las relaciones sexuales. Dichas dificultades suelen tener solución. por ejemplo un lubricante evitará el dolor producido, en algunas ancianas, por la sequedad vaginal. En cuanto a los hombres mayores suele suceder que tarden más en lograr una erección, o que ésta no sea tan firme como solía ser, también la caída de la erección después del orgasmo puede ocurrir más rápidamente, o puede tomar más tiempo antes de que otra sea posible. Se impone que las parejas mayores tengan una buena capacidad de diálogo que les permita procesar adecuadamente las vicisitudes de su actividad sexual. La consulta médica siempre será oportuna.

La conclusión es que las personas mayores debemos sobreponernos al prejuicio y autorizarnos a tener el satisfactorio sexo adecuado a nuestra edad.

"No sigamos trampeando -nos exhorta Simone de Beauvoir-: en el futuro que nos aguarda está en juego el sentido de nuestra vida; no sabemos quiénes somos si ignoramos lo que seremos".■

Pacho O'Donnell tiene 82 años. Es escritor, historiador, dramaturgo y médico psicoanalista. En "La nueva vejez", su último libro, explica por qué esa puede ser "la mejor etapa de la vida". En Instagram lo encotnrás en @pachoodonnell

DISFRUTÁ LOS MEJORES **BENEFICIOS** 



MARIANO VIOR

### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (7 @ @







44 Sociedad

# El periodista Pedro Brieger aceptó las acusaciones de acoso sexual y pidió perdón

Grabó un video y contó que hizo "un acompañamiento terapéutico prolongado" para cambiar su conducta.

#### Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

El periodista Pedro Brieger pidió disculpas, tras las numerosas denuncias públicas de acoso sexual en su contra: "lo que describen existió", reconoció el analista internacional, quien aseguró que, en los últimos años, hizo "un acompañamiento terapéutico prolongado" para modificar estas conductas abusivas contra periodistas, alumnas, docentes, una secretaria de la Universidad de Belgrano y hasta una vecina del edificio donde vive.

"Escuché el mensaje de Periodistas Argentinas y rápidamente les hice saber mi deseo de hacer públicas las disculpas. Por eso, en primer lugar, quiero pedir perdón", afirmó Brieger en un video que publicó en su cuenta de X (exTwitter).

Lo hizo 19 días después de la publicación en esa red social de una investigación periodística de este cronista, con los primeros cinco casos de acoso sexual, con su respuesta y la posterior presentación de 19 denuncias en su contra que reunió Periodistas Argentinas. Los casos fueron presentados nueve días después por esa organización en el Senado, junto con la mayoría de las mujeres acosadas por Brieger.

El mensaje significa un cambio de posición de Brieger, ya que el 12 de marzo negó los hechos y amenazó con denunciar al periodista que publicó los primeros cinco casos de acoso sexual. "Sé que lasti-

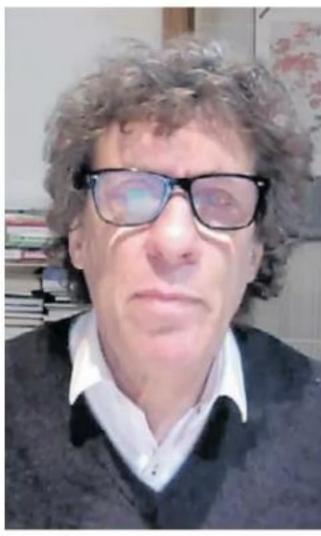

Señalado. Denunciaron 19 casos.

mé a mucha gente. Pido disculpas a cada una por mis actitudes inapropiadas. Me hago cargo, me arrepiento y hago públicas mis disculpas. Hace muchos años hubo un quiebre en mi vida y dejé de tener conductas no respetuosas. Gracias a un acompañamiento terapéutico prolongado lo pude superar y hoy soy otra persona. La que describen existió, pero hace mucho que no existe más. Quienes trabajan conmigo se asombraron al enterarse de actos impropios de mi parte en el pasado", sostuvo.

"Me pongo a disposición de Periodistas Argentinas y otros organismos, para intentar ayudar de la manera que consideren conveniente, para que esta clase de actos no se produzcan más. Espero que puedan aceptar mi ayuda. Como hace tiempo que ya no soy esa persona espero que mi testimonio pueda servir también para romper los pactos que existen entre hombres para tapar nuestras conductas dentro y fuera del periodismo. Y estoy dispuesto a colaborar para que así sea. Reitero: pido perdón a quienes ofendí y afecté", concluyó Brieger su video de 80 segundos.

El 2 de julio, la organización Periodistas Argentinas, presidida por Nancy Pazos, presentó el **informe** "La cultura del acoso: punto y aparte", con la presencia de la mayoría de las mujeres acosadas por Brie-

ger. Entre otras **propuestas** para terminar con la cultura del acoso pedían a Brieger que se disculpara por la sucesión de acosos sexuales que produjo en los últimos 30 años.

"Consideramos imprescindible que Pedro Brieger pida disculpas públicas a las afectadas. Nuestro **objetivo y compromiso** es organizarnos y abrazarnos hasta lograrlo", concluía el informe presentado por Periodistas Argentinas.

Aunque el periodista aseguró que los hechos ocurrieron "hace muchos años", una denuncia en su contra es de 2019, de la periodista Julia Kolodny, quien renunció a su trabajo como columnista en su programa en Radio 10 por estas situaciones. El primer mensaje de este cronista es del 8 de marzo. El 12 de marzo, Brieger respondió: "Me llama mucho la atención tu WhatsApp. Lo que planteás, de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue. es y será pública, soy periodista. No tengo contacto con ninguna persona que mencionás y menos por cosas que no ocurrieron. Entiendo que tengan que desviar la información hacia cualquier barbaridad para tapar la inseguridad y la economía del Gobierno. De persistir en la difamación tendré que recurrir a un abogado para denunciar a tus fuentes, a vos y al diario y reclamar que me indemnicen por los perjuicios que me generen".















Sociedad CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024







Pileta de invierno. Una silla se apoya sobre hielo, en Villa Elisa, La Plata. MARTÍN BONETTO

## Hallan animales congelados por la ola polar que golpeó al país

Imágenes de zorros, patos y otros animales se viralizaron en las redes. Diferentes regiones soportaron varios días temperaturas bajo cero.

La ola polar que golpeó en los últimas días de junio en diferentes puntos de la Argentina y que todavía se siente en gran parte del país provocó numerosos trastornos a la población, pero además se manifestó de manera evidente en la naturaleza. Lagunas y arroyos donde el agua se solidificó, ovejas atrapadas por la nieve en grandes extensiones de la meseta patagónica y, en las últimas horas las imágenes de más animales congelados.

Unos trabajadores petroleros grabaron un video en cercanías de la ciudad chubutense de Comodoro

Rivadavia en el que, en medio de un terreno cubierto por la nieve, se puede ver a un típico zorro patagónico congelado por el frío cruel que le impidió encontrar el alimento necesario para la subsistencia.

A cientos de kilómetros de allí, en la provincia de Corrientes, un panorama similar. En la localidad de 9 de Julio, aparecieron congelados varios patos dentro de un tanque australiano, en el que el agua se heló y terminó convirtiéndose en una trampa para las aves.

También se congelaron las aguas de la Laguna Blanca, en la provincia de Neuquén, y eso provocó también el congelamiento de decenas de peces que nadaban allí.

Después de comenzar en la última parte del mes de junio, la ola de frío polar todavía resiste y más de medio país está bajo alerta por temperaturas extremas.

Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero y Formosa tienen en sus superficies grandes zonas en las que rige un alerta roja.

A ellas se les suman Misiones,

Chaco, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Neuquén con alerta naranja, y Salta y Jujuy con alertas amari-

En la mañana de ayer, las temperaturas menos frías -por sus valores ni siquiera podrían llegar a ser consideradas templadas- se registraban en en extremo sur del país. El Calafate (Santa Cruz), con 10°, y Comodoro Rivadavia (Chubut), con 7°, encabezaban ese listado de clima más "benévolo".

Del otro lado, el frío se hacía sentir con fuerza en La Quiaca (Jujuy), donde el termómetro marcaba -11,3° a las 8 de la mañana. Maquinchao (Río Negro), Conlara y Villa Reynolds (ambas en San Luis), figuraban más atrás con poco más de-8°.

En Ciudad de Buenos Aires y alrededores, los vecinos volvieron a amanecer con un frío que obligaba a "tirarse" medio ropero encima. Camperas, gorros, guantes, bufandas: todo lo que estuviera a mano valía para salir a la calle y no congelarse en el intento.

La localidad de El Palomar, en el noroeste del Conurbano, llegó a registrarse una marca "polar": -6,6° en la primera hora de la mañana.

Y desde el sur del AMBA, en Villa Elisa, cerca de La Plata, el documento que grafica que este invierno viene "fresco pa'chomba" fue una silla colocada sobre el agua congelada de una piscina, en medio de un parque escarchado.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para Capital una mínima de 1 grado y una máxima de 14 grados. El alivio llegaría el martes, cuando la mínima alcanzaría los 8 grados. ■

### Le dan 8 años de cárcel al dueño de un pitbull que mató a una nena

MISIONES. CORRESPONSAL

**Ernesto Azarkevich** 

misiones@clarin.com

El propietario de un perro cruza pitbull entrenado para la caza de carpinchos que atacó y mató a una nena en Paso de los Libres, Corrientes, acordó con la Fiscalía una condena de ocho años de prisión y así evitó ir a juicio oral. El fallo recayó sobre Fabián Rafael Ledesma, quien quedó detenido para iniciar el cumplimiento de la pena.

El acuerdo al que llegaron la fis-

sor oficial Facundo Sotelo, contó con la aprobación de la familia de la víctima y fue homologado por el juez de Garantías Gabriel Aldaz.

El hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2022 en el humilde barrio Esperanza. Allí, el perro atacó con ferocidad a una nena de diez años. El esfuerzo de los vecinos por rescatarla fueron en vano. El animal recién la liberó cuando un hombre le asestó un hachazo en la cabeza, provocándole la muerte.

La fiscal encuadró el caso en la figura penal del homicidio simple cal Daniela Di Tomaso y el defen- con dolo eventual al considerar fuera denunciado por un ataque. se concretó con el fatal desenlace". de prisión.■

que por la ferocidad y antecedentes del animal, Ledesma debió tomar medidas de seguridad para evitar un ataque. Es que el perro estaba entrenado para ser usado en la cacería de carpinchos y jabalíes y ya había atacado a otros chicos.

En el fallo se dejó en claro que Ledesma desoyó las advertencias de sus vecinos sobre la peligrosidad ya que había atacado a otros chicos en el barrio Esperanza.

De la investigación surgió que el anterior propietario tenía previsto entregarlo a una ONG luego de que

Fue en ese momento que Ledesma insistió en hacerse cargo del animal, pese a que en su casa no tenía medidas de seguridad.

En el expediente declararon quince testigos, entre ellos el que mató al perro de un hachazo. Todos coincidieron en la elevada agresividad del pitbull.

Para la fiscal la muerte de la nena fue "resultado que Ledesma se representó con anterioridad al hecho, dado que no era la primera vez que el perro escapaba y ataca**ba**; y era habitual que la niña y otras personas circularan por el lugar. Incluso anterior al hecho solicitaron a Ledesma que retirara el animal del lugar debido a su peligrosidad, y aún así, aceptó dicha posibilidad y no hizo nada para neutralizar el peligro por él generado, que

Agregó que "esta conducta supone que a sabiendas del peligro que representaba el perro en esas condiciones, voluntaria, es decir intencionalmente, no hizo nada para evitarlo". Como única medida de seguridad, Ledesma tenía atado al can a un poste en su patio.

El director de Bromatología de Paso de los Libres sostuvo en la causa que "el lugar donde estaba el perro no reunía los requisitos necesarios, no contaba con muros, y los domicilios estaban uno al lado del otro, con espacio abierto. Que el hecho era previsible, principalmente para su propietario".

No es la primera condena de este tipo. Uno de los casos más recordados ocurrió en 2014, cuando un pitbull mató a un nene de 2 años en La Plata: al dueño le dieron 8 años

46 Sociedad



Mitre al 2700. La delegación de drogas ilícitas de Mar del Plata, allanada ayer por la orden judicial.

## Detuvieron al jefe policial de Drogas Ilícitas de Mar del Plata

Sospechan que se quedaba con dinero de los allanamientos a bandas de narcotraficantes.

#### MAR DEL PLATA. CORRESPONSAL

Guillermo Villarreal mardelplata@clarin.com

"La idea era dividir entre nosotros cuatro, al final tuvimos que repartir para el Bati y para el jefe, que nos exigió". Es la explicación que da un efectivo de la Departamental de Drogas Ilícitas de Mar del Plata en un audio en el que lamenta que tras un allanamiento a una banda narco, de esos que culminan con la foto de las drogas y el dinero secuestrados, iban a recibir del "rescate" una tajada menor.

El audio llegó a oídos del fiscal Marcos Pagella, el mismo que dispuso, hace un mes y medio, la detención del comisario mayor José Luis Segovia, jefe de la Policía de Mar del Plata, por una serie de delitos. Junto a otras pruebas, el fiscal consiguió el ok del Juzgado de Garantías para allanar la delegación y detuvo a su jefe, el comisario mayor Carlos Pontoriero, que había asumido el cargo hace dos meses.

La sede de la calle Mitre 2700 fue allanada ayer por una causa en principio caratulada como averiguación de ilícito, pero el hallazgo de una valija con \$ 650.000 derivó en la detención de Pontoriero. La acusación es que los efectivos, entre ellos el titular, se quedaban con dinero

de los allanamientos a las bandas narco.

Ese es uno de los delitos que investiga el Ministerio Público Fiscal. El otro devino de una denuncia anónima que recibió el area de Asuntos Internos de la Bonaerense por la supuesta apropiación indebida de horas Cores (Compensación por Recargo de Servicio, extras que paga el Ministerio de Seguridad) por parte de los superiores.

De acuerdo a la apreciación del fiscal, el denunciante anónimo sería un efectivo perjudicado

#### En mayo habían detenido al jefe de la Policía marplatense.

por la maniobra de horas Cores.

"Refirió a la asignación irregular y a la apropiación indebida de las denominadas horas Cores por parte de la superioridad y a maniobras tocantes a un mecanismo preestablecido para la sustracción de dinero en efectivo en los allanamientos que lleva a cabo la repartición", explicó.

Según la denuncia, la jefatura exigía al personal policial "la donación" del 60% de lo percibido bajo amenaza de sanciones y traslados. El mecanismo de recaudación estaba cargo de cada

jefe de grupo, con una cuestión muy clara: "No se acepta transferencia ni demora en la entrega del dinero". Los sobornos, en efectivo, y el mismo día del cobro.

"Al que no le guste lo traslado, o peor aún, no trabaja más para la Policía", destaca el fiscal en el pedido de allanamiento, frase atribuida al comisario mayor Pontoriero.

En principio, la acusación contra Pontoriero es por "asociación ilícita", y de momento es el único detenido. En el allanamiento, Pagella secuestró los teléfonos de otros efectivos, entre ellos el del subcomisario Cristian Battistessa, y de dos oficiales y dos sargentos.

El denunciante aportó audios (Clarín tuvo acceso a ellos) en los que explica "otra de las mecánicas de la operatoria", la que consistía en quedarse con parte del dinero de allanamientos, para el que había un sistema de reparto.

El señalado en el rol principal de la mecánica es el subcomisario Battistessa, lo que queda en 
evidencia en uno de los audiosAllí se indica "en qué momento 
deben extraer dinero de los secuestros que se realizó en uno de 
los allanamientos realizados, cómo distraer testigos y da claras 
referencias que no se debe contar el efectivo del secuestro".

### Argentina, entre los que más cocaína secuestraron

Esa droga es la sustancia más decomisada, sobre todo desde Sudamérica hacia España y Bélgica.

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) dio a conocer el Informe de Comercio Ilícito de 2023 y ubicó la Aduana de Argentina entre los diez estados líderes en el secuestro de cocaína. Los países que encabezaron esa lista fueron Bélgica, España y Ecuador. También se aportaron datos alentadores en cuanto a la incautación de secuestro de armas de fuego, contrabando de bebidas alcohólicas y secuestros de productos médicos irregulares.

El Informe de Comercio Ilícito es publicado anualmente por la OMA desde 2013 y presenta tendencias en materia de seguridad del comercio internacional. Para eso se nutre de datos aportados por las aduanas que integran la entidad, comunicados oficiales, informes de organizaciones internacionales involucradas en el combate del comercio ilícito, encuestas e información de acceso público. En este sentido, el informe brindó datos alentadores sobre Argentina.

Según las estadísticas de la organización sobre incautaciones de cocaína, el país se posicionó en el décimo puesto. En comparación con 2022, el año pasado hubo mayores casos de incautación de cocaína. En cuanto a los kilogramos, el peso acumulado también fue mucho mayor que el año anterior.

"En cuanto a los diez países con mayor cantidad de cocaína incautada en 2023, México y Argentina fueron incluidos. México registró un volumen de 35,277 kilogramos y se ubicó en el cuarto lugar. Por el contrario, Italia y Perú estaban clasificados en el 'top 10' en 2022, pero no en 2023", detalla el informe.

Según la OMA, los decomisos de cocaína en 2023 fueron disminuyendo, lo que se explica por las variaciones en las regiones de América del Sur (de 260,345.15 kilos en 2022 a 112,025.27 kilos en 2023) y América Central (de 38,837.31 kilos en 2022 a 11,158.22 kilos en 2023).

Sin embargo, en 2023, la cocaína continuó siendo la sustancia más decomisada a nivel mundial, especialmente en los envíos desde América del Sur hacia puntos clave de Europa como España, Bélgica y Países Bajos, principalmente a través de la vía marítima. En cambio, el transporte aéreo es esencial para la transferencia de cantidades más pequeñas y la expansión de la red de distribución en Europa.

Otro de los **ítems** que presenta el informe trata sobre el secuestro de armas de fuego. En ese listado **no hubo sorpresas**. La tabla es liderada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. A su vez, México quedó quinto y Argentina ocupó el décimo lugar. Se detalló que Argentina logró la recuperación de casi el triple de armas de las que se habían encontrado el año anterior.



titular, se quedaban con dinero caudación estaba cargo de cada tar el efectivo del secuestro". Estadísticas. Ubican a la Argentina en el 10° puesto mundial.

Sociedad CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

## Wilde: último adiós a Bastian, el chico que murió de un balazo

Tenía 10 años y fue asesinado cuando salía de un entrenamiento de fútbol. Recibió un tiro luego de que un policía les disparara a cuatro ladrones.

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

El dolor por la muerte de Bastian Escalante (10) conmovió a todos en la Sociedad de Fomento de Barrio la Carne, donde iba a una escuelita de fútbol. El cortejo fúnebre lo despidió ayer en una recorrida por dos clubes del barrio y su casa, donde sus amigos, su familia, compañeros de colegio y profesores, le dieron el último adiós.

Pasado el mediodía la caravana llegó al Cementerio de Avellaneda donde descasarán sus restos. Bastian tenía 10 años y este miércoles alrededor de las 20.15 terminó herido de al menos un disparo que le lesionó el omóplato y la cervical. Lograron operarlo pero falleció este jueves a las 7 de la mañana.

Los padres estaban "destrozados". Acompañaron el cortejo desde un auto, detrás. Decidieron velarlo durante algunas horas de la mañana en una ceremonia íntima y los que lo conocían del club acompañaron esta caravana que pasó por el Club 25 de Mayo de Wilde y la Sociedad de Fomento Barrio La Carne, donde Bastian y su hermana Maite asistían a una escuelita de fútbol mixto.

El cortejo dejó que los vecinos se acercaran al cajón, quienes desde afuera aplaudían y pedían "Justicia", para acompañar a la familia.



Ceremonia intima. Familiares y amigos despidieron ayer a la mañana los restos de Bastian Escalante.

Este miércoles, Bastian estaba con su mamá, Johana Montoya (30). Viven a unas 15 cuadras del club junto a Alejandro Escalante, papá de Bastian y de sus dos hermanas, Maite (13) y Brisa (15). Salían del club, él en su bicicleta, ella acompañándolo al costado.

Fue en un segundo que empezaron a escuchar disparos: es que el policía Juan Alberto García Tonzo (30), de la Bonaerense que prestaba servicios en el Comando de Patrullas de Avellaneda, esperaba a su hijastro, un adolescente que asiste a la Escuela Técnica N° 3, a metros

del club. Tonzo estaba de franco y vestido de civil, había llegado en una moto Bajaj Rouser NS200 y estaba esperando en la vereda cuando lo cruzaron para robarle.

Eran dos motos con dos ocupantes cada uno. No está claro si estaban armados, tampoco si dispararon o quiénes lo hicieron. Lo cierto es que, de acuerdo con su versión de los hechos, Tonzo se identificó como policía y empezó a disparar para evitar el robo. Los ladrones escaparon y una de las motos chocó a un auto que pasaba por ahí. Dos pudieron huir pero los otros dos quisieron hacerlo corriendo y por eso terminaron detenidos.

Tonzo está detenido e imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en contexto de exceso de legítima defensa. Los dos presuntos ladrones, de 16 y 18 años, por tentativa de homicidio criminis causa y tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda por haber-presuntamente-atacado a Tonzo. Como hay un menor de 18 años involucrado, la investigación está en manos del fiscal Juan Ignacio Colazo, de la Fiscalía N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal juvenil de Lomas de Zamora que comparte jurisdicción con el de-

#### Dos de los jóvenes involucrados en el robo siguen prófugos.

partamento de Avellaneda Lanús.

Fueron identificados como Thiago F. que, según pudo saber Clarín, tiene 7 causas previas con solo 18 años, tres de ellas por robo agravado por el uso de arma de fuego entre las jurisdiscciones de Lanús Avellaneda y Quilmes.

El adolescente de 16 años, identificado con las siglas I.F. estuvo involucrado en tres causas anteriores por hurto, tentativa de robo y robo agravado en poblado y en banda, cuando no era punible por su edad. Los otros dos involucrados en el robo siguen prófugos, Prefectura Naval y la Policía Federal están a cargo de la búsqueda pero de momento no han sido detenidos.■

### Trasladaron a Mendoza a los franceses acusados de violación

MENDOZA, CORRESPONSAL

#### Roxana Badaloni

mendoza@clarin.com

Un proceso complejo y largo les espera a los rugbiers franceses detenidos en Mendoza, por una grave denuncia de abuso sexual de una mujer en la habitación de un hotel de lujo.

La conocieron en la madrugada del domingo en el boliche Wabi de Luján de Cuyo, después del festejo del seleccionado de rugby de Francia tras el primer match de una gira amistosa contra Los Pumas. Hoy vuelven a enfrentarse los equipos en la cancha de Vélez.

Los acusados son Hugo Araudou

(20) y Oscar Jegou (21), que fueron trasladados desde la sede de la División Interpol de la Policía Federal Argentina, en la calle Cavia del barrio porteño de Palermo. Viajaron en una camioneta policial, con personal de la Policía de Mendoza y la fiscalía, desde Buenos Aires a Mendoza.

Esposados, con la mirada adusta y en silencio, ingresaron, a las 23.20, después de un viaje de 14 horas. Fueron alojados en el centro de detención Estrada, en el Polo Judicial de la ciudad de Mendoza, donde se les tomaron los datos y realizaron los trámites habituales para detenidos.

putados por la fiscal Cecilia Bignert, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas. Los jugadores arriesgan una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

Los rugbiers franceses quedaron alojados en un calabozo del Polo Judicial y por ahora, no serán trasladados al penal.

Al momento de la imputación, los acompañó su abogado Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

El defensor de los rugbiers decla-



Rugbiers. Los acusados podrían enfrentar una pena de hasta 20 años.

cionales que tiene pruebas para demostrar que fue una relación sexual consentida y sin violencia.

"Les creo a los rugbiers", afirmó Cúneo Libarona, y dudó del origen de las marcas, heridas y rasguños que constataron los forenses que examinaron a la mujer cuando reaataque, unas 8 horas después.

La denuncia de la mujer, que tiene 39 años, describe que fue violada seis veces a lo largo de la noche por los dos rugbiers. Que la golpearon, la arrastraron, la obligaron a realizarles sexo oral e intentaron asfixiarla en la habitación del ho-Ayer por la mañana fueron im- ró a los medios locales e interna- lizó la denuncia, el mismo día del tel Diplomatic, de Mendoza. ■

### Mundos intimos

Seremos colegas. Eso le dijo un profesor al terminar la secundaria. Ella no lo creyó, estudiaría otra carrera. Pero había una vocación oculta que, al descubrirla, le hizo dar un giro de 180 grados.

## Mi alumno de 3 años le contó a la mamá: "La seño dice que soy un genio". Ahí dimensioné el impacto de un docente.

Romina B. Fernández Oliver

on el correr de los años me di cuenta de que nada, nunca, es como lo planeamos. Era mi último año de secundaria. "Felicitaciones. Algún día seremos colegas" había escrito mi profesor de Literatura en el último examen que rendía. Cuando recibí la hoja de esa prueba recuerdo haber estado un rato largo intentando entender la frase, pensando que quizás me había confundido con otra compañera. Me acerqué con duda, con más miedo de avergonzarlo yo a él, por la confusión, que él a mí: "Pero profe... yo no voy a ser docente, voy a estudiar Terapia Ocupacional", recuerdo haberle dicho.

Casi sin levantar la vista de su libro, con una media sonrisa que en tantos años no le conocía afirmó que no se había equivocado. Había visto lo que todavía ni siquiera yo había notado: tenía el alma docente. Tarde o temprano iba a aflorar. Era solamente cuestión de tiempo. Porque así sucede con el alma docente. Se nos sale del cuerpo, se nos nota como un aura. No sabemos por qué, pero ahí, apenas sin darnos cuenta, estamos buscando enseñar.

Y así sucedió. Estudié dos años y medio Terapia Ocupacional. Tenía buenas notas, un grupo de estudio, pero por algún motivo no me sentía cómoda en ese lugar. Hasta que un día me decidí a cambiar de carrera: siempre había querido ser docente, incluso antes de saberlo. Me preguntaba una y otra vez por qué no lo había hecho desde un principio.

Me senté con mis viejos en la cocina de mi casa. En esa mesa comíamos, estudiaba, tomaba mates y era el lugar donde se daban las noticias. Las buenas y las malas. Ahí había encontrado a mi vieja llorando un día a las 4 de la mañana, cuando volvía de un bar, diciéndome que mi abuelo acababa de morir. Ahí, en esa mesa les conté que quería cambiar de carrera. Me sentía en falta. Como si esos dos años y medio hubieran sido una pérdida de tiempo no solo para mí, sino también para ellos, que habían hecho un esfuerzo gigante por ayudarme a pagar mis estudios.

No me retaron. Nadie se enojó conmigo. Mi mamá me abrazó preguntándome por qué había tenido miedo de contarles. No era por ellos. Era por mí. En ese momento supe que iba a ser docente.

Al día siguiente fui a trabajar con mi papá. Familia de zapateros: una fábrica que fundó mi bisabuelo y dos zapaterías. Ahí trabajaba toda la familia. Yo cubría algunos días y estaba siempre para las fiestas o día de la Madía, bien temprano estaba ahí: foto en mano.



La sala. Es el espacio tan único de los chicos del Jardín.

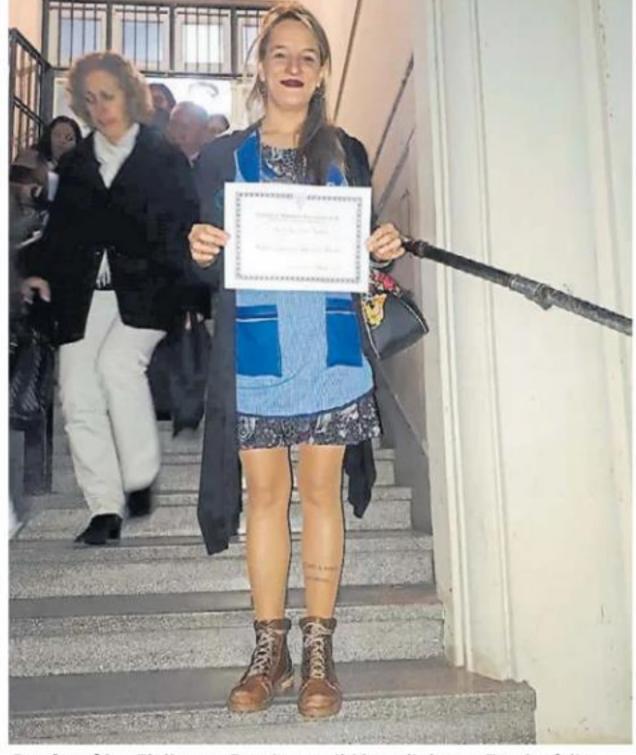

Graduación. El día que Romina recibió su diploma. Estaba feliz.

dre: Calzados Mallorca, una zapatería para señoras en Acoyte y Rivadavia, pleno Caballito. Había pasado días enteros ahí. Había caminado cientos de veces por esa esquina. Y de casualidad ese día supe que solamente a media cuadra, había un Profesorado.

Cerré el local y me crucé ¿Podía entrar así, como si nada? ¿Alguien me diría algo? ¿Había perdido todo el año y tenía que esperar hasta marzo del año siguiente o podía anotarme?

Respiré profundo, subí la escalera de afuera y me mandé con total seguridad.

Entré por primera vez al Normal 4 "Estanislao S. Zeballos". Había llegado justo unos minutos antes de que cerraran la inscripción. Había estado más de un mes abierta pero ese día era el último. Incluso, las últimas horas. Las vueltas de la vida hicieron que fuera a anotarme justo el último día, los últimos minutos del ingreso para cursar primer año en el segundo cuatrimestre.

Corrí a la fotocopiadora, imprimí los papeles, los llené y los entregué. Me faltaban las fotos carnet. Corrí hacia la casa de fotos que estaba sobre la calle Rosario, atrás del parque. Estaba cerrada. Pedí, rogué y supliqué que me dejaran llevarla al otro día. Ese día la suerte estuvo de mi lado y me dijeron que sí. Al otro

Unas semanas después ya estaba cursando el primer cuatrimestre de la carrera: ya había tenido profesoras a las que admiré profundamente y empezaban a mostrarme la cara de la docencia que no conocía. Claudia fue la primera: despertó mi amor por la Literatura. Le siguieron otras tantas: Paola en Matemática, Eleonora en expresión corporal, Claudio en Narración.

Poco después arranqué mis prácticas. Me enamoré de la sala. Solo las de inicial lo sabemos: la sala es nuestro templo. Una forma de vida. No, no es vocación. O sí, pero eso no alcanza para parar la olla. No romantizamos la docencia. Es un laburo como cualquier otro. Somos profesionales de la educación y



Les conté que quería cambiar de carrera. Me sentía en falta. Como si esos dos años y medio hubieran sido una pérdida de tiempo no solo para mí, sino también para ellos.

merecemos sueldos dignos y el reconocimiento que nos corresponde. Pero la sala tiene ese no sé qué que no se puede explicar, por eso no se compara con ningún otro laburo.

En mis prácticas tuve una profesora que fue mi mentora. Mariana había sido profesora en dos de mis seis prácticas docentes. Había desbloqueado una nueva pasión: enseñar a enseñar. Elegir ser profesora se lo debo a ella.

Estudiaba a la mañana y trabajaba a la tarde en un jardín como maestra. Conocí amigas que se convirtieron en mi familia. Hoy, varios años después, con Barbi, Dani y Estefi transitamos juntas la vida. La docencia es con otras. No se puede ser docente en soledad. O no se debería poder.

Empecé a dimensionar lo importante de nuestra tarea.

"¿Escuchaste, mamá, lo que me dijo la seño? Dijo que soy un genio", le decía Chamu de 3 años a su mamá, mientras la agarraba de la cara con las dos manos y la miraba fijamente a los ojos, lleno de orgullo. Dicen por ahí que si dimensionáramos profundamente el impacto de nuestras palabras y nuestras acciones, ser docente nos asustaría. Ese día entendí el por qué. Ese día pude darme cuenta de que no somos más que el recuerdo de las sensaciones que alguna vez provocamos.

Sociedad CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

Hace poco encontré una carta de una mamá. Decía que cada día al dejar a su hija en el jardín sentía la tranquilidad que solo siente cuando está con ella.

El pedagogo Paulo Freire decía: "Educar es un acto de amor, por tanto, un acto de valor". Y nada más acertado. Se necesita valor para entrar cada día a un aula con la responsabilidad que eso implica, pero también con la convicción a flor de piel y nuestro delantal como bandera.

En tiempos hostiles, la escuela es caja de resonancia de todo lo que sucede afuera, pero también es refugio.

Corría el año 2019. Me había enterado que estaba embarazada y tan solo 2 semanas después perdí el embarazo. Tenía una angustia que solamente se me iba cuando pisaba la sala. Llegar al jardín, poner música, cantar un rato, bailar, abrazar y sentirme contenida por las manos chiquititas.

En el camino encontré mucha gente que vivía la docencia como yo. Esas se convirtieron en mis amigas: "Vamos espalda con espalda, amiga, porque de la mano siempre los pibes", me dijo una vez una de ellas. Y esa frase se me grabó para siempre, justo al lado del delantal que tengo tatuado en la muñeca izquierda hace ya algunos años.

Terminé mi carrera. Era Profesora de Educación Inicial.

¿Cuántas veces subí y bajé esas escaleras? ¿Cuántos mates tomé en esas aulas?

Fui elegida por mis compañeras para escribir y leer el discurso en el acto de colación. Fueron 5 años en los que cursé más de 40 materias. El día que me iba lo hice con una idea en la cabeza: Quería volver. No quería irme del Normal 4, ese lugar me había mostrado un mundo que no conocía. Iba a volver, como profesora a formar futuras docentes. Para eso necesitaba formarme durante algunos años y obtener el título de Licenciada.

Lo hice: me recibí de Licenciada, hice postítulos y más de 40 cursos, entre otras tantas cosas.

Un día, mientras bañaba a mi hijo recibí un llamado. Era la coordinadora del Normal 4. Para ese entonces todavía no abandonaba la sala, pero era profesora de varias cátedras de otros profesorados. Necesitaban cubrir una cátedra y yo era la siguiente en el listado. No escuché los horarios, no sabía si nos cuadraban familiarmente pero dije que sí, sin dudarlo. Corté el teléfono y me puse a llorar. Sí, algunos dirán que hay sueños más pretenciosos. Pero la vara de los míos es poder habitar los espacios que me hacen sentir segura y en casa. Y el Normal 4 se había convertido en uno de esos lugares para mí.

Volví. Volví papeles en mano. Subí otra vez la escalera. Otra escalera, pasillo, doblar a la derecha, bajar la primera escalera, luego la segunda, doblar a la izquierda, al fondo: Bedelía. Esta vez era profesora. Hoy, algunos años después ese lugar se convirtió en un segundo hogar para mí.

Llamé a mis viejos y les conté. Se alegraron por mí, como siempre lo hicieron. Después le escribí a Mariana, que ya estaba al tanto. Ahora éramos colegas. Estuve dando esa materia varios años durante los cuales no paré de formarme ni un día.

En julio del año pasado dejé la sala para tomar una cátedra que me ofrecieron. Me despedí del jardín. Salí de la sala por última vez con más dudas que certezas, pensando si algún día iba a volver. Mis amigas, la banda del JII 8, me hicieron la más linda despedida que pude tener. En diciembre volví para ver como mis alumnos y alumnas de sala de 5 egresaban. Llegué sin delantal porque iba de



Carta. Una madre le dijo que al dejar a su hija en el Jardín sentía la tranquilidad que solo tenía cuando estaba con ella. EMMANUEL FERNÁNDEZ

#### **LA AUTORA**

Romina B. Fernández Oliver es Profesora y Licenciada en Educación Inicial. Trabajó durante varios años en Jardines de CABA y actualmente es profesora de didáctica y prácticas docentes en Institutos de Formación Docente. Administra el Instagram para familias y docentes @infancias.con.s con más de 17000 seguidoras. A la docencia le debe el amor de su vida, con quien comparte un hijo de 3 años, y un puñado de amigas que ya son parte de su familia, es por eso que su vida transcurre entre debates docentes, incluso en las noches de vino y cena con amigas.

### Una decisión con vericuetos



#### Sensaciones

#### **Daniel Ulanovsky Sack**

dulanovsky@clarin.com

Medicina. Abogacía. Ingeniería. Ciencias Económicas. Soy de una época en que las carreras tradicionales se percibían como las únicas. Pero a mí me entusiasmaba el periodismo aunque en esos años -preinternet-cubrir las noticias carecía de glamour. Era un oficio, más que una profesión. Si hasta se ofrecían cursos por correo: imaginemos (¡mejor no!) el nivel. Recuerdo, adolescente, que leía con avidez esas publicidades aunque nunca me animé a mandar una carta para recabar datos.

Una profesora de quinto año me regañaba: "Estudie algo serio, Ulanovsky". Y a mí me seguía gustando el Periodismo. Luego de estar cerrada por la dictadura un par de años, justo se reabrió la carrera de Comunicación en la Universidad Nacional de Rosario. Raudo, marché a una oficina de informes a buscar el programa de estudios, con ignorancia y desconfianza. Mi papá,

ingeniero, me dio una excelente sugerencia: "Sos joven, probá un año y si no cambiás". Si bien el nivel era malo, la carrera me encantó y aún sigo en la profesión. Ni cansado ni aburrido.

Puede sonar egoísta. O triste u oler a resignación, pero hay una verdad que no por eso deja de ser cierta. Las crisis que ha soportado el país en estas décadas han actuado como un especie de permiso para estudiar carreras atípicas. Cuando un médico no debía rezar para llegar a fin de mes, cuando los abogados no hacían tareas de gestores para sobrevivir, cuando los contadores no buscaban clientes monotributistas, cursar una carrera "en serio" tenía su lógica. Las hecatombes nos igualaron. A un periodista, cierto, le cuesta pagar el alquiler pero a un médico también. ¿Entonces por qué no inclinarse hacia el lado de la sed?

No me gustaría sonar materialista. Lo ideal es siempre seguir la vocación. Sin embargo, tener tres trabajos para concretarlo no ayuda a ser feliz. Son temas a poner en la balanza: lo que quiero y lo que va a permitir desarrollarme. Es un lazo compacto, complejo, pero vale ser analizado para evitar sorpresas a veces destructivas.

visita. Mis amigas me esperaban con uno para mí, y el honor de poder formar parte del acto y entregarles sus diplomas. Lloré de nostalgia y emoción durante todo el día. Me pregunté si era hora de volver.

Este año supe que Mariana se jubilaba y sus horas salían a concurso. Nuevamente era la siguiente en el listado. Eran las horas de Mariana, las había concursado y me las estaban ofreciendo. Eso implicaba que no volvía a la sala. "Te dejo el reino, Simba, cuídalo", me dijo entre risas en uno de esos pasillos que me vieron crecer docente. Nos dimos un abrazo y se fue.

Ahora paso muchísimos días en el Normal. Extraño ponerme el delantal cuadrillé y entrar a la sala. Soy profesora de prácticas y vivo el jardín desde otro lado. La mayoría de las veces cuando observo a mis estudiantes, me muero de ganas de sentarme en el piso a jugar. Estudio muchísimo y amo mi trabajo, aunque algunas veces reniegue. Muchas de mis profesoras ahora son mis colegas y sigo aprendiendo con ellas. Administro un Instagram con más de 17.000 seguidoras docentes y un Facebook a punto de llegar a las 100.000.

Se preguntarán si alguna vez le conté a mi profesor de Literatura que no se había equivocado, que estaba destinada a ser docente. Mientras escribo estas palabras, está al lado mío. Todavía tiene la mirada clavada en el libro, igual que aquel día y me sonríe por arriba. Le conozco la sonrisa. Es una de mis preferidas. Nuestro hijo de 3 años arma rompecabezas al costado de la mesa. Dice que quiere trabajar "de libros" como nosotros. La docencia nos encontró muchos años después de que terminé la secundaria. Le recordé esa prueba. Agradecí una vez más a la docencia por habérmelo puesto en el camino. Ya hace más de 10 años de ese día. Caímos en la Escuela Pública que nos cría y nos amontona.

La escuela pública que nos transformó.

De acá, no nos vamos más.

Podés escribirnos para compartir tu historia a mundosintimos@clarin.com

### Deportes

Copa América

## Argentina-Colombia y los cinco duelos individuales que pueden ser clave para definir la final

Son cinco micro partidos que se darán mañana y que podrían volcar la balanza para un lado o para el otro. El desafío de controlar a Messi, James Rodríguez, Julián o Lautaro, Luis Díaz...



#### MIAMI, ESTADOS UNIDOS

Diego Provenzano dprovenzano@clarin.com

Es la final que todos esperaban. Argentina y Colombia estaban destinados a chocar mañana por el título de la Copa América desde que se realizó el sorteo. Los argumentos futbolísticos respaldan esa sentencia, incluso por encima del morbo que podría haber significado otra vez verse las caras con Brasil, como hace tres años en el Maracaná, o incluso contra la Uruguay de Marcelo Bielsa.

Porque el invicto de 28 partidos arrastran los cafeteros (25 de ellos bajo la conducción del argentino Néstor Lorenzo) es un desafío en sí mismo y sirve de combustible, si es que se necesita, para los futbolistas de la Scaloneta, todavía "con hambre", como admitió el arquero Emiliano Dibu Martínez.

Y, más allá que colectivamente son los dos mejores del continente en la actualidad, también este cruce se puede entender desde el salto de calidad de las individualidades. A Colombia, como le pasó a Argentina, se le unieron un grupo

#### **CALENTANDO LA PREVIA**

En diálogo con Radio Mitre, Adolfo Valencia, ex delantero de la selección Colombia, dejó algunas frases que hicieron mucho ruido. La más resonante fue, sin dudas, la que hizo alusión a Lionel Messi y en la que también la ligó Ángel Di María. "No podemos descartar lo inteligente que es Messi, pero ya no es el de 23 años. Ha perdido velocidad y fuerza, igual que Di María. Esa será la ventaja que tendremos, lo físico", polemizó el recordado "Tren", que fue autor del último gol en el histórico 5-0 sobre Argentina en 1993.

muy fuerte y comprometido con niveles que son superiores en la Selección que en los clubes.

La posesión de la pelota será un tesoro fundamental. A ambos les queda más cómodo tenerla, más allá que han demostrado también saber pelear para defender, como Argentina ante Ecuador en cuartos y Colombia frente a Uruguay en semis, jugando todo el segundo tiempo con un hombre menos.

Entonces, la final en el estadio Hard Rock de Miami puede tener su análisis previo desde cinco duelos en diferentes sectores de la cancha que podrían volcar la balanza de uno u otro lado. Cinco micro partidos dentro del mismo partido.

#### Emiliano Martínez vs Camilo Vargas

Los arqueros serán fundamentales, aunque suene a Verdad de Perogrullo. La preponderancia del marplatense es notoria en la Argentina, con 32 vallas invictas en 44 partidos jugados. En esta Copa le convirtieron un gol, a los 91 minutos y frente a Ecuador, donde después fue héroe en los penales. Vargas, en tanto, comparte su joven experiencia en el seleccionado. Disputó 28 encuentros y recibió 22 goles. En este torneo, ambos promediaron 1,8 atajadas por partido, lo que denota el buen trabajo defensivo.







Luis Díaz vs Montiel o Molina. El del Liverpool complicó varias veces a la Selección.

#### Molina o Montiel vs Luis Díaz

Uno de los baluartes ofensivos de Colombia es la velocidad y habilidad de Luis Díaz. El extremo izquierdo, a pierna cambiada, se plantará contra Gonzalo Montiel o Nahuel Molina. El surgido en River ya tiene en su lomo haber marcado a Neymar en la final 2021 y el alargue ante Francia (su mano fue el penal que permitió llegar a los penales). El delantero del Liverpool gambeteó la mitad de las veces que se lo propuso en este torneo, pero también promedió un 12,4 de pérdidas.

#### Rodrigo De Paul vs James Rodriguez

El mediocampista argentino es un sabueso. Es la bandera de la recuperación tras pérdida que tanto se le envidia a la Argentina. La libertad que, junto a Alexis Mac Allister, le permitan tener al '10' colombiano, podría ser decisiva. Porque James ha dado seis asistencias en esta Copa América, de su zurda salió lo mejor de los cafeteros. Para atacar, suele tirarse del lado que debería custodiar De Paul y asociarse con Luis Díaz. Su pegada para el juego aéreo será otro punto fundamental.

#### Lionel Messi vs Jefferson Lerma

La Pulga ha tenido vaivenes, pero se sabe que es decisivo en instancias definitorias. De hecho, tuvo participación en todos los goles de Argentina cada vez que jugó (con Perú estuvo ausente), más allá que sólo convirtió un tanto. Se ha tirado a la banda, ha ido por dentro y contra Canadá hasta rememoró el falso 9'. Lerma intentará ser su som-

#### Montiel ayer se entrenó a la par de sus compañeros. ¿Juega él o Molina la final?

bra, más allá que Colombia no prepara una marca personal. El mediocampista, autor del gol de la clasificación a la final de cabeza, recuperó un promedio de cuatro pelotas por partido y ganó la mitad de sus duelos.

#### Lautaro Martínez/Julián Álvarez vs Sánchez/Cuesta

La elección del centrodelantero puede ser fundamental para Scaloni. La dupla central colombiana es parecida en características a la de Argentina. Davinson Sánchez tiene la altura y Carlos Cuesta la velocidad, para alternarse. La presencia de Lautaro Martínez más de fijación puede ser una invitación a atacar sus espaldas, pero la movilidad de Julián Álvarez provocaría sacarle referencia. Los '9' argentinos hicieron seis de los ocho goles que tiene la Albiceleste en el certamen.





De Paul vs James Rodríguez. El 10 colombiano es un gran asistidor.





Lautaro o Julián vs Sánchez/Cuesta. Scalonin tiene que elegir un 9. Selección. Brutal.

# El Dibu Martínez: "Sabemos que el hambre de este grupo todavía está"

En una charla con Clarín, el arquero asegura: "Nos comprometimos a dar un paso adelante".



Héroe nacional. Con atajadas clave, como este penal ante Ecuador, Dibu se convirtió en ídolo. AFP

MIAMI. ENVIADO ESPECIAL

Emiliano Martínez es un héroe nacional. Todavía no aparecieron esas ocurrencias de redes sociales como con Javier Mascherano en el Mundial de Brasil 2014, cuando lo proponían para ir a recuperar las Islas Malvinas o negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero el arquero de la Selección Argentina se metió en el corazón de los hinchas con tres años soñados, pero que no lo marean. Es que mañana ante Colombia, justo el rival ante el que empezó a nacer la leyenda en 2021, intentará defender con éxito el título de la Copa América para quedarse con el bicampeonato.

Es uno de los puntales del quinquenio dorado de la Albiceleste, con Triple Corona incluida sumando la Finalissima y el Mundial de Qatar. Su injerencia en los resultados lo ubica en el podio de la Era Scaloni, por los momentos puntuales de sus intervenciones en los partidos más importantes de este ciclo.

El marplatense de 31 años habló con **Clarín** después de la victoria ante Canadá en Nueva Jersey por 2 a 0, donde volvió a sumar una valla invicta para agigantar sus números. Son 32 veces las que no le convirtieron un gol en 44 partidos defendiendo la camiseta de la Calacción. Prutal

"Sabíamos que iba a ser jodido también, Canadá es un equipo muy bravo, porque tiene buenos delanteros y buenos jugadores, las canchas no son las mejores y me parece que hicimos el mejor partido de la Copa América", valoró en las entrañas del estadio MetLife.

Y agregó: "La verdad es que no me llegan mucho acá, es más intervenir con los pies que otra cosa, la gente de adelante mío hace muy fácil el trabajo para mí".

Sus bailes y looks para cada batalla se vuelven virales al segundo. Es una cuestión de simbiosis con los hinchas que, como ya se ha explicado, surge desde el mismo momento de la salida a la entrada en calor, en el que se alimenta de las ovaciones constantes. Hoy, está muy cerca del reconocimiento a Lionel Messi al momento del anuncio de la formación por los altoparlantes.

Pero Dibu no se obnubila. Tiene un objetivo claro y es volver a levantar un trofeo con la Selección Argentina. Sabe que, ante Ecuador, hubo una merma en el rendimiento que fue general, colectiva, pero eso quedó atrás y solo apunta a la final de este domingo contra Colombia.

Los recuerdos ante los cafeteros todavía están frescos. Tres penales atajados en la semifinal de
la Copa América 2021, cuando la
ausencia de público en las tribu-

nas por la pandemia permitió inmortalizar el "Mirá que te como, hermano", para Yerry Mina. Después, fue artífice de la última derrota de Colombia antes de los 28 encuentros invicto, en febrero de 2022 con gol de Lautaro Martínez en Córdoba.

"Todos los partidos son mejorables, la realidad es que nos están llegando bastante al arco y tenemos que mejorar un poquito eso. Hay que tener un poquito más de tranquilidad en la salida de juego, así que esperemos en la final mejorar un poco más", remarcó.

"Nosotros vamos disfrutando a nuestra manera, ganando y estos cuatro días disfrutando muchísimo. Sabemos que el hambre está, que la entrega está, hoy nos comprometimos a dar un paso adelante", completó.

Y, por último, dejó un mensaje positivo para los fanáticos que se ilusionan con una vuelta olímpica: "Creo que hay que seguir apoyando, no sólo los hinchas, sino toda la gente, los periodistas, tenemos que estar todos unidos en este momento. No es fácil llegar a otra final, hay que entender que no siempre pasa, hoy en día lo logramos de vuelta, jugamos tres seguidas. Hay que disfrutar como argentinos, ser positivos, tirar todos para adelante, nada de críticas y terminar esto como lo empeza-

Deportes

CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

#### Copa América

## Milei y su chicana a la AFA: "Las SADs tienen a los mejores"

El Presidente insiste en su deseo de habilitar las sociedades anónimas en el fútbol. Desde la entidad no polemizan, pero creen que la idea "es muy difícil".

A horas de que la Selección argentina juegue la final de la Copa América contra Colombia, con la chance concreta de sumar una nueva estrella para la AFA, a la institución que preside Claudio Tapia le espera otra batalla: la avanzada final del Gobierno Nacional en busca de que se permitan las sociedades anónimas deportivas, sin el freno de los amparos ante la Justicia.

Desde Casa Rosada, el presidente Javier Milei se encargó ayer de ponerle más picante a un tema del que se viene hablando desde hace meses pero que podría terminar de explotar tras la asunción de Federico Sturzenegger al frente del flamante Ministerio de Desregulación y Transformación. Tal como escribió el periodista Marcelo Bonelli en su columna ayer en Clarín, Sturzenegger inicia su gestión con la misión de reglamentar las sociedades anónimas deportivas.

En su cuenta de la red social X, habitual modo de comunicación, el presidente envió una *chicana* dedicada a Tapia utilizando la formación del equipo argentino en la Copa América.

Los nombres de Lionel Messi, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, *Di*bu Martínez y *Cuti* Romero, entre otros, aparecen desparramados so-



Trío. Scioli y Garro, las espadas de Milei en el deporte. G. RODRÍGUEZ ADAMI

bre un campo de juego, con la aclaración caso por caso del club en el que se desempeñan.

"Pregunta técnica -comienza diciendo Milei en tono irónico-. Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol".

En el mismo sentido, poco después Milei retuiteó el mensaje de un seguidor que le augura que "el fútbol argentino, con clubes privados como Europa, va a ser el mejor fútbol del mundo. El que no quiere es porque algún curro tiene".



PREGUNTA TECNICA
Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas
Deportivas ¿por qué motivo permite que el
plantel titular provenga de estas sociedades?
¿Acaso será que los resultados son importantes
y las SADs tienen a los mejores? No más
socialismo pobrista en el fútbol.



Sociedades Anónimas Deportivas

El tuit. Esto escribió el presidente.

Los dichos de Milei en Twitter generaron un revuelo de consideración y muchos reposteos del presidente para los comentarios de aprobación, a la vez que respuestas para quienes refutaban su planteo, explicando que cada uno de esos jugadores se formaron en clubes que funcionan como asociaciones civiles sin fines de lucro.

Al autor de un mensaje en conta de su mirada, Milei le respondió: "Se nota que sos muy orgulloso con la ajena y obviamente no te interesa la calidad del espectáculo ni el nivel de competitividad de nuestra liga. Tu romanticismo (con la ajena) más temprano que tarde matará a nuestro querido fútbol argentino".

Los roces entre Milei y la AFA comenzaron antes de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales. En plena campaña, trascendió una entrevista de 2022 en la que el economista se declaraba a favor de las SADs en el fútbol. La AFA, cercana al ex oficialismo representado en Sergio Massa, fogoneó que los clubes de todas las categorías iniciaran una cadena en redes sociales manifestando su rechazo a las SADs. Tras los resultados electorales, Milei incluyó la figura de las SADs en el paquete de leyes que buscó impulsar apenas empezó a acomodarse en su despacho.

Con la aprobación de la Ley Bases, el oficialismo ahora parece decidido a ir por la AFA. En el Hotel Lowes de Coral Gables, el búnker de la selección en Miami, saben que los tuits del presidente esconden otra intencionalidad. Formalmente le dijeron a La Nación que "desde la AFA y de manera institucional" no iban a contestar las provocaciones. Y que tampoco lo harían "los referentes más importantes" de la asociación. Ese no es el estilo de *Chiqui* Tapia.

Fuentes de la AFA consultadas por Clarín en Miami prefirieron no polemizar porque sostienen que están en otra sintonía, a punto de la final de la Copa América. De todas maneras, siguen el tema muy de cerca y reafirman que es muy difícil que esa avanzada prospere.

## La reventa oficial vuela y hay entradas de hasta 5.000 dólares

MIAMI, EEUU. ENVIADO ESPECIAL

Habrá poco más de 65.000 personas en el estadio Hard Rock de Miami cuando Argentina y Colombia definan la Copa América 2024. Eso es seguro, aunque todavía los fanáticos que no tienen entradas aspiran a conseguir un lugar. ¿Cómo? En Estados Unidos está habilitada la reventa oficial y, a través de la web contratada por Conmebol, se pueden encontrar tickets, aunque a precios exorbitantes.

El estado de Florida tiene la mayor comunidad de argentinos, pero también de colombianos. Incluso son los *cafeteros* los que cuentan con mayor número de personas radicadas en esta ciudad: aproximadamente 1.000.000 de ciudadanos.

Desde el martes por la noche, cuando se confirmó la clasificación de los dirigidos por Lionel Scaloni, los precios empezaron a crecer. Veinticuatro horas después, ocurrió lo mismo a partir del triunfo del conjunto de Néstor Lorenzo sobre Uruguay.

En TicketMaster, la web oficial, se da una especie de puja tecnológica entre los poseedores de las entradas y los oferentes. A mayor interés, mayor precio. Así, las entradas más baratas arrancan a partir de los 1.250 dólares para verlo desde las ubicaciones más altas del estadio y detrás de los arcos.

En la zona baja de la cabecera, hay *tickets* que se ofrecen desde los 1.800 dólares y pueden llegar hasta los 3 000 Las zonas más costosas, como ocurre en cualquier evento deportivo, son los laterales y bien cercano al campo de juego. Para tratar de sentarse ahí a disfrutar de la final de la Copa América 2024 hay que desembolsar entre 3.000 y 5.000 dólares, el doble de lo que valían las entradas más caras para este partido decisivo cuando salieron a la venta. En ese momento, los precios más altos eran de 2.800.

Además de la definición del título entre uno de los más ganadores (Argentina, con 15) y una Colombia que solo pudo quedarse con el título en 2001 como anfitrión, ante México, habrá un show de Shakira en la previa, tal como ocurrió en la ceremonia inaugural, cuando el que actuó fue Fercho.



Lleno. Así lucirá el estadio Hard Rock en Miami para la final. REUTERS

53 **Deportes** CLARIN – SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

#### Copa América

## Bielsa explotó contra la Connebol y la prensa y defendió a sus jugadores

El técnico de Uruguay acusó a la organización tras la pelea en la tribuna: "Esto es una plaga de mentirosos".

#### CHARLOTTE, EEUU. ESPECIAL

Un Marcelo Bielsa auténtico y explosivo se presentó en la sala de conferencia en la previa del duelo entre Uruguay y Canadá por el tercer puesto. Enérgico y colérico, el entrenador disparó contra los periodistas y la Conmebol para defender a sus dirigidos luego de la reacción que tuvieron tras la eliminación contra Colombia. "Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si están agrediendo a su madre, a su esposa, a un bebé, ¿qué me van a preguntar? ¿Si los van a sancionar después? La sanción debería ser para los que obligaron a los futbolistas a reaccionar así. Qué van a suspender a los jugadores, pídanles disculpas, viejo", bramó Bielsa.

La conferencia de Bielsa quedará en el recuerdo. El técnico explotó en la segunda pregunta, cuando le consultaron por la presunta sanción a los futbolistas. Y ahí el Loco acusó a los periodistas de defender intereses espurios. "Los medios de comunicación no deben interrogar a nadie cuando tienen elemen-



Enérgico. Bielsa también tuvo un cruce con un periodista.

tos de juicio evidentes como para sacar conclusiones por sí mismos. El motivo que provoca una reacción es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se

está evaluando. ¿Cómo me pueden preguntar eso cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, madres,

agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo?", explicó el DT. Y arremetió: "La protección del espectáculo no tiene nada que ver con el equipo. Ustedes saben de quién es la responsabilidad. Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibidos las disculpas de quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar la integridad de los espectadores. Hay un porcentaje del periodismo que no agreden a determinados sectores porque no les conviene económicamente".

Ese fue el momento más tenso de la conferencia porque el periodista Rodrigo Romano -que trabaja en Teledoce, DirecTV e incluso en la AUF- se mostró visiblemente molesto por los dichos de Bielsa. "Es injusto lo que usted está diciendo. La mayoría de nosotros defendimos a los jugadores. Así que si me disculpa yo me voy a retirar", avisó el periodista, ya de pie y a punto de dejar el lugar. "Lo que usted está haciendo es una actuación. Yo hablé de un porcentaje de periodistas, no de todos, Gracias a Dios no sé quiénes son ustedes los periodistas", le respondió Bielsa.

El incidente generó revuelo en la conferencia y un par de periodistas se animaron a manifestarle sus posturas. "Este señor se va de la sala para no convalidar lo que yo digo. Yo acuso al porcentaje de periodistas que se calla, que no se enfrenta para conservar sus privilegios. Esto es simple: o le ponés el oído a las posibles sanciones o se lo ponés a la falta del pedido de disculpas. Acá falló la prevención y la puerta de escape y por eso los futbolistas reaccionaron así", sumó. Y amplió: "El periodismo responde a intereses, al poder. Hay una

porción del periodismo ecuánime y otra porción comprada que responde a los intereses de lo que el poder provoca: dinero. Como no soy estúpido, lo primero que yo dije es que no sé en qué proporción, pero sí que hay un porcentaje que no dice lo que debe decir y otra que dice lo que no debe decir".

Ya sobre el final de la conferencia, un Bielsa vehemente lanzó fuego para todos lados. "No me quiero prestar más. Uno actúa con miedo porque está constantemente amenazado. Todo este desborde mío tiene que ver con lo que uno va acumulando de cosas injustas. Todas las mentiras que se han dicho. Hicieron conferencias de prensa para decir que las canchas estaban perfectas, lo mismo que los campos de entrenamiento. Esto es una plaga de mentirosos. Ya dije todo

#### "Qué van a suspender a los jugadores, pídanles disculpas", dijo el DT.

lo que me prometí no decir. Es todo una vergüenza", aseguró Bielsa. Y afirmó: "No se puede seguir engañando con que las canchas están buenas. La jefa de campo de juego, que sé quién es y lo mal que hace su trabajo, hizo una conferencia para mentir. Yo vi fotos de lo que era el campo de entrenamiento de Bolivia. A Scaloni lo amenazaron para que no hable más".

"Los jugadores se vieron obligados a actuar así. Lo único que falta es que haya sanciones, es una cacería de brujas", cerró Bielsa una conferencia en la que se mostró con la autenticidad que lo distingue por sobre el resto. ¿Tendrá consecuencias?

### Los 11 futbolistas informados podrán jugar hoy con Canadá

La Conmebol informó a 11 futbolistas de la Selección de Uruguay por los enfrentamientos a golpes de puño con los hinchas colombianos en una de las tribunas del estadio Bank of America.

El informe llegó a las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en la noche del jueves, mismo día en que el organismo emitió dos comunicados en los que rechazaba la agresión y abría una investigación para evaluar posibles sanciones disciplinarias y económicas. Según trascendió en la prensa uruguaya, en los documentos aparecen los nombres, números de camiseta en la competencia y la causa imputada con el objetivo de aplicar futuros castigos.

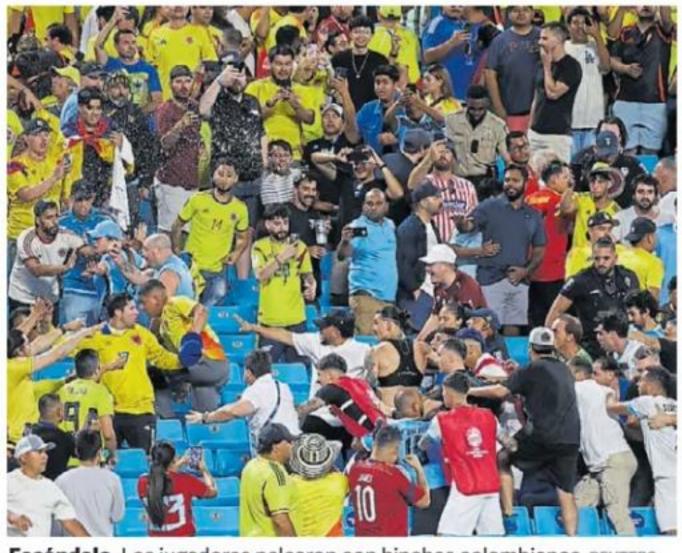

Los 11 futbolistas informados, Escándalo. Los jugadores pelearon con hinchas colombianos. REUTERS

con expedientes distintos según su grado de participación, son José Giménez (dorsal 2), Sebastián Cáceres (3), Ronald Araújo (4), Rodrigo Bentancur (6), Facundo Pellistri (11), Mathías Olivera (16), Matías Viña (17), Brian Rodríguez (18), Darwin Núñez (19), Emiliano Martínez (21) y Santiago Mele (23).

Ayer, la AUF publicó un comunicado en el que destacó que la actitud de los futbolistas "resultó inevitable y natural".

Lo que sigue ahora es la presentación el descargo de la AUF, y luego comenzará el plazo para que Conmebol analice individualmente los casos y resuelva las posibles sanciones futbolísticas y/o económicas. Por ese motivo, los 11 jugadores informados podrán jugar el partido por el tercer puesto, ante Canadá, que se jugará desde las 21 en el mismo estadio donde se registraron los incidentes.

¿Cuándo, entonces, cumplirán con las posibles suspensiones? Será cuando se reanuden las Elimi- site a Venezuela.■

| Uruguay                | Canadá            |
|------------------------|-------------------|
| Sergio Rochet          | Maxime Crepeau    |
| Nahitan Nández         | Alistair Johnston |
| José María Giménez     | Moise Bombito     |
| Sebastián Cáceres      | Derek Cornelius   |
| Lucas Olaza            | Richie Laryea     |
| Federico Valverde      | Ismael Koné       |
| Manuel Ugarte          | Stephen Eustaquio |
| Giorgian de Arrascaeta | Liam Millar       |
| Facundo Pellistri      | Jonathan David    |
| Darwin Núñez           | Jacob Shaffelburg |
| Cristian Olivera       | Cyle Larin        |
| DT: Marcelo Bielsa     | DT: Jesse Marsch  |

Cancha: Bank of America, Charlotte, Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).



natorias Sudamericanas para el Mundial 2026, desde el próximo mes de setiembre, cuando Uruguay reciba a Paraguay en el Centenario de Montevideo y luego vi54 CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024 **Deportes** 

#### Eurocopa







El joven maravilla. Lamine Yamal cumple 17 años y vale 90 millones. AFP

## Inglaterra-España, la final de los 2.500 millones de euros

Si bien el seleccionado dirigido por Southgate tiene mayor valor de mercado, los de De la Fuente son los favoritos. Mañana a las 16 definen en Berlín.

**BERLÍN ALEMANIA. ESPECIAL** 

España e Inglaterra animarán mañana la final de la Eurocopa, desde las 16 de la Argentina, en el estadio Olímpico de Berlín. La Roja buscará ser el seleccionado récord en el Viejo Continente y obtener su cuarto título en este campeonato, tras los de 1964, 2008 y 2012. Inglaterra, en tanto, viene de perder la última final, en Wembley, por penales ante Italia. Quiere su ansiada coronación. Y ambos equipos tienen con qué.

Que ambos seleccionados tienen jugadores talentosos lo sabe todo el mundo. Tal es así que a esta final se la puede tasar en 2.500 millones de euros, que es el valor de mercado de los futbolistas de Inglaterra y de España.

En el equipo inglés se destacan los mediocampistas Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City) y Bukayo Saka (Arsenal FC), que según el sitio Transfermarkt valen 180, 150 y 140 millones de euros, respectivamente.

Con ellos y el resto del plantel, la Selección inglesa eleva la cifra total de mercado a 1.494 millones de euros, bastante superior a los 1.002,50 millones de euros que acumulan los jugadores españoles, lo que da un total de 2.496,50 millones.

¿Cómo sigue la lista de los jugadores ingleses con mayor valor de mercado? Declan Rice (Arsenal FC) vale 120 millones de euros; Harry Kane (Bayern Munich), 100 millones; Cole Palmer (Chelsea), 80 millones; Trent Alexander-Arnold (Li-

verpool), 70 millones; Ollie Watkins (Aston Villa), 65 millones; Anthony Gordon (Newcastle United), 60 millones; Eberechi Eze (Crystal Palace), 55 millones; Conor Gallagher (Chelsea), Jarrod Bowen (West Ham United) e Ivan Toney (Brentford FC), 50 millones; y Marc Guéhi (Crystal Palace) y John Stones (Manchester City), 38 millones.

Del otro lado, en la Roja se destacan los mediocampistas Rodri, compañero de Foden en el City, y Pedri (Barcelona), valuados en 120 y 80 millones de euros, respectivamente.

Además, cuenta con una estrella en ascenso: el delantero Lamine Yamal, que con tan solo 16 años logró replicar su valor en la cancha en el mercado con 90 millones de euros.

¿Cuánto vale el resto? Nico Williams (Athletic Bilbao), 60 millones; Martín Zubimendi (Real Sociedad), Dani Olmo (RB Leipzig) y Mikel Merino (Real Sociedad), 50 millones; Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen) y Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), 45 millones; Robin Le Normand (Real Sociedad), 40 millones; David Raya (Arsenal), 35 millones; Fabián Ruiz (PSG) y Unai Simón (Athletic Bilbao): 30 millones; y Marc Cucurella (Chelsea) y Alex Remiro (Real Sociedad), 25 millones.

España es la favorita, apoyada también en su invicto y en que en el camino fue líder en un grupo en el que estaban el campeón defensor Italia y el semifinalista del Mundial 2022 (Croacia), y luego eliminó a Alemania en cuartos de final y a Francia en la semifinal.

"Han sido el mejor equipo -admitió el seleccionador inglés Gareth Southgate-. Pero ahora tenemos la misma posibilidad que ellos".

España no debe subestimar a Inglaterra, cuya tenacidad y carácter han estado por encima de su calidad de juego. Hace tres años, perdió la final en los penales ante Italia en casa. Hoy cuentan con jugadores capaces de cambiar las cosas. A lo largo del torneo, alguien siempre surge con un crucial gol: Bellingham para el empate en el tiempo añadido ante Eslovaquia en los octavos de final, Saka a los 80 minutos para igualar ante Suiza en cuartos de final e incluso el suplente Ollie Watkins a los 90, ante Países Bajos, en la semifinal.

España está al borde de una nueva era de éxito gracias a una joven promesa, un gran mediocampo y un cambio de filosofía. Yamal, quien hoy cumplirá 17 años, intentará coronar su increíble presentación como la nueva superestrella del fútbol y llevar a España a su primer trofeo importante desde los conseguidos entre 2008 y 2012. ■

#### **EL ESPAÑOL NO QUIERE COMPARACIONES**

#### Yamal, la foto con Messi y admiración por el crack argentino

La foto de un adolescente Lionel Messi bañando a un bebé llamado Lamine Yamal, surrealista para los amantes del fútbol, sigue dando que hablar.

Fue en 2007 y ahora, tras las buenas actuaciones del español en la Eurocopa y la clasificación de Leo para una nueva final de la Copa América con la Selección argentina, se vuelve a viralizar esa imagen.

"Le pasó la magia", dicen algu-

nos a modo de broma.

"Mi hijo es el mejor en todo; quizá él bendijo a Leo", se sumó Mounir Nasraoui Yamal, padre del crack del Barcelona.

El futbolista de 16 años, que mañana jugará con España la final de la Eurocopa ante Inglaterra, también se refirió a la foto en cuestión y fue un tanto más moderado en sus declaraciones que su padre.

"El primero que me enseñó la fo-

to fue mi padre, pero nunca la habíamos sacado a la luz. No queríamos las comparaciones entre Leo y yo", le dijo al periodista español Gerard Romero en un canal de Twitch.

"No creo que a nadie le moleste que lo comparen con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan, porque nunca serás como él", concluyó al respecto uno de los mejores jugadores de la Eurocopa.

#### SU CAMISETA YA ESTÁ AGOTADA

#### El martes presentan a Mbappé en el Bernabéu

Mientras la Eurocopa está por llegar a su fin, en Madrid se viene la parafernalia de la presentación de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu. El martes al mediodía es el momento elegido para que el francés sea ovacionado por 100.000 hinchas. Antes, obviamente, firmará junto al presidente Florentino Pérez su contrato por cinco temporadas.

Ya se pueden empezar a comprar las camisetas con el nombre del francés en la tienda oficial de Real Madrid, además de su número, que ya confirmó el club que será el nueve.

En el primer día se agotaron, como era previsible, y a los fanáticos ya se les informa que si la compran puede ser que pase "hasta un mes" en recibirla porque deben aumentar la producción. Está claro que Mbappé generará una revolución marketinera y futbolística en Madrid.

### IMÁS DIVERTIDA QUE NUNCA!



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | @ 🚯









CIO OTORGADO DENTRO DEL PROGRAMA 365. FORMAS DE PAGO: LAS QUE ACEPTEN LOS COMERCIOS AL PUBLICO GENERAL. HABITUALMENTE, EL DESCUENTO SE APLICARA SOBRE LOS PRECIOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU UTILIZACION CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTUNUMA DE BUENOS AIRES PARA CONDICIONES DE CADA BENEFICIO EN PARTICULAR, PODRAS ACCEDER DESDE HTTPS://365.CLARIN.COM/

56 **Deportes** CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

#### **Fútbol local**

### Un capítulo más en la polémica por la partida de Valentini a Fiorentina

El joven tiene arreglada su llegada a la Serie A en 2025 y Burdisso salió a desmentir que haya tenido que ver.

Boca se refuerza y espera su primer partido por los playoffs de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, programado para el miércoles a las 21.30. Mientras tanto, en La Ribera se habla de Nicolás Valentini y Nicolás Burdisso.

El juvenil que fue titular en la final de la Libertadores 2023 contra Fluminense y tuvo un exitoso paso por la Selección Sub 23 está en conflicto con el club por motivos contractuales. El zaguero no logró renovar su contrato con Boca y a fin de año podrá irse "libre", con el pase en su poder y sin dejarle dinero al club que lo formó.

Esa negociación frustrada hizo que Boca decidiera separarlo de la consideración del entrenador de turno, en este caso Diego Martínez. A Valentini "lo colgaron" y tampoco fue convocado por Javier Mascherano para París 2024.

Entonces apareció un nuevo destino: Fiorentina, club de la Serie A de Italia donde hasta hace muy poco supo oficiar Burdisso como manager. Valentini llegará en 2025 al club donde brilló Gabriel Batistuta y que tiene a Lucas Martínez



Adiós. Nicolás Valentini se irá de Boca en enero de 2025. AFP

Quarta, Lucas Beltrán y Nicolás González.

Burdisso, multicampeón con el Xeneize de la mano de Carlos Bianchi, mudó sus cruces y cabezazos

a Europa, y cuando se retiró del fútbol volvió en carácter de responsable del fútbol profesional entre 2018 y 2019, con Daniel Angelici como presidente.

Tras esa experiencia de sabor agridulce en Boca donde supo gestionar la llegada Daniele De Rossi, además de transferencias con saldo ambivalente para las arcas del club, Burdisso dejó su cargo a la vez que llegaba la era de Juan Román Riquelme como máxima figura.

En 2021, Burdisso desembarcó en las oficinas de Fiorentina y por eso los rumores comenzaron a conectarlo con el cada vez más candente tema Valentini. Poco afecto a las polémicas, el exfutbolista decidió expresarse al respecto y lo hizo a través de un duro comunicado en el que se desligó de la cuestión.

Burdisso calificó de "no verídicas" las menciones a su figura en el conflicto de Valentini con Boca, aclarando que sale a hablar porque lo tocan "donde más me duele", que es su sentimiento por el club que lo vio nacer como futbolista.

Burdisso avisó que dejó de trabajar en Fiorentina el 2 de junio pasado y explicó que en los tres años que trabajó en la Fiore nunca recomendó la contratación de Valentini ni se comunicó con él.

"No puedo hacerme cargo de lo que se dice en los medios y redes sociales. Lo que sí puedo hacerme cargo es de lo que hice: nunca estuve en contacto con el futbolista y tampoco sugerí incorporarlo. El arreglo se produce 45 días después de que dejé mi puesto", sostuvo.

El cierre del mensaje de Burdisso está dedicado a Boca y sus hinchas: "Boca fue, es y será mi casa. Nunca contraté (y esto también quiero dejarlo por escrito: ni voy a contratar) a un futbolista libre del equipo en el que crecí como futbolista, como director deportivo y, sobre todo, como persona. No voy a ir en contra de los intereses económicos y deportivos del club de mi vida". ■

#### Amistosos en La Paternal: un 0-0 y un triunfo del Bicho

Independiente y Argentinos jugaron ayer dos amistosos en La Paternal: el primer terminó 0 a 0 y el segundo lo ganó 3-1 el local.

En el 0-0, Independiente formó con: Rodrigo Rey; Santiago Salle, Juan Fedorco, Joaquín Laso, Damián Pérez; Martínez, Marcone, Alex Luna, Lucas González, Santiago Hidalgo; y Gabriel Ávalos. En el segundo tiempo ingresaron Canelo, Santiago López, Neves, Quiñónez, Pellegrino y Lomónaco.

Argentinos alineó a: Diego Rodríguez; Santamaría, Jonathan Galvan, Francisco Álvarez, Vega; Lescano, Gamarra, Alan Rodríguez; Gastón Verón, Maximiliano Romero y Leonardo Heredia.

En el 3-1 los goles fueron de Montiel (2) y Díaz Chaves, mientras que Tarzia lo hizo para Independiente. Agustín Mangiaut le tapó un penal a Buffarini.
■



DT. Vaccari (Independiente).

### Un gol de penal destapó otro escándalo en el Federal A

#### Luciano Bottesi

lbottesi@clarin.com

En la temporada 2024, el Federal A, en la tercera división del fútbol argentino, fue noticia por el caso Sansinena, la institución que renunció a la competencia; el de Cipoletti, cuya presidenta recibió en su domicilio un sobre con seis balas; y ahora el de Círculo Deportivo Otamendi, cuyo equipo está sospechado de "arreglar" partidos.

Círculo había arrancado con todo en el debut como entrenador en el circuito profesional de David Ramírez, ex campeón en Vélez y jugador del Godoy Cruz que por primera vez estuvo en una Libertadores.

triunfos -tres consecutivos-, fue protagonista. Pero no volvió a sumar de a tres hasta la fecha 14: durante los nueve compromisos del medio, logró apenas 3 puntos.

El último partido de Ramírez fue el fin de semana pasado, cuando su equipo perdió 3 a 1 de local ante Santamarina. El segundo tanto del equipo de Tandil fue de penal y la actuación del arquero Facundo Désima, fue por lo menos llamativa: pareció agachar la cabeza permitiendo que la pelota entrara. Fue su último partido.

¿Qué dijo Ramírez? "Que el arquero se haya agachado en el penal, según me explicó el entrenador de arqueros, fue porque se resbaló, y de repente le vino (la pelo-

me, como acto reflejo, se corrió... Un arquero que se deja hacer un gol se tira para un costado y no saca la cabeza", analizó quien fue reemplazado por Marcelo Straccia, un viejo conocido del club.

El fin de semana pasado, desde la tribuna, los hinchas despidieron a los jugadores al grito de "chorros", "sinvergüenzas" y "ladrones".

"Ahora me voy preocupado por lo que ustedes me dicen. Yo no me di cuenta de ninguna anomalía y pongo las manos en el fuego por estos jugadores hasta que me demuestren lo contrario", cerró su defensa el Mago Ramírez.

Alguien le demostró lo contrario a su reemplazante, ya que sin haber culminado siguiera una prác-Hasta la sexta fecha, con cuatro ta) a la cara, y para que no lo lastitica, dejó claro que tiene pleno co-Straccia. ■

nocimiento, no solo del plantel, sino de las particularidades que atraviesa.

"Estoy al tanto de todo lo que ha sucedido, de quién se fue, quién se quedó y quién se seguirá yendo. No vine a convencer a nadie. El que no se quiera quedar en Círculo es el mejor momento para irse. Si me quedo sin jugadores, iré a buscar abajo y jugaré con los pibes", indicó Straccia.

El entrenador regresa tras un paso por el fútbol de Bolivia y concretará su segunda etapa en el club, tras la primera en 2022 cuando también peleó por mantener la categoría. Prefiere no hablar de apuestas, corrupción, arreglos o delitos. Llega, pone el lomo, pero quiere mirar para adelante.

"Yo sé todo, pero para no andar dando detalles, prefiero generalizar. El fútbol ha cambiado tanto, que hoy hay que tomar decisiones que antes no había que tomar a la hora de armar un plantel", admitió

#### River y otra prueba ante Olimpia

Después del 1-1 con Millonarios, River volverá esta tarde a probarse ante su gente, porque desde las 17.30 (televisa Disney+) enfrentará a Olimpia de Paraguay, dirigido por Martín Palermo y con Lucas Pratto en su formación.

Como aperitivo, a las 14.45 se jugará la Supercopa del fútbol senior entre River y Tigre, con la presencia de Ariel Ortega.

En tanto, Franco Carboni firmó su contrato después de debutar ante Millonarios. "Muy feliz por mi primer partido en este gran club", expresó el lateral que llegó cedido hasta diciembre de 2025, con una opción de compra de 4 millones de euros.





## Llega una nueva aventura de Zenón, Percherón y los amigos de La Granja



Además, como siempre, las mejores actividades para que los más chicos aprendan y se diviertan.



Bajo licencia de Leader Music S.A © 2024.

Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

### PEDILA EN TU KIOSCO!

58 CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024 **Deportes** 

#### **Tenis**



Al ataque. Novak Djokovic se impuso sobre el italiano Musetti en sets corridos. EFE



Con lo justo. Carlos Alcaraz necesitó cuatro parciales para eliminar al ruso Medvedev. EFE

### Djokovic y Alcaraz repetirán en Wimbledon la final de 2023

Dos ex número 1 del mundo se enfrentarán mañana en la definición del torneo más importante. Hace 12 meses ganó el español en un partidazo.

#### LONDRES, INGLATERRA. ESPECIAL

Miguel de Cervantes puso en la boca de Sansón Carrasco, en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, la frase proverbial "nunca segundas partes fueron buenas". Pero en el deporte ese refrán no es aplicable, menos aún cuando Novak Djokovic y Carlos Alcaraz son nuevamente los finalistas de Wimbledon, donde el año pasado se impuso el español.

El serbio de 37 años irá por la revancha ante un rival 16 años más joven y si lo logra igualará el récord de ocho coronas en el All England que ostenta el ya retirado astro suizo Roger Federer, tras sus títulos

en 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022. Además quedará como el máximo ganador de Grand Slam, marca que comparte con Margaret Court, con 25 títulos.

Alcaraz, tercero del ranking que encabeza el italiano Jannik Sinner, avanzó a su cuarta final de un Grand Slam y conquistó los títulos de Flushing Meadows en 2022, Wimbledon en 2023 y Roland Garros en 2024. "Siento que ya no soy un novato. Ya sé lo que voy a sentir antes de jugar una final. Ya estuve antes en esta situación", valoró quien para llegar a esa instancia volvió a frustrar como hace un año al ruso Daniil Medvedev.

Ahora Alcaraz falló mucho en el

arranque de su semifinal-cometió 15 errores no forzados frente a ocho-y por tercera vez en el torneo cedió el primer set. Fue en el tie break. "Empecé muy nervioso. Daniil estaba dominando el partido, jugando un gran tenis. Fue difícil para mí el inicio", reconoció.

Pero supo sobreponerse a ese primer revés psicológico y en el cuarto juego del segundo set rompió el saque de su rival para ponerse 3-1 y acabar ganándolo.

En el siguiente pronto volvió a quebrar para ponerse en ventaja de 2-1 y mantener la diferencia.

Imparable, el cuarto parcial fue el último: agresivo en su juego y arriesgando más con sus golpes,

rompió dos veces el servicio de Medvedev y se impuso por 6-7 (1-7), 6-3, 6-4 y 6-4.

"Al final hice un buen partido", resumió Alcaraz, dominante con cinco triunfos en siete enfrentamientos con Medvedev.

Djokovic salió a la cancha central después de Alcaraz. Y desde el inicio el segundo favorito mostró por qué disputará su 37ª final de un Grand Slam, la cifra más alta de la era Abierta. Pese a su operación de rodilla de hace poco más de un mes, venció al joven italiano Lorenzo Musetti, de 22 años y debutante en una semifinal de un torneo de esa categoría, por 6-4, 7-6 (7-2) y 6-4 para alcanzar su décima final en

Wimbledon y la sexta al hilo, lo que le permitió igualar la marca del sueco Bjorn Borg, finalista entre 1976 y 1981.

Aunque fue en tres sets, no le resultó sencillo de todos modos: en el parcial inicial pasó de 5-2 a 5-4, tuvo que recuperarse de un 3-1 en la segundo, donde desperdició un set point antes de imponerse en el tie break, y si bien quebró en el game inicial del tercero, antes de cerrar el partido desperdició tres match points en el 5-3 y salvó un break point en el 5-4. Al definir dejó con seis victorias en siete partidos su historial con Musetti y alargó su racha en las semifinales del torneo, donde perdió por última vez en 2012.

"Lo digo siempre: Wimbledon es el torneo con el que soñaba cuando era un niño y caían las bombas cerca de mi casa. Me miraba en un espejo y me veía en esta cancha", confesó Djokovic. "Estoy muy feliz de haber llegado a la final, pero no quiero pararme ahí: quiero el trofeo", agregó.

Con ambiciones fuertes pero distintas, Djokovic sabe que mañana le esperará "una gran batalla en la cancha", según dijo. Irá a pelear. ■

### Paolini y Krejcikova animan el cierre inesperado entre las mujeres

#### LONDRES, INGLATERRA. ESPECIAL

La italiana Jasmine Paolini y la checa Barbora Krejcikova, ambas de 28 años, buscarán hoy su primer título en Wimbledon en una final inesperada.

Para Paolini, que fue derrotada en la final de Roland Garros por la polaca Iga Swiatek, el partido servirá de revancha para olvidar la de-nina de Wimbledon.

cepción parisina.

De abuelos ghanés y polaca por parte materna, afrontará la séptima final de su carrera, la tercera de 2024 (ganó el título en Dubai en febrero).

Paolini, que sólo ganó dos títulos en su carrera (el de Dubai y Portoroz en 2021), es la primera jugadora de su país en llegar a la final feme-

Pero lo más sorprendente es que, hasta llegar a la presente edición del torneo, nunca había superado la primera ronda en sus seis participaciones anteriores.

"Estaría loca si dijera que iba a hacer este recorrido en Wimbledon. No tengo palabras", admitió Paolini. "Y dos finales seguidas de Grand Slam era una locura. No se puede creer, ¿verdad?", sostuvo.

Además, desde Serena Williams en 2016 ninguna tenista había alcanzado la final de Roland Garros y Wimbledon el mismo año.

La final constituirá sólo el segundo enfrentamiento entre las dos.

Ambas tenistas se enfrentaron en la clasificación de Australia 2018 con una fácil victoria de Krejcikova en dos sets.

"Fue hace mucho tiempo", señaló la propia Krejcikova restándole importancia a aquella victoria.

Krejcikova, que buscará su octavo título, también jugará su segunda final de un Grand Slam tras ganar la de Roland Garros en 2021 después de derrotar a la rusa Anasta- en 2023. ■

sia Pavlyuchenkova en tres sets.

Ganadora dos veces de Wimbledon en dobles, una especialidad en la que logró todos los títulos de Grand Slam y un oro olímpico, tuvo que enfrentar una lesión en la espalda en la temporada, imponiéndose sólo en tres partidos en cinco meses antes de recuperar plenamente su forma en Wimbledon.

"Tuve un año difícil por lo que nunca imaginé que podría alcanzar la final en Wimbledon", señaló Krejcikova, que puede darle a su país el segundo triunfo al hilo en el torneo más importante tras el triunfo de Marketa Vondrousova

Deportes 59

Rugby

### La historia de Matera va más allá de sus 100 tests

Símbolo de Los Pumas, el ex capitán llega hoy a un número extraordinario con la camiseta del seleccionado.

Pablo Matera llega a los 100 partidos con la camiseta de Los Pumas. Entre ese centenar de tests que se empezaron a contar desde el 1° de mayo de 2013 cuando debutó ante Chile y el que jugará hoy en Vélez pasó de todo. Hay tres Mundiales, los de 2015, 2019 y 2023, está la capitanía y los partidos memorables que inscribieron su nombre en la historia del seleccionado.

Triunfos como el 37-25 ante Sudáfrica en Durban en 2015 que cortó una racha de casi 40 años, la aplastante victoria ante Irlanda en los cuartos de final del Mundial de 2015 por 43-20 y el 23-19 en Gold Coast para vencer a Australia de visitante después de 35 años lo tienen entre los protagonistas y no precisamente por sumar puntos.

Matera tiene una potencia descomunal. No llega a los dos metros por apenas 10 centímetros, pero parece superarlos. Es gigante, de cerca mete miedo. Su juego combina fuerza, tackle y destrezas, además de mucha entrega y corazón. "No puedo ver que un rival le pega a un compañero, yo juego por mi país", le explicó al árbitro en el medio de un juego con Nueva Zelanda en el que estuvo a los empujones con Dan Coles.

Se destacó siempre en cada partido con Los Pumas o en el recorrido que lleva en clubes y franquicias. Prácticamente no experimentó como *finisher*; son contadas las veces que no fue titular.



El dueño de la pelota. Pablo Matera es un líder entre los forwards. AP

El punto de quiebre en su vida no llegó de la mano del rugby sino de sus propios actos, archivados a la vista de todos en la red social que reinó en la primera década del siglo. La muerte de Maradona y un homenaje por parte de los All Blacks en lugar de Los Pumas lo puso en el blanco de los cuestionamientos por tratarse del capitán.

Alguien escudriñó en su historial de Twitter y se topó con publicaciones de un @pablitomatera de 18 años que no encajaban con su presente a los 27 y 69 caps con Los Pumas. Sus viejas publicaciones cargadas de xeneofobia y clasismo cobraron una fuerza inesperada. La Unión Argentina de Rugby lo sancionó y además le quitó la capitanía. Pareció que había llegado el final de su carrera en el seleccionado. Pero no. Tras ofrecer sus disculpas y aclarar que sus lamentables consideraciones del pasado no lo representaban en el presente, con-

tinuó su carrera.

Pese a que en aquel momento era políticamente incorrecto no condenar aquellas publicaciones, muchos de sus compañeros cuestionaron el tenor del archivo que salió a la luz, pero salieron a bancarlo. Agustín Creevy, antes capitán, escribió una carta pública, Matías Moroni-entonces y ahora compañero- no le dio lugar a los cuestionamientos y exaltó la figura de quien siguió llamando "mi capitán" por un tiempo.

Desde entonces ese rol recae en Julián Montoya, aunque en ocasiones Matera vuelve a serlo: se mantuvo como subcapitán sostenido por sus compañeros; tiene una ascendencia enorme sobre el plantel. Tras quedar afuera del Mundial de Francia por un desgarro de grado 3 en el sector proximal del isquiotibial derecho, siguió en el plantel y se sostuvo como un líder.

"Cuando Pablo habla todos escuchan y se callan. Su palabra es muy importante para el equipo, siempre habla con las palabras justas y dice las cosas que hay que decir", lo elogió Moroni, su compañero desde hace casi 10 años.

Con el próximo Mundial como meta, al que llegará con 34 años, aquel Matera dio vuelta aquella página xenófoba y clasista que lo persigue con persistencia. Llega a los 100, una barrera que ya rompieron Agustín Creevy con 108 y Nicolás Sánchez con 104 test matches.

"Estoy contento. No tanto por los 100 partidos sino por estar acá. Vélez es un lugar que nos representa mucho, estuvimos muchos años jugando con Jaguares. Sentimos que es nuestro estadio", dijo. Con un recorrido que comenzó en Alumni, siguió en Leicester, Jaguares, Stade Français, Crusaders y Honda Heat, desde hoy se contará con tres dígitos con la camiseta argentina. Mientras, en Tortuguitas, hay gente de rojo y blanco que sueña con su regreso. ■

### Libreta de polideportivo

Ciclismo

#### La etapa de Philipsen

El belga Jasper Philipsen ganó la 13° etapa del Tour de Francia sobre 165 metros entre Agen y Pau tras un sprint que se definió con 3h23m09 mientras el esloveno y bicampeón Tadej Pogacar mantuvo la camiseta amarilla del líder con un minuto y seis segundos de diferencia ante Remco Evenepoel.



**Jasper Philipsen** 

Basquetbol

#### Descuento de Boca

Tras perder sus dos primeros partidos en Córdoba, Boca se recuperó con una victoria como local por 77 a 68 y la serie final de la Liga Nacional tiene a Instituto en ventaja por 2 a 1. El ganador tuvo a la gran figura del encuentro: Leonel Schattmann estuvo intratable con 25 puntos y cinco rebotes.

Atletismo

#### El "diamante" Benjamin

El estadounidense Rai Benjamin, subcampeón olímpico en Tokio 2020, ganó los 400 metros con vallas en la Liga de Diamante de Montecarlo y superó al noruego Karsten Warholm y el brasileño Alison dos Santos. La prueba era la más atractiva del programa y se definió en 46s67.

Automovilismo

#### Sin escrúpulos

El tercer implicado por el presunto caso de chantaje a la familia de Michael Schumacher, un ex guardia de seguridad, es sospechoso de haber suministrado a otros dos detenidos hasta dos discos duros de material personal del heptacampeón del mundo de Fórmula 1.

### Los Pumas tienen la misión de ganar y de revertir la imagen

Los Pumas darán hoy su segundo paso de la mano de Felipe Contepomi como entrenado. Será en Vélez a las 16 y ante Francia, el rival que lo venció en Mendoza hace una semana por 28-13. Con cinco cambios respecto al primer equipo, el seleccionado buscará la primera victoria del año.

La diferencia entre el primer XV y el que jugará en Liniers la darán los ingresos de Mayco Vivas por Thomas Gallo y Franco Molina -debutará como titular por Matías Alemanno entre los forwards; Lautaro Bazán Vélez por Gonzalo Bertra-



Es por allá. Felipe Contepomi indica el camino para sus Pumas. UAR

nou como medio scrum; y Santiago Chocobares por Jerónimo de la Fuente y Santiago Cordero por Martín Bogado entre los backs.

Por el lado de Francia el clima es otro ya que el plantel perdió tres jugadores. El primero fue Melvyn Jamine, quien tras publicar en sus redes sociales posteos xenófobos fue expulsado por la Federación Francesa de Rugby. Los otros dos, Hugo Auradou y Oscar Jegou, están presos en Mendoza acusados de violación y otros delitos.

Los Pumas formarán con Santiago Cordero; Bautista Delguy, Matías Moroni, Santiago Chocobares, Mateo Carreras; Santiago Carreras, Lautaro Bazán Vélez; Joaquín Oviedo, Marcos Kremer, Pablo Matera; Lucas Paulos, Franco Molina; Eduardo Bello, Julián Montoya y Mayco Vivas. 60 **Deportes** CLARIN - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

#### **Juegos Olímpicos**

## Arabia Saudita no para y recibirá en 2025 los Juegos de eSports

El Comité Olímpico Internacional acordó con el reino para que los "gamers" del mundo tengan su celebración.



El señor de los anillos. Thomas Bach expande los gigantescos y fructíferos negocios del olimpismo. REUTERS

#### LAUSANA Y RIAD, ESPECIAL

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Olímpico de Arabia Saudita firmaron un acuerdo de 12 años para la organización de los Juegos Olímpicos de eSports, cuya primera edición se celebrará en 2025 aunque todavía no se sabe

en qué consistirá el programa. El acuerdo aún deberá ser formalmente aprobado por la Sesión del COI en la reunión que mantendrá en París en vísperas de los Juegos Olímpicos.

Según el máximo organismo olímpico mundial, la asociación con los árabes asegura que en los

Dura advertencia talibán a las

Juegos para deportes electrónicos se respetarán los valores olímpicos y citó entre ellos "la promoción de la igualdad de género y el compromiso con el público joven".

El príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro de Deportes y presidente del Comité Olímpico y Paralímpico árabe, se mostró orgulloso de que su país apoye "este nuevo capítulo de la historia olímpica" y recalcó que el suyo es un país joven "con más de 23 millones de 'gamers'".

El COI resaltó en su comunicado que "el deporte femenino en particular experimentó un rápido crecimiento" en Arabia Saudita "y casi la mitad de los 23 millones de jugadores del reino son mujeres".

"También hay más de 330 mil deportistas femeninas registradas y casi 40 equipos nacionales femeninos que compiten a escala internacional. El deporte de base también está floreciendo, con el deporte firmemente integrado en el plan de estudios de todas las niñas como lo demuestran las 70 mil alumnas que juegan cada semana en la liga escolar de fútbol", añadió.

"Además de la práctica del deporte, las reformas normativas garantizan la representación femenina en las Juntas directivas de todas las federaciones deportivas, con más de 100 mujeres ya nombradas y, entre, ellas siete presidentas de federaciones. Todos los deportistas, hombres y mujeres, reciben exactamente el mismo salario cuando participan en la selección nacional de su deporte", aseguró el COI.

Entre las últimas competiciones deportivas cuya organización se adjudicó Arabia Saudita figura el Masters de tenis que se realizará en ese país entre 2024 y 2026. La decisión, de todos modos, fue criticada por varias integrantes del circuito y ex jugadoras.

También vale destacar los varios reclamos de deportistas que afirman que son discriminados en Arabia Saudita. No obstante, el CEO de la Fundación de la Copa Mundial de eSports, Ralf Reichert, advirtió que ello no será un problema. "Todos podrán participar en las competencias y nadie será discriminado. Esa es una promesa que podemos dar".■

#### **LaTV**

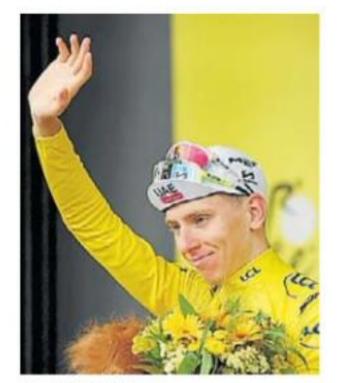

Tadej Pogacar

#### 7.55 ESPN 4 CICLISMO

#### **TOUR DE FRANCIA**

La 14° etapa. Desde Pau a Saint Lary Soulan Pla d'Adet, Francia. En vivo.

#### 9.55 ESPN 3 MOTOCICLISMO

#### SUPERBIKE

Gran Premio de Gran Bretaña, La primera carrera. Desde Derby, Inglaterra. En vivo.

#### 10.00 ESPN 2

#### TENIS

#### WIMBLEDON

Jasmine Paolini (Italia)-Barbora Krejcikova (República Checa). La final. Desde Londres, Inglaterra. En vivo.

#### 10.30 ESPN 3

#### GOLF

#### CIRCUITO EUROPEO

Abierto de Escocia. La tercera ronda, Desde North Berwick. Escocia. En vivo.

#### 12.00 TYC SPORTS 2

#### **FUTBOL**

#### PRIMERA NACIONAL

Deportivo Morón-Chaco For Ever. La 23° fecha de la zona B. En vivo.

#### 14.00 TYC SPORTS 2

#### **FUTBOL**

#### PRIMERA NACIONAL

Chacarita-Quilmes. La 23° fecha de la zona A. En vivo.

#### 15.00 TV PUBLICA

#### **AUTOMOVILISMO**

TURISMO NACIONAL

La clasificación de la séptima fecha. Desde San Nicolás. En vivo.

#### **16.00** TYC SPORTS 2

#### **AUTOMOVILISMO**

#### CARBURANDO

Top Race. La clasificación de la sexta fecha. En vivo.

#### **18.00** TYC SPORTS 2

#### BASQUETBOL

#### LIGA NACIONAL

Boca-Instituto. Los playoffs de la final. En vivo.

#### 21.00 TYC SPORTS

#### **FUTBOL** COPA AMERICA

Canadá-Uruguay. El tercer puesto. En vivo.

## afganas que compitan en París

#### KABUL, AFGANISTAN. EFE

El Comité Olímpico de Afganistán (COA) controlado por los talibanes afirmó que no reconocerá a las deportistas elegidas para representar al país en los Juegos Olímpicos de París que comenzarán el 26. "La decisión tiene que ver con que el deporte femenino está suspendido en Afganistán", dijo el portavoz del COA, Atal Mashwani, quien agregó que "no asumimos ninguna responsabilidad" sobre las tres deportistas seleccionadas que viven en el exilio desde que los fundamentalistas se hicieron con el poder ha- de las afganas.

ce tres años.

"No nos pertenecen", disparó Mashwani, quien señaló, sin embargo, que los talibanes contribuyeron a la selección de otros tres deportistas masculinos y los reconocencomo representantes de Afganistán.

La participación de las mujeres en cualquier competencia deportiva, y especialmente en aquellas de la élite, fue prohibida en el país tras la llegada de los talibanes, quienes además prohibieron la educación superior para las mujeres, entre otras restricciones a la libertad

Ello paralizó la participación de las deportistas afganas en competiciones como los Juegos Olímpicos, lo que provocó un remolino de críticas tanto a nivel nacional como internacional.

El Comité Olímpico Internacional (COI), sin embargo, había anunciado en marzo su objetivo de contar con un equipo afgano "equilibrado en cuanto al género" en los Juegos Olímpicos.

En la práctica el COI estuvo en contacto con el COA en el exilio y fuera del control de los talibanes para hacer posible la presencia de las afganas en los Juegos.

La taekwondista afgana Hasina Sadat lamentó que los grandes logros de las deportistas de su país se vieron "gravemente perturbados" por los talibanes y el exilio.

"Muchas están en el exilio con recursos limitados y falta de motivación. Lo que será difícil para los hombres, lo será especialmente para nosotras las mujeres", manifestó.

La atleta Kimia Yousefi, abanderada de Afganistán en la ceremonia de apertura de Río de Janeiro 2016 y exiliada en Australia, participará en los Juegos y también lo harán las ciclistas y hermanas Fariba y Yulduz Hashimi, pero no serán las únicas deportistas de su país.

El COI creó un equipo de refugiados que contará con tres afganos y dos afganas: la judoca Nigara Shaheen y la b-girl Manizha Talash, cuyo deporte, el breaking, debutará en el programa olímpico. ■

Clarin - SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

Clasificados 61







### Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

#### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

www.clasificados.clarin.com/receptorias

0810.222.8476

#### **Clarín**grilla

Nº 20.163

En las columnas se leerá un pensamiento de Severo Catalina (1ª parte).

| 1  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |

#### **Definiciones**

1 ► Cabina en la que hay un teléfono para uso del público; 2 ► Aconsejar, opinar, sugerir, informar; 3 ► Ensalada de frutas; 4 ► Dícese de la piedra ónice; 5 ► Roto, reducido a pedazos o a cenizas algo material, o que se le ha hecho grave daño; 6 ▶ Entregar el reo refugiado en un país a las autoridades de otro que lo reclama; 7 ▶ Conjunto de conocimientos amplios y profundos; 8 ▶ Dolor corporal que se causaba al reo para obligarlo a confesar o declarar; 9 ► Falta de habilidad en una ciencia o arte; 10 ► Biol. Que vive en la obscuridad; 11 ► Herir de punta con la espada; 12 ▶ Que incluye en sí seis veces una cantidad; 13 ➤ Que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países, a todos los tiempos; 14 Nevar ligeramente o en corta cantidad; 15 ► Der. Procedimiento judicial con embargo y venta de bienes para pago de deudas; 16 ► Hist. nat. Que tiene los pies desnudos; 17 ▶ Trozos de pasta de harina de trigo, de forma rectangular, que envuelven un relleno de carne, pescado, verduras, etc.; 18 Sentencia breve, instructiva, especialmente la atribuida a una persona ilustre; 19 ▶ Au-topsia, disección de un cadáver para investigar las causas de la muerte.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - ar - bi - bio - ca - car - ce - cia - ción - crop - cu - cu - des - dí - dir - do - do - do - du - e - es - ex - fa - im - je - lo - lo - ma - ma - men - na - ne - ne - ne - ne - ni - ni - nia - no - nu - o - pe - pe - plo - po - que - qui - rar - ri - rí - rio - sa - sal - se - séx - sia - so - teg - to - to - to - tor - tra - trui - tu - u - ver - vis.

#### Sudoku

Nº 6.856

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| ásico | 4 | 1 |   |   |    |   | 3 |    |
|-------|---|---|---|---|----|---|---|----|
|       | 2 |   |   | 5 |    |   |   |    |
|       |   | 3 |   |   |    | 2 | 7 | 1  |
| 3     | 3 |   | 4 | 2 | 12 |   | 8 |    |
|       | 8 | 5 |   |   | 6  |   | 4 |    |
| 2     | 1 |   |   | 7 |    |   | 5 | 9  |
|       |   |   |   |   |    |   |   | 8  |
|       |   | 6 |   |   | 8  | 1 |   | Č. |

| 1 |   |   | 5 |   | 4 |   |   | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 | 7 |   |   |   |   |   | 1 |
|   | 5 |   | 1 |   |   | 4 |   | 6 |
|   | 4 | 9 | 6 |   | 7 |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 5 |   | 7 |   |
|   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
|   | 7 |   |   | 1 |   | 9 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |
| 6 | 8 | 2 | 7 | 3 |   |   |   |   |

#### **Auto**definido

Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| REUNIÓN<br>NOCTURNA<br>MODERADO            | ₹                                        | RELATIVOS<br>A LA BOCA<br>HERMANA<br>RELIGIOSA  | <b></b>                                    | AHORA<br>GRIETA,<br>HENDIDURA | ₹                                           | ASTRO<br>LUMINOSO<br>REGALA<br>SUS BIENES | ₹                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4                                          |                                          | +                                               |                                            | +                             |                                             | +                                         |                                              |
| DEMENTE<br>(FEM.)<br>MEZCLAN<br>LOS NAIPES | <b>→</b>                                 |                                                 |                                            |                               | SUFIJO DE<br>ALCOHOLES<br>INACEN-<br>TUADA  | <b>→</b>                                  |                                              |
| L <sub>&gt;</sub>                          |                                          |                                                 |                                            |                               | +                                           |                                           | MASA CON-<br>TENIDA EN<br>EL CRÂNEO<br>(PL.) |
| SITIO<br>POBLADO<br>DE<br>HAYAS            |                                          | ENVASES DE<br>HOJALATA<br>DE YORO<br>(HONDURAS) | <b>→</b>                                   |                               |                                             |                                           | +                                            |
| <b>-</b>                                   |                                          | +                                               |                                            |                               |                                             | DA<br>PRISA                               |                                              |
| GRAN<br>EXTENSIÓN<br>DE AGUA<br>SALADA     | PROPIAS<br>DEL OSO<br>HERMANO<br>DE CAÍN | <b>→</b>                                        |                                            |                               |                                             | *                                         |                                              |
| L <b>&gt;</b>                              | +                                        |                                                 | TABACO<br>EN POLVO<br>PATADA DEL<br>ANIMAL | <b>→</b>                      |                                             |                                           |                                              |
| SUBSIDIO<br>PARA<br>ESTUDIOS<br>ENTRECEJO  | <b>→</b>                                 |                                                 | +                                          |                               | PATRIA DE<br>ABRAHAM<br>PREFIJO<br>NEGATIVO | <b>→</b>                                  |                                              |
| 4                                          |                                          |                                                 |                                            | CÓLERA,<br>FURIA              | <b>→</b> †                                  |                                           |                                              |
| SE DICE<br>DE LAS<br>PLANTAS<br>VIGOROSAS  | <b>→</b>                                 |                                                 |                                            |                               |                                             |                                           |                                              |

#### Soluciones Sudoku Nº 6.855

#### Básico

| 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 |

| Av | anz | ade | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 9  | 4   | 2   | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 3  | 5   | 8   | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 7  | 6   | 1   | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 6  | 8   | 5   | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2  | 9   | 4   | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| 1  | 3   | 7   | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 |
| 8  | 1   | 6   | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 5  | 7   | 9   | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 4  | 2   | 3   | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 |

#### Claringrilla № 20.162

Acuérdate de temer a los que fingen humildad. **Marco Porcio Catón.** Político y escritor romano.

|    | y = 27 |   | V |   | 55 55 | V |   |   |   |
|----|--------|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| 1  | С      | н | A | 5 | 1     | S |   |   |   |
| 2  | М      | Α | C | Н | A     | Q | U | E | 0 |
| 3  | C      | н | U | R | R     | U | S | С | 0 |
| 4  | Н      | U | É | 5 | P     | E | D | E | S |
| 5  | ٧      | E | R | M | ĺ     | F | U | G | 0 |
| 6  | Н      | Ε | D | 0 | N     | 1 | S | М | 0 |
| 7  | F      | R | A | G | A     | N | С | 1 | Α |
| 8  | N      | 1 | T | R | Ó     | G | E | N | 0 |
| 9  | Α      | L | E | G | R     | Ε | Т | 0 |   |
| 10 | М      | E | D | 1 | A     | N | 0 |   |   |
| 11 | C      | R | E | N | С     | Н | A | R |   |
| 12 | С      | Α | T | Α | P     | U | L | Т | A |
| 13 | Р      | R | E | S | U     | М | 1 | D | 0 |
| 14 | S      | 1 | М | P | L     | 1 | S | Т | Α |
| 15 | C      | L | E | ٧ | E     | L | Α | N | D |
| 16 | P      | E | R | 1 | Ó     | D | 1 | С | 0 |
| 17 | G      | R | Α | D | U     | Α | В | L | E |
| 18 | М      | 0 | L | 1 | В     | D | E | N | 0 |
| 19 | Α      | Н | 0 | R | Α     |   | 7 |   |   |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Mesurado, loca, -ol, barajan, latas, hayedo, osunas, mar, rapé, beca, Ur, ceño, ira, lozanas. Verticales. Velada, Abel, sor, yoreño, bucales, coz, rajadura, ya, átona, in-, dona, apura, Sol, seseras.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000 - Libro Alan Faena: Arquitectura de ser y Arquitectura Horizontal \$ 6.999,90 - Ñ \$ 2.000 - Arquitectura \$ 2.000 - ELLE \$ 5.500 - Preescolar Genios \$ 3.000 - Relanz. Cocina en Casa N\* 1 \$ 19.999,90 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanz. Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000 - La casa de Peppa Pig \$ 7.999,90 - Jardin de Genios \$ 2.300 - Relanz. Pastelería en Casa \$ 4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90 - ELLE Decoración \$ 3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$ 11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90 -

#### Edición del día

Edición de 88 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires,
Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y
Zárate. Edición de 80 páginas para el resto de la Argentina. El precio
de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires
y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo.

DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax: 4309-7810. Publicidad: Tacuarí 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax: Publicidad: 4348-7704/7730. Fax: Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAÍS

#### "Las cuotas de las prepagas y la jubilación mínima"

¿Alguna empresa de medicina prepaga se ocupó de pensar qué les pasaría a los adultos mayores que no pueden pagar más y después de haber pagado por muchos años su medicina, de un plumazo los echan como a perros? Los adultos mayores deberán concurrir ahora a al medicina pública, es como ir al velatorio de cada uno porque sabemos de qué se trata.

El Gobierno y las prepagas son muy egoístas, ninguno se preocupó por el qué les pasará a los viejos después de cobrar una jubilación súper indigente, y las prepagas jamás se han preocupado por adap-

tar un plan para que los marginados por ellos, puedan seguir recibiendo algún tipo de atención.

El Gobierno se frota las manos diciendo ahora con lo que cobran los jubilados tenemos superávit y podemos gastar en los planes y así tener al pueblo tranquilo, podemos pagar viajes al exterior a recibir premios y mostrar al Presidente, como un ser especial fuera del país.

Dentro del país, el Presidente es uno más que ganó las eleccio-



nes, porque no había otra opción. Todos lo apoyamos, pero lo que el mundo ve como algo fantástico, dentro de la Argentina todavía no demostró nada. Las prepagas, después que sus ahora adultos mayores aportaron muchísimos años, ahora como ya nos les conviene porque gastan mucho, los echan a la calle.

Si esto no es egoísmo y abandono de personas, ¿qué es?

#### **Arturo Neuberger**

arturoneuberger@gmail.com

#### Voces, reclamos y esperas de jubilados

· No he notado que desde que asumió este gobierno, haya mejorado la situación del 80% de la sociedad, o sea indigentes, pobres y jubilados. Se nos marginó más.

Generar pobreza es un crimen, pues lleva a personas a sucumbir por inanición. Hay nuevo Ministro de Desregulación y Transformación. No le alcanzó su intervención en el Decreto 70/23 y Ley Bases, para condenar aún más a la sociedad. Con esa norma aumentaron prepagas y no retornaron aumentos de diciembre, que ordenó la Justicia y les liberaron cuotas.

Ídem medicamentos, alimentos, artículos de limpieza, tarifas, impuestos, todo producto de la desregulación de esa norma y de el sálvese quien puede con el aval del poder. Este ministro fue parte de otros dos gobiernos. Cuando hablan de ayudar a la actividad productiva, la condenan más, como cuando hablan de ayudar a los

jubilados y los pobres. Pura cháchara.

Entre sus 27 misiones tiene una, achicar el Estado y este nuevo ministerio lo agranda. Incongruente lo que dicen y hacen. La variable de ajuste de este Gobierno a la fecha fueron los indigentes, pobres, jubilados y pymes. Los afortunados, la casta y el poder político, económico y grandes empresarios, socios del poder. Si siguen desregulando, licuando y devaluando el dólar, condenan aún más al 80% del pueblo.

En vez de achicar el Estado echen a los funcionarios corruptos que se enriquecen y dilapidan el erario público con sus grandes negociados. Basta de encubrir.

#### Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

 "No hay plata" es el latiguillo diario que escuchamos. Y no puede dudarse que ante el desierto que dejo el kirchnerismo debe ser cierto.

Pero me pregunto. Ya es bastante con no

poder ir para atrás con las injusticias obscenas de ciertas jubilaciones de privilegio. Pero de aquí en más, desde el próximo minuto, estamos seguros que no se sigue subsidiando a guerrilleros "indemnizados", a los "Maldonado" útiles a la causa K, a artistas mediocres en provincias K.

¿Estamos seguros de suspender envíos de dinero graciables y aun la coparticipación si no existe una seria depuración de los gastos de los Estados en todos sus estamentos? ¿Pondremos por decreto límites a la vergonzosa remuneración de legisladores y funcionarios? ¿Nos decidiremos de una vez por todas a que la máxima jubilación de privilegio no supere el mayor nivel de las jubilaciones comunes? ¿Reduciremos el carnaval de gastos que representan las Cámaras y el Poder Judicial en todos sus niveles?

Si no fuera así, al Presidente le será muy difícil mirar a los ojos a un jubilado común, y sostener que no hay dinero para que re-

cupere su dignidad. Carlos Sala Spinelli

csalaspinelli@gmail.com

 Coincido plenamente con su determinación de mantener el déficit cero. Sin embargo, creo que en la medida que se logre sólo con la reducción de los ingresos de los jubilados, se producirá el efecto inverso. Esto es menos recaudación, por lo cual los impuestos nunca alcanzarán y se deberá profundizar el ajuste ya insostenible de las jubilaciones paupérrimas.

La solución es la inversa. Una mejora de un 0,4% del PBI, producirá un aumento de la demanda y del consumo y un gran alivio para las empresas que podrán dejar de despedir gente. El déficit cero se conseguirá de una manera más honesta, con el aumento de la recaudación vía mayor actividad económica. Por este camino que estamos transitando, jamás podremos tener un superávit sostenible, símplemente porque cada vez más se reducirá el consumo y la inversión. Los jubilados no llevan sus ahorros a Miami o Seychelles, compran comida y pagan servicios.

#### **Esteban Tortarolo**

etortarolo@gmail.com

 El Presidente calificó de "degenerados fiscales" a los miembros del Congreso que propugnan una recomposición de los haberes jubilatorios y los culpó de la suba del dólar y de la baja de los bonos. Esto porque, según él, no entienden que el déficit fiscal implica bajar el gasto. Cabe preguntarle: todos los viajes que está haciendo para rédito personal y aumento de su ego, que pagamos todos, ¿ayuda a bajar el déficit?

#### María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

 Esto lo recibo por haber trabajado 40 años como docente del Hogar-Escuela Nuestra Señora de Luján, ubicado en la avenida Jujuy 2179, Capital Federal. Fui 30 años maestra de grado y 10 años directora del colegio. A los 60 años me jubilé y después de un tiempo comencé un reclamo para que me revisen mis haberes mal liquidados y a partir de ese reclamo cobré \$ 155.000.

Mi expediente fue llevado a cabo a través de distintos abogados, pero la ANSeS nunca lo solucionó. La causa está en el Juzgado número 7 de Seguridad Social a cargo de la jueza Federal Alicia Braghini desde hace años. Su respuesta a una de mis visitas fue que debía seguir esperando...

Marta Susana Burgo / DNI.: 4.277.293

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas o los 1.200/1.300 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











3°

2°

#### **ACTUALIZADAS Por Maitena**





#### **Pasiones Argentinas**

## Creedence, un viaje rutero al fondo del rock

#### Diana Baccaro

dbaccaro@clarin.com

+50 de Congreso.

Dale, má, ¿cómo se llama este tema?, te pondrá a prueba tu copiloto con la playlist que armó para ir a Mar del Plata. No, no vas a poder responderle, pero le vas a explicar cómo tiene que bailarlo: arrancás con el básico doble, luego le metés un traslado, ahí nomás hacés un amague y finalmente un cruce con tu pareja. Porque bailar, hijo, es como an-

se de rock, donde volviste después de tantos

años. Y porque hay veces que tu oído no tie-

ne memoria, pero tu cuerpo sí. Años '80, La

Casona de Lanús, Elsieland de Quilmes, Re-

as a escuchar una canción y no

vas a recordar su nombre, pero

estás segura que son ellos, los

Creedence, porque este tema lo

bailaste justo el jueves en tu cla-

leás como cuando eras chico. ¿Hace falta conocer los nombres de las canciones? ¿A caso es importante saber cómo se llama el compañero que te toma fuerte de

dar en bici: un día te volvés a subir y peda-

la mano y te hace girar de un lado al otro? Para nada. Alcanza con saber que somos de una misma generación, que coleccionábamos fotos y recortes de nuestras bandas favoritas, que bailábamos libre de siliconas y fundas en los dientes, y que a la vuelta de los años aún tratamos de marcar el paso sin pisar los pies del otro.

Un rayo de sol se cuela por el entretejado de las nubes negras que anuncian otro fin de semana helado y por fin te van a recordar que la canción que suena es *Up around the bend*. No te sorprenderá porque Creedence -la banda estadounidense de finales de los '60 y '70siempre andaba buscando algo detrás de cada curva o al final de la carretera. Temas ruteros que nos acompañaron toda la vida.

Licencia de conducir y cédula del auto, por favor, te pedirá un joven agente de tránsito al llegar a Vivoratá. Y al escuchar desde la ventanilla los acordes de Proud Mary-escrita en el verano del '68 por John Fogerty cuando le comunican la baja como reservista del Ejército- se inclinará hacia adelante y pre-

guntará, cómplice: ¿Creedence, no?

Y sí, hay canciones que crecen con el tiempo, porque todavía viven en el canto de las hinchadas de fútbol, en las marchas políticas, en las películas, en las pistas de adultos y en la playlist de los chicos.

Al retomar la ruta 2, sonará *Travelin' band* (este tema no es para bailarines principiantes, hijo), *Have you ever seen de rain y Green river*, que te remontará a la película *The Post*, con imágenes de la guerra de Vietnam.

Al rato, vas a volver a olvidarte los nombres de estas canciones, pero vas a recordar las letras que fueron capaces de describir la dicotomía que se vivía entonces en el mundo, con dos generaciones alejadas una de otra, la de la guerra y la paz. Y porque en definitiva el rock and roll es la mano que mece la cuna desde el siglo XVII: la palabra rock ya la usaban los marineros para referirse al balanceo hacia adelante y atrás (proa y popa), y roll describía el movimiento hacia los laterales (babor y estribor). Tal y como intentamos bailarlo en cada curva de la larga carretera del rock.

CRIST

Quiebra

YO, MATÍAS Por Sendra









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

